# Edmundo González se refugia en España para huir de Maduro

El Gobierno acoge al líder opositor, acosado por el chavismo, pero sigue sin reconocerlo como presidente electo de Venezuela



MARÍA CORINA MACHADO: «SEGUIREMOS LUCHANDO DESDE DENTRO Y FUERA»

LA OPOSICIÓN REPUBLICANA ACUSA A BIDEN DE FORTALECER AL RÉGIMEN BOLIVARIANO





El pecio fenicio de Mazarrón zarpa rumbo al museo 2.600 años después

CULTURA

# El choque Gobierno-PP amenaza la reforma del modelo del CGPJ

Bolaños no admitirá una fórmula que dé a las asociaciones el poder en la elección de los vocales

José Antonio Montero Vocal del CGPJ

«Era esencial proponer a alguien con sentido de Estado»

Retos de Perelló: cubrir vacantes con consenso, recuperar la credibilidad y cambiar el sistema ESPAÑA



Los niños del Covid llegan al cole: menos léxico y problemas para relacionarse

SOCIEDAD

Grecia pondrá una tasa a los cruceros en Mikonos y Santorini

SOCIEDAD



#### SALA DE MÁQUINAS JULIÁN QUIRÓS

## Si Zapatero fuera Edmundo

Satisface que Edmundo González haya elegido España para su exilio (algo significa sobre lo que todavía representamos a duras
penas) y alivia que el Gobierno de Sánchez

haya dado facilidades para acogerlo, a pesar de la vergüenza nacional que supone la tibieza de sus tratos con el régimen. Edmundo González ha podido escapar de Maduro, pero eso mismo nos arroja una realidad tenebrosa; una noticia feliz en un día triste. Su asilo es la prueba palpable de que la dictadura deriva en tiranía, de que ha logrado arrinconar a los demócratas y de que el mundo mira para otro lado. Lo dijo nuestra Karina Sainz Borgo cuando empezó todo esto: los venezolanos estamos solos. Algo sabía.

#### El empleado no podrá renunciar a la desconexión digital por contrato

Trabajo endurecerá
la norma para reforzar
el derecho a evitar
actividad del
trabajador fuera del
horario laboral sin
riesgo de represalias
empresariales
ECONOMÍA

LA TERCERA

#### FUNDADO EN 1903 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

# Pensiones: por un pacto de Estado

## POR LUIS MARÍA SÁEZ DE JÁUREGUI

«El gasto de España en pensiones será de los más altos de la Unión, llegando dentro de una década a representar el 16,9 por ciento del PIB. Y sigue sin existir un pacto de Estado que sea verdaderamente estable en el tiempo –y no cambie en función del partido político de turno en el poder– sobre un asunto, el de las pensiones, que representa nada menos que el 42 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado de cada año»

N estas últimas semanas se ha vuelto a retomar el asunto de las pensiones a raíz del pacto anunciado el pasado 31 de julio entre el Gobierno, la patronal (CEOE y Cepyme) y los sindicatos (UGT y CC.OO.) para una nueva reforma, la enésima, en este caso sobre cómo incentivar que las personas se jubilen cada vez más tarde. El pacto se encuadra en la necesidad de seguir ahondando en cuadrar—la cuadratura del círculo— las cuentas del sistema de reparto de la Seguridad Social; es decir, buscar cómo se puede atajar el progresivo déficit sostenido e insostenible que arroja la Seguridad Social.

Pongamos algo de contexto. En julio de 2005, España gastaba en pensiones contributivas menos de la mitad que ahora, alcanzándose en julio de 2024 los 12.752 millones de euros al mes. La previsión es que esas cifras sigan creciendo dado el progresivo envejecimiento poblacional que sufre España.

Porque nuestro mayor desafío a largo plazo de índole social y económico es el reto poblacional derivado de su constante envejecimiento. Y este desafío es común en toda la Unión Europea (UE) que ha publicado el 'Ageing Report 2024', un informe sobre el impacto del envejecimiento poblacional. Según el informe, España es y será el cuarto país con mayor población de la UE -por detrás de Alemania, Francia y casi al mismo nivel que Italia- y las personas mayores de 65 hoy representan el 20,2 por ciento y alcanzarán el 29,1 en 2040 y el 33,1 en 2070.

En virtud de la tasa de reemplazo de la pensión sobre el salario, según el informe de la UE, España es el país con el sistema de pensiones más generoso de los Veintisiete y, con las ultimas reformas realizadas por el Gobierno, en 2070 seguirá siéndolo.

Ahora bien, según el mencionado informe, en el año 2045, el déficit de nuestra Seguridad Social será del 2,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), alcanzando el 3,1 por ciento en 2053, sólo ocho años después. El gasto en pensiones será de los más altos de la Unión, llegando en 2045 al 16,9 por ciento del PIB, cinco puntos porcentuales por encima de la media de la UE, manteniéndose estos porcentajes hasta el 2070. Y todo ello, con unas hipótesis de proyección bastante estresadas y estresantes ya que, en media, la edad efectiva de jubilación debería alcanzar rápidamente los 67 y el número de años trabajados alcanzar los 40, llegando -como rezaba la portada de ABC del pasado 19 de agosto- a los 42. Se proyecta una inmigración anual en torno a 200.000 personas, lo que suponen más de 7,5 millones de personas, con un incremento nacional de la tasa de natalidad del 22,5 por ciento, partiendo de la actual del 1,16 hasta alcan-

CARBAJO Y ROJO

zar 1,42 hijos por pareja. Y se proyecta el crecimiento de la productividad anual al 1,3 por ciento con una bajada a la mitad de la tasa de desempleo.

Efectivamente, el desafío de las pensiones es un reto económico y demográfico, incluido el de la España despoblada. Es un reto sobre longevidad, natalidad, movimientos migratorios, empleo, productividad e inflación. Es debatir sobre la carga que asumirán las generaciones venideras si no se hacen reformas estructurales. Y sobre la sostenibilidad del sistema productivo y de la deuda pública y establecer técnicamente, con valentía y determinación, sobre las reformas que deberían proponer partidos con sentido de Estado. Esa fue la razón del nacimiento del Pacto de Toledo: sacar las pensiones de debates políticos y elevarlo a debates de Estado.

ese debate para fortalecer nuestro actual sistema público de reparto de prestación definida, además de deliberar sobre cómo rejuvenecer la población mediante políticas de natalidad y de ordenación de la migración, se debe centrar en: 1) la productividad y la empleabilidad; 2) el modelo de devengo de las pensiones

y 3) su sistema de financiación. En cuanto al primer punto, a la productividad y a la empleabilidad (dos pilares fundamentales de la economía) no se las puede seguir cargando con una mayor presión fiscal, ni con un inapropiado esfuerzo fiscal -el mayor de la Unión Europea- porque el efecto será el contrario al deseado: precariedad en el empleo

y falta de productividad en las em-

presas.

Respecto al segundo encontramos el modelo de devengo: el actual sistema contributivo es usado al mismo tiempo como política redistributiva de la riqueza al socaire del partido político que gobierne. Añadir la redistributividad a la contributividad destruye la relación entre aportación y pensión; lo que significa que se están asignando dos objetivos contradictorios a un mismo programa. El resultado es, por tanto, un programa muy confuso que, en realidad, no logra sus objetivos mínimos. Por ello, en relación al modelo de devengo, se necesita:

 Reforzar el principio de contributividad, basado en un sistema mutual y que, en consecuencia, existiera una auténtica relación de equilibrio actuarial entre lo cotizado por el trabajador y su pensión, ya que su pensión contributiva es su salario diferido y por eso se cotiza directamente en el Impuesto sobre la Renta como rendimientos del trabajo.

 La institucionalización de modelos no contributivos, basados en la solidaridad, para las personas más desfavorecidas financiados mediante impuestos a través de

programas redistributivos y de paliación de la pobreza.

n cuanto al sistema de financiación, se necesita reforzar un apropiado sistema de tres pilares: el público y de reparto; el de corte empresarial, de capitalización actuarial basado en la negociación colectiva; y el individual, de capitalización financiera y libre. En la actual España del fango y la confrontación, también se han enfangado los tres pilares, hasta tal punto que sólo existe el primero y se pretende confrontar al tercero con el segundo.

En conclusión, sigue sin existir un pacto de Estado que sea verdaderamente estable en el tiempo –y no cambie en función del partido político de turno en el poder– sobre un asunto, el de las pensiones, que representa nada menos que el 42 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado. En definitiva, en pensiones debemos retomar un auténtico pacto de Estado.

Luis María Sáez de Jáuregui

es doctor en Economía Aplicada, actuario, abogado y profesor de la Universidad Carlos III

# ABC

DIRECTOR

Julián Quirós

#### abc.es

Carlos Caneiro

#### Mesa de información

Agustín Pery (Director adjunto)

Elena de Miguel (Subdirectora digital)

Ana I. Sánchez

(Subdirectora de noticias)

José Ramón Alonso (Subdirector de fin de semana)

Fernando Rojo (Jefe de continuidad)

#### Adjuntos a la Dirección

Jesús G. Calero (ABC Cultural)

Juan Fernández-Miranda (Corresponsal político)

#### Secciones

Yolanda Gómez (Subdirectora Economía)

Álvaro Martínez (Opinión)
Víctor Ruiz De Almirón (España)
Isabel Gutiérrez (Internacional)
Nuria Ramírez (Sociedad)
José Miguélez (Deportes)
Marta R. Domingo (Madrid)
Laura Pintos (Estilo y Especiales)
Matías Nieto (Fotografía)
Sebastián Basco (Edición impresa)
Federico Ayala (Archivo)

#### Digital

Esther Blanco (Coordinador)
David Yague (Coordinador)
Manuel Trillo (Fin de semana)
Javier Nadales (Audiovisual)
Vanessa Duarte (Redes sociales)
Luis Miguel Muñoz (SEO)
Axel Guerra (Producto)

#### Delegaciones

Antonio González (C.-La Mancha) José María Ayala (Castilla y León) José Luis Jiménez (Galicia) Alex Gubern (Cataluña) Alberto Caparrós (C. Valenciana)

Directora General

#### Ana Delgado Galán

Gerente Javier Caballero

Control de Gestión y RR.HH.

Juan José Bonillo

#### Marketing y Negocio Digital

José María de la Guía

Distribución

Enrique Elvira Comercial

Gemma Pérez

#### Editado por

Diario ABC, S. L. U. Josefa Valcárcel, 40B 28027 Madrid

Teléfono de atención Diario ABC 91 111 99 00 Centralita ABC 91 339 90 00

Precio ABC 2,00 euros

#### vocento

Diario ABC, S. L. U. Reservados todos los

derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39.701 D.L.i. M-13-58 Apartado de Correos 43, Madrid

#### **EDITORIALES**

## EL EXILIO DE LA DEMOCRACIA

El gesto de conceder a González asilo en España -con la mediación de Zapatero, que presta así un nuevo servicio al chavismo- libra a corto plazo a la dictadura de un problema

OMO señaló acertadamente el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, la partida de Edmundo González representa un día triste para los venezolanos, a los que con este gesto se les viene a señalar claramente que el exilio es el único camino que les queda para alcanzar la libertad. Su salida de Venezuela no es una decisión de la que deba culparse al propio vencedor de las elecciones presidenciales de julio, porque a sus 75 años ya ha hecho un enorme sacrificio por su país. Si se hubiera inmolado ante los grilletes de la dictadura probablemente no habría cambiado gran cosa en esta situación perversa. Tampoco se le puede reprochar al Gobierno de Pedro Sánchez haber facilitado la salida del país del líder opositor, porque es indudable que su vida corría peligro una vez que el tirano había ordenado detenerlo bajo acusaciones infundadas. La esencia de esta crisis está en el comportamiento timorato y casi irresponsable de la comunidad internacional, que se ha mostrado incapaz de proteger a González y al conjunto de los venezolanos de los manejos de un dictador que se ha burlado de todo el mundo a la luz del día y que solo ha recibido como respuesta reproches casi corteses sin mayores consecuencias reales.

Edmundo González es sin duda el vencedor de las elecciones presidenciales y debería haber sido recibido como tal en España y en cualquier país democrático, mientras que quien debe partir hacia el exilio es Nicolás Maduro y la banda de sus cómplices criminales. Al contrario, el gesto humanitario de conceder a González el asilo en España –con la mediación de Zapatero, que presta así un nuevo servicio al chavismo– libra a corto plazo a la dic-

tadura de un problema para el que no tenía otra receta que la represión. Y la tesis del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, según la cual el camino es la negociación entre el régimen tiránico y los demócratas venezolanos, es decir, entre los verdugos y sus víctimas, constituye una aberración moral. La única negociación posible es la de la entrega del poder sin condiciones a quien los venezolanos han designado masivamente para dirigir sus destinos. Y si Maduro quiere escapar de sus muchas responsabilidades criminales, puede llegar a un acuerdo con alguno de sus aliados, todos ellos tan alérgicos a la libertad como él mismo.

España y la Unión Europea están obligados a encabezar una campaña para aislar totalmente a Maduro con todos los medios a su alcance, que no son pocos, y obligarlo a que entregue el poder al vencedor legítimo de las elecciones, porque en un entorno tan frágil para la democracia no se puede permitir que lo sucedido en Caracas sirva de ejemplo a otros que pudieran sentirse tentados de hacer lo mismo que Maduro e ignorar los resultados electorales, confiados en esta absurda garantía de impunidad que se le está concediendo a pesar de la brutal ola de represión que ha desencadenado.

El chavismo ha arrasado en dos décadas uno de los países más ricos del mundo y ha perdido el apoyo, si alguna vez lo tuvo, de la mayoría de los venezolanos. No puede haber límites a la acción política y diplomática de las democracias para luchar contra un régimen criminal que ahora amenaza la estabilidad de toda la región. A los venezolanos se les ha pedido que respetasen la legalidad y que defendiesen la democracia por cauces pacíficos y han cumplido, a pesar de todas las zancadillas del régimen. Ahora la comunidad internacional no puede abandonarlos a su suerte. No solo sería profundamente injusto, sino que representaría un golpe brutal al prestigio y la idea de la democracia en todo el mundo.

#### LIDERAZGO Y CONSENSO EN EL NUEVO CGPJ

El discurso de Isabel Perelló en la apertura del año judicial ha generado amplias expectativas sobre la nueva presidenta del CGPJ, que tiene sobre sus hombros la tarea de recuperar el prestigio de la institución y de fortalecer la imagen de la Justicia. La inminencia de nombramientos en algunas salas del Supremo será el primer examen público de este renovado CGPJ. Cada vocal, por su parte, será responsable de sus propias decisiones. Desde 1985, el CGPJ ha sido, con matices, una prolongación de las disputas partidistas del Congreso, que replicaba en el órgano de gobierno de los jueces su estructura de bloques. La experiencia reciente es tan traumática que los nuevos vocales han de tenerla presente para no repetir errores, ni tolerar presiones partidistas. El CGPJ tiene la Justicia en sus manos, y la tarea de presentar –en cinco meses– una reforma del procedimiento de elección de los doce vocales judiciales que impida el control político de un poder cuya independencia es esencial en toda democracia.

#### **PUEBLA**



OPINIÓN 5

#### LLÁMALO X

«Busquemos cómo organizar el país sin poner en riesgo la nación política y la libertad, la igualdad y la solidaridad»

Luis Argüello Presidente de la Conferencia Episcopal

#### JM NIETO Fe de ratas





**EL ÁNGULO OSCURO** 

JUAN MANUEL DE PRADA

### Los disidentes socialistas

Lambán y García-Page son simples charlatanes que encienden una vela a Dios y otra al diablo

UELVEN los sempiternos disidentes del partido de Estado, Lambán y García-Page, a expresar su malestar ante las cesiones del doctor Sánchez a los indepes, que candorosamente califican de «inconstitucionales» (como si el bodrio constitucional no tuviese unas tragaderas mayores que Linda Lovelace) y «una quiebra de la solidaridad y la cohesión» (como si el Régimen del 78 no fuese una máquina urdida para desintegrar España). Hay quienes consideran que las disidencias de Lambán y García-Page no son sino postureos ante la galería; y que, llegada la hora de la verdad, acatarán los designios del doctor Sánchez. Nosotros no nos atrevemos a juzgar las intenciones de Lambán y García-Page ('de internis neque ecclesia'); pero creemos que su disidencia empieza a resultar en exceso aspaventera e inane (amén de consabida), un poco al estilo de la actitud del valentón cervantino: «Y luego, incontinente,/ caló el chapeo, requirió la espada/ miró al soslayo, fuese y no hubo nada».

Si los señores Lambán y García-Page en verdad

consideran que el doctor Sánchez se dispone a atentar «contra una España cohesionada y unida» deben dejarse de jeribeques y melindres y ordenar a los diputados de sus respectivos feudos que voten en contra de los Presupuestos Generales del Estado, o incluso que se unan a otros partidos y planteen una moción de censura. De lo contrario, tendremos que concluir que los señores Lambán y García-Page son simples charlatanes que encienden una vela a Dios y otra al diablo; y que, a la postre, demuestran ser ellos mismos unos pobres diablos, pues -como a nadie se le escapa- el doctor Sánchez se dispone a cepillárselos. Sabiendo que su destino es más bien funesto, deberían hacer lo mismo que Sansón hizo con los filisteos. Y, si no tienen valor para hacerlo, al menos deberían dejar de dar la tabarra.

En la expresión de sus disidencias, tanto Lambán como García-Page han invocado unos espectrales principios del PSOE, alegando que el cupo catalán está «en las antípodas» de lo que ha defendido siempre su partido. Pero lo cierto es que el partido de Estado -como su fundador proclamó solemnemente-«está en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; y fuera de la legalidad cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones». En este sentido, no creo que haya un intérprete más cabal de las malignas intenciones de Pablo Iglesias que el doctor Sánchez. El partido de Estado es un 'ente de razón' sin principios; no se fundó para pelear contra ningún privilegio (y mucho menos tras su refundación por la CIA en Suresnes), sino para «realizar sus aspiraciones», aunque sea a costa de desgraciar España. Esta misión la ha podido desempeñar magnificamente el partido de Estado gracias al Régimen del 78, que le asignó el papel de timonel en la labor concienzuda de destrucción de España. Una labor que todos sus dirigentes han cumplido ejemplarmente; y que ahora el doctor Sánchez se dispone a coronar.

**UNA RAYA EN EL AGUA** 



IGNACIO CAMACHO

## Se trata de España

Un Estado que entrega a una región el control absoluto de los impuestos está ayudándola a crear otro Estado nuevo

STA vez se trata de España. Del pacto constitucional. Del modelo de Estado construido en la Transición a través del Título Octavo. La deconstrucción de todo eso no es el precio de la investidura de Illa, sino de la continuidad de Sánchez, como la amnistía fue el de su reelección. Pero la amnistía, siendo una aberración jurídica -una ley redactada por sus beneficiarios, incluido el Gobierno que la promulga como condición 'sine qua non' de su existencia- y un gravísimo acto de corrupción política, se agotaba en sí misma. Era un chantaje en forma de contrato bilateral: vosotros me votáis y yo borro vuestros delitos. Sin embargo, el acuerdo de autarquía fiscal para Cataluña, el 'Acord', representa una mutación estructural del régimen autonómico y de sus complejos mecanismos de solidaridad financiera, nunca bien resueltos pero aceptablemente equilibrados según el principio de progresividad redistributiva. Es decir, que rebasa el ámbito catalán y se adentra en una alteración orgánica de las bases del sistema.

Y no es un proyecto federal, que requeriría un plano de igualdad entre las entidades federadas y una delimitación inamovible de competencias, ni siquiera confederal en sentido estricto. No es nada porque no hay ningún plan, ningún diseño, más que el de comprar tiempo en el poder cediendo los trozos de soberanía que resulten precisos para alquilar el respaldo del independentismo. En pago de su segundo rescate, el presidente del Gobierno ha puesto en marcha una reforma improvisada cuyo efecto final es probable que desconozca él mismo. Sólo que esta (pen)última claudicación afecta y compromete decisivamente al resto del país, primero porque crea privilegios susceptibles de destruir la igualdad de los ciudadanos y luego porque impacta en la asignación de recursos públicos y en la calidad de los servicios. La financiación de las autonomías es un mecano donde el movimiento o la retirada de una sola pieza puede echar abajo todo el tinglado.

Tampoco es un debate técnico. El problema consiste en que un Estado que entrega a una región el control absoluto de los impuestos está ayudándola a crear otro Estado nuevo. Ya existe una excepción en el País Vasco y en Navarra pero la masa crítica de estas comunidades -en PIB, en recaudación, en población, en renta y en muchos otros conceptos- es incomparablemente menor que la catalana. El cambio de reglas en ciernes quebraría la cohesión social, económica y política de la nación entera, y lo más peligroso es que esta cesión irregular de poderes constitucionales se está cocinando de manera encubierta. A cencerros tapados, como la amnistía, en negociaciones secretas cuyas consecuencias incumbirán también a los territorios que se queden fuera. Y por supuesto al margen del Parlamento, que ya anunció el propio Sánchez que el legislativo no cuenta. Si esto es una democracia, que venga Tocqueville y lo vea.

# ¿Masificación? Retos del sector turístico

POR AMANCIO LÓPEZ SEIJAS

En países como España es esencial decidir si se opta por un turismo de calidad y alto poder adquisitivo, que genere riqueza y empleo, o si se sigue fomentando un modelo basado en viviendas de uso turístico

n las últimas tres décadas, el turismo ha experimentado una transformación significativa, con el desarrollo del turismo urbano como uno de los hitos más importantes. Muchas ciudades posindustriales, hasta entonces en decadencia, renacieron gracias al sector turístico. Factores clave como la seguridad, la mejora de infraestructuras y un estilo de vida atractivo han jugado un papel fundamental en esta evolución. Sin embargo, el verdadero catalizador de este cambio ha sido la libre competencia aérea, conocida popularmente como el fenómeno 'low cost', lo que ha democratizado los viajes, permitiendo que un número creciente de ciudadanos explore

nuevos destinos. No obstante, este auge del turismo de masas ha generado también desafíos, entre los que destaca la lucha contra la turismofobia, una creciente reacción negativa de las comunidades locales frente a la saturación turística. En muchas ciudades, la sobre-explotación ha provocado tensiones sociales debido al aumento de la preocupación por el impacto ambiental y cultural, lo que está obligando a las autoridades a replantear las políticas de sostenibilidad y convivencia entre residentes y visitantes.

Ante este panorama, la pregunta crucial es qué tipo de turismo queremos para nuestras ciudades. En países como España, donde el sector es un motor

económico vital, es esencial decidir si se opta por un turismo de calidad y alto poder adquisitivo, que genere riqueza y empleo, o si se sigue fomentando un modelo basado en viviendas de uso turístico, que contribuye al desplazamiento de la población local y no aporta riqueza. El turismo de sol y playa, que ha sido un pilar del sector en España y otros países del sur de Europa, también enfrenta sus propios retos. La modernización de los destinos maduros, tanto en términos de infraestructuras hoteleras como del propio entorno, es crucial. La seguridad, el clima y la gastronomía siguen siendo puntos fuertes, pero es necesario mejorar continuamente estos aspectos para mantener la competitividad.

La sostenibilidad es otro desafío que el sector turístico debe abordar. Con el aumento del turismo, la presión sobre los recursos naturales y las infraestructuras urbanas se ha intensificado. Es esencial implementar prácticas sostenibles que minimicen el impacto ambiental y aseguren la preservación de los destinos para las futuras generaciones. Esto incluye la gestión eficiente de recursos como el agua y la energía, la reducción de residuos y la promoción de un turismo responsable.

Finalmente, un reto que merece atención es la revitalización de la 'España vaciada' a través del turismo y la tecnología. Las áreas rurales tienen un gran potencial para convertirse en nuevos polos turísticos. La digitalización y las tecnologías emergentes pueden jugar un papel crucial en esta transformación, ofreciendo nuevas oportunidades de negocio y atrayendo a visitantes interesados en experiencias auténticas y menos convencionales. Este enfoque no solo ayudaría a diversificar la oferta turística, sino que también contribuiría a la reindustrialización y modernización de estas áreas, creando empleo y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

En conclusión, el turismo ha sido y sigue siendo una fuerza transformadora en nuestras sociedades. Los hitos alcanzados en los últimos 30 años han demostrado su poder para revitalizar ciudades y economías. Sin embargo, los retos del futuro requieren un enfoque estratégico y sostenible. Decidir el tipo de turismo que queremos, modernizar los destinos tradicionales, asegurar la sostenibilidad y revitalizar las áreas rurales mediante la tecnología son pasos esenciales para asegurar que el turismo siga siendo una «industria de la felicidad» para todos.

AMANCIO LÓPEZ SEIJAS ES PRESIDENTE GRUPO HOTUSA

#### CARTAS AL DIRECTOR

#### ¿Menos Lamborghini?

Paseando por mi ciudad veo vehículos de todo tipo, pero salvo en rarísimas ocasiones. y siempre con matrícula de Mónaco, Andorra o la Confederación Helvética, no he visto automóviles de la marca Lamborghini. Posiblemente, alguno de los usuarios de estos estilizados vehículos circulando por nuestras carreteras sean españoles residentes en latitudes fiscales más confortables. pasando unos días de vacaciones en España. Fijémonos que principalmente los vehículos que podemos ver de dicha marca matriculados en España no son bólidos, sino robustos vehículos de labranza. concretamente los tractores agrícolas que dieron origen a la marca del toro. Aunque mi predilección sea el transporte público y la movilidad eléctrica, creo absolutamente erróneo aplicar ciertas políticas y medidas fiscales -sin parangón en la UE- que acaben ahuyentando a los contribuyentes que pueden permitirse un vehículo de

dicha gama, pues ello acabará perjudicando a la economía en general, fomentando que ciertos españoles con alto poder adquisitivo acaben matriculando sus Lamborghini o similares no en España, sino en los paraísos fiscales donde acabarán residiendo y tributando.

Que quien más tenga más impuestos pague es indiscutible; otra cosa muy distinta es fomentar políticas sin parangón en el Derecho Fiscal comparado de nuestro entorno que directamente fomentan la migración de grandes fortunas, empobreciendo finalmente al conjunto.

UMARTÍ GASSIOT BARCELONA

#### Paternidad y deseo

«Galicia financiará la congelación de óvulos en mujeres de 30 a 35», podía leerse en el ABC del pasado 23 de agosto. Se afirma que se hace por razones sociales, y que un 15 por ciento de las parejas que desean tener descendencia necesitan la reproducción asistida. Y también que «ayudar a las mujeres y a las familias a cumplir su deseo de tener

#### RAMÓN



hijos es uno de los deberes de un sistema público de salud». Yo me pregunto: ¿es realmente el hijo un resultado directo e infalible del deseo de unos padres (los varones también deseamos tener hijos)? Escuché a un ginecólogo de gran prestigio que la principal causa de infertilidad es la edad a la que la mujer trata de ser madre. Las causas intrínsecas debidas a los

cuerpos de los padres están repartidas más o menos al 50 por ciento (la ciencia ha superado ciertos prejuicios que culpabilizaban a la mujer). Consiguientemente, han de darse unas condiciones naturales para poder tener hijos. Pero un hijo no es fruto de un deseo, sino del amor. Esa instrumentalización del hijo, ese querer tener descendencia a toda costa, se

parece más a satisfacer un deseo personal que a querer verdaderamente a otra persona.

MADRID

Pueden dirigir sus cartas y preguntas al Director por correo: C/ Josefa Valcárcel, 40B, 28027 Madrid o por correo electrónico: cartas@abc.es. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos de las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas. OPINIÓN 7



#### SIEMPRE AMANECE

CHAPU APAOLAZA

### Emiliano coge la puerta y se queda

El sanchismo es una máquina de hacer pasar hombres cada vez más grandes por agujeros cada vez más pequeños

OR la tele se ha aparecido Emiliano García-Page en el comité de Ferraz a decir que el cupo catalán es un concierto y que le parece mal. Cualquier día, Emiliano coge la puerta y se queda. A García-Page uno le tiene fe desde chico porque el español medio tiende a creer en cosas. Hay gente que pregona la existencia del PSOE de toda la vida un poco como esos tipos que juran que Elvis está vivo.

A Sánchez, chamán guapo, la disidencia de Page y los demás le viene como a mí una mañana de sanfermines. El pagismo actual hace posible la ensoñación voluntariosa del votante de mi Españita según la cual existe un socialismo de Estado y razonable que no se ha lanzado aún definitivamente en brazos de los enemigos del país y se aguarda su advenimiento. Page llevando la contraria hace posible el desastre, pues permite que el que vota a Sánchez se refugie en la idea de que confía en un partido que contiene a Page. Los electores dan su voto

pensando que existe un socialismo plural en el que cuentan sus voces, cuando cualquiera sabe que en la toma de decisiones solamente están Sánchez y sus partes -políticas-, puestas encima de la mesa.

Uno va perdiendo la esperanza de que los 'Pages' se rebelen. Como las fortunas, la ilusión no se dilapida de una sola vez. No hay un momento en el que uno pueda situar la fractura como en la mayoría de los casos, es difícil convenir en qué momento un matrimonio se rompe. A las personas que se traicionan a sí mismas les sucede que se van amaestrando, cediendo a lo que no deben hacer. Un día y otro, y otro más, poco a poco, van dando de sí su dignidad y sus principios, y van pasando por el puñetero aro. El sanchismo es una máquina de hacer pasar hombres cada vez más grandes por agujeros cada vez más pequeños. El líder disfruta viendo a los hombres elegir el poder contra sus principios y permaneciendo a costa de desprenderse de su universo ético ya desarbolado. Asiste con un deleite característico a su destrucción, como aquel tipo al que atrapó una piedra en una sima en Colorado y tuvo que cortarse el brazo a sí mismo para sobrevivir.

El pedrismo es un ejercicio de sadismo que se hace con paciencia y saliva y así, poco a poco, amansa a los hombres, los erosiona, los aboca a la peculiar deriva de la destrucción moral mediante ejercicios en los que deben cruzar sus propias líneas rojas, contradecirse y, al fin y al cabo, elegir deshonra una y otra vez. Estos espectáculos resultan los más duros de ver por la crueldad que supone la contemplación de un hombre rendido, una bestia domada y desprovista de su rabia, de su fuerza, de su altanería y de cualquier recurso que lo pueda hacer revolverse. Así como un león de circo cuyo domador ha dejado la puerta de la jaula abierta y el león se queda.



#### CAFÉ CON NEUROSIS

LUIS DEL VAL

### El martirio del mediador

Las vocaciones tardías llevan consigo tanto entusiasmo como sacrificio

E imagino que la vocación de mediador deber de ser una vocación tardía. Los niños suelen decir que quieren ser bomberos, médicos, militares, futbolistas o artistas de cine, pero no tengo noticias de ningún niño, de ninguna niña, que anuncie su intención de dedicarse a la mediación internacional cuando sea mayor. Ni siquiera al gran mediador José Luis Rodríguez Zapatero, entre otras cosas por la ausencia de una Facultad de las Ciencias de la Mediación.

Y es un trabajo muy duro. Cada vez que leo que ha habido años en los que nuestro mediador más conocido ha tenido que hacer más de veinte viajes a Venezuela me estremece la lástima. Bueno, en 'first class' se viaja mucho más cómodo que en clase turista, pero aun así la pereza que debe de dar llegar al Hotel Tamanaco, de cinco estrellas, y, enseguida, tener que ir a visitar a un tirano como Nicolás Maduro, sin saber si te recibirá con un chándal o con uniforme militar, que hay que reconocer que es mucho más vistoso que el de chófer de autobús, trabajo anterior del dictador venezolano. Eso no se paga con dinero, y si algunos reciben dinero no creo que

sea el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Me imagino la repugnancia que debe de suponer para el mediador español saber que el tirano encarcela personas, manda asesinar a personas y hay quienes se juegan la vida porque cometieron el terrible crimen de ganar las elecciones al tirano.

Es tal la grosería asesina del déspota que sólo le apoyan China, Putin, Cuba, y el opresor de Nicaragua. Bueno, y José Luis Rodríguez Zapatero, que sufre las maledicencias de todo el mundo por lo que llaman silencio cómplice, y que me imagino que no es otra cosa que la prudencia del mediador. Porque sería difícil de admitir que una persona, aparentemente normal como el que fuera presidente del Gobierno, se hubiera vuelto tan miserable y tan ruin que estuviera apoyando a un totalitario que ha motivado que salieran del país más de ocho millones de compatriotas, casi uno de cada tres habitantes. No me lo puedo creer. Y, menos, pensando en su sentido justiciero, porque fue él quien puso en marcha la Ley de Memoria Histórica para recordar a los culpables de un solo bando sobre los delitos cometidos en una guerra civil ocurrida hace casi un siglo. Vamos, algo así, como si los alemanes, ahora mismo, pusieran en marcha una ley para encontrar delitos cometidos por los nazis, o los franceses se dispusieran a buscar a los colaboradores de Petain durante la II Guerra Mundial.

Y, la mayor parte de los españoles, confundiendo su prudencia de mediador ante asesinos con la complicidad. ¡Lo que debe sufrir este hombre! Y, encima, algunos apasionados intentando buscar trapos sucios de cuando asesoró, o medió, o trabajó con el tirano de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.

Todas las vocaciones tardías llevan consigo tanto entusiasmo como sacrificio, pero el martirio que está sufriendo José Luis Rodríguez Zapatero, en cualquier otro con menor aguante, hubieran motivado una digna retirada.

#### LA SUERTE CONTRARIA



JOSÉ F. PELÁEZ

## El 'porqué' de Sánchez

Sabe que las personas que se identifican con su causa van a comprarle lo que sea

ICE Simon Sinek que la gente no compra lo que haces sino por qué lo haces. Según él no es tan importante el producto en sí mismo sino el propósito de la organización que lo produce, la causa por la cual existe, su creencia más profunda. Según Sinek el objetivo de la estrategia de marketing no es tanto llegar a quienes necesitan lo que tú ofreces, sino llegar a aquellos que creen en lo mismo que tú crees. El comportamiento humano depende de las conexiones emocionales, no de las racionales. Y eso es así porque la gente responde a las causas, a los propósitos, no tanto a los argumentos.

Todo esto lo entiende perfectamente Sánchez. Lo vi claro el sábado tras escuchar su intervención en el Comité Federal. Sánchez nunca alude al 'qué', si no al 'porqué'. No explica los motivos por los cuales el concierto catalán es bueno para la gente y se limita a argumentar la causa por la cual lo propone, que no es otra que frenar a la ultraderecha, a la que ahora se refiere como 'Internacional Ultraderechista' para elevarse a sí mismo a brigada internacional. Sabe que las personas que se identifican con su causa van a comprarle lo que sea porque les está dando el medio que les permite materializar sus creencias y cumplir con sus propósitos. Cuando ese 'porqué' está tan claro, puedes dar el 'qué' que desees, porque da igual. Puedes amnistiar, no amnistiar, defender o no a Zapatero, criticar la inmigración ilegal y criticar al que critica la inmigración ilegal. No importa: la gente que se ha identificado con el 'porqué' te seguirá en el 'qué', sea el que sea.

Y eso aunque diga absolutas barbaridades como la que sigue: «Vamos a avanzar en nuestra agenda con o sin el concurso del poder legislativo». No pasa nada. Sánchez ha logrado convencer a millones de personas de que puede saltarse al Legislativo como ya se saltó al Judicial. El 'porqué' es tan potente que justifica todo: lo hace para salvarnos de la ultraderecha, es decir, pone en peligro la democracia para defender la democracia, apuesta por la autocracia para librarnos de la autocracia. Y lo peor es que cuela. Si Sánchez saliera mañana diciendo que hemos de salir de la UE porque está tomada por los nazis, le seguirían ciegos, el córtex está anulado: solo importa el propósito.

Es cierto que uno esperaba más de los votantes socialistas, pero quizás haya que ir asumiendo que le van a comprar lo que sea, siempre que sea por ese motivo. Por supuesto, de los cargos del PSOE allí reunidos ni hablo: en pie, con esguinces cervicales tras la genuflexión y aplaudiendo al mesías con una excitación enfermiza. A algunos solo les falta que les echen el pienso a paladas. El PSOE ha perdido todo contacto con los pilares de un Estado de derecho y está ya plenamente asumido que el fin último de su organización, enmascarado tras el trampantojo del 'porqué', no es otro que criminalizar a la oposición para impedir la alternancia. Es decir, subvertir los fundamentos mismos de la democracia en nombre de la democracia misma.

8 OPINIÓN

#### **DIARIO DE UN OPTIMISTA**

# La verdadera y la falsa indignación

#### POR GUY SORMAN

No niego que la indignación sea noble y sus motivos, a veces, legítimos. Pero ¿por qué diablos nos indignamos siempre contra los mismos? O sea, simplificando, contra la democracia liberal y, más concretamente, contra el liberalismo económico. Debería existir, aunque no la conozco, una palabra simétrica y opuesta a la indignación



in duda se habrán percatado de que la gente, al menos cuando hay más de tres personas juntas, tiende a quejarse por todo y a no alegrarse de nada. ¿Es la indignación la forma más común de esta expresión popular? Recuerdo haber asistido al teatro de los indignados en la Puerta del Sol de Madrid en mayo de 2011. La multitud de curiosos que gravitaba en torno a lo que desde entonces se conoce como 15-M era casi tan numerosa como la de los actores. Por otra parte, resultaba dificil distinguir unos de otros, todos unidos por la misma indignación. ¿Indignación contra qué y contra quién? Los manifestantes se habían inspirado inicialmente en un breve ensayo escrito por un diplomático francés jubilado, Stéphane Hessel, titulado '¡Indignaos!'. Este texto de 30 páginas, publicado por una editorial desconocida y que costaba solo un euro, tuvo un éxito inesperado y enorme. Primero en Francia, pero aún más su traducción al español. '¡Indignaos!', exhortaba Hessel, contra todo, contra cualquiera y contra cualquier cosa. Lo importante, según el autor, era la indignación en sí, que consideraba el más noble de los sentimientos y una especie de higiene intelectual.

Si se lee entre líneas este pequeño panfleto, queda claro que Hessel tenía razones muy personales y sesgadas para sentirse indignado, en concreto contra la derecha liberal y, de manera obsesiva, contra Israel, en nombre de la defensa de los palestinos, aun cuando él mismo era de origen judío alemán... Pero el libro es más recordado por su título y su mandato. Hubo indignación en toda España, y en los meses siguientes, aunque con menos intensidad, en París, en la plaza de la Bastilla, y en Nueva York, en Wall Street.

Si recopilo mis recuerdos y mi documentación, el principal motivo de indignación de los madrileños que participaron en el 15-M era, según ellos, el deplorable funcionamiento de la democracia española. Lamentaban la alternancia entre dos partidos y solo dos partidos.

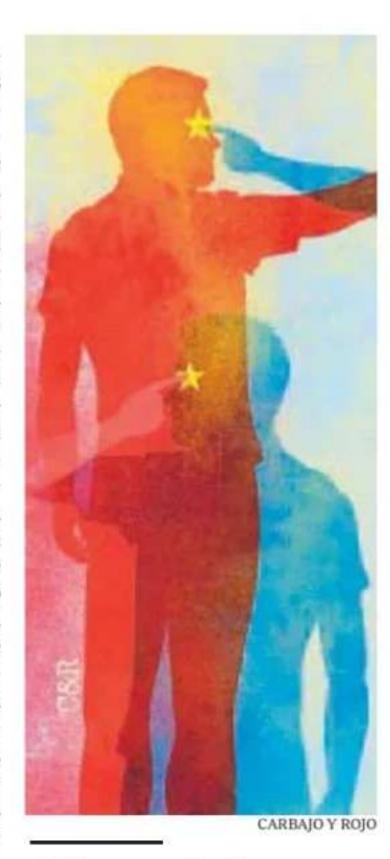

Sí, hay que indignarse. Pero indignarse contra los indignados, los que no ven nada ni quieren aprender nada; la santa ignorancia es su credo

Denunciaban, con cierta legitimidad, la corrupción política. Consideraban que, desde la crisis financiera de 2008, el crecimiento económico ya no era lo que era. En resumen, se trataba de reinventar. a través del noble sentimiento de la indignación, la democracia y la economía; qué gran aspiración. Pero más allá de los gestos y los discursos, que no siempre eran coherentes, muy pronto se vio que los indignados no proponían nada que funcionara, y menos aún una forma alternativa de democracia, a no ser que nos remontemos a la Atenas clásica, donde el debate se circunscribía a una pequeña ciudad y a unos pocos aristócratas de buena cuna, con la excepción de las mujeres y los esclavos.

Así que no niego que la indignación sea noble y sus motivos, a veces, legítimos. Pero ¿por qué diablos nos indignamos siempre contra los mismos? O sea, simplificando, contra la democracia liberal y, más concretamente, contra el liberalismo económico. Debería existir, aunque no la conozco, una palabra simétrica y opuesta a la indignación, un término que llevara a manifestarse a favor y no en contra. Habria que inventar un neologismo que nos llevara a alegrarnos de los fabulosos avances conseguidos por la humanidad en las últimas décadas, a pesar de los inevitables contratiempos, vacilaciones e idas y venidas de la historia. Así que tenemos que imaginar que nos indignamos a la inversa, reivindicando lo bueno en lugar de lo peor. Podríamos señalar, por ejemplo, que desde 1980, para abarcar una generación, la riqueza de los europeos se ha triplicado, en gran parte como consecuencia del acceso a la propiedad y los planes de pensiones. Esto no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Es un milagro que no es tal, porque se explica por la innovación, el talento empresarial, la calidad de la ejecución y el comercio internacional.

Si seguimos indignándonos a la inversa, también deberíamos alegrarnos de que la igualdad haya avanzado enormemente durante este mismo periodo. Y tanto que sí. A este respecto, podemos remitirnos al trabajo estadístico del economista sueco Daniel Waldenström, autor del libro de próxima aparición 'Plus riches et plus égaux' (Más ricos y más iguales), que, por supuesto, es lo contrario de lo que solemos oír y que popularizó el economista posmarxista francés Thomas Piketty. Escribió un 'bestseller', 'El capital en el siglo XXI' para demostrar que el liberalismo conducía necesariamente a la desigualdad. Las cifras v los hechos son totalmente incorrectos. En cuanto a las cifras, los ingresos no han dejado de reducirse, si no nos centra-

mos en un puñado de superricos que ya no tienen realmente nacionalidad y cuyas hazañas eclipsan el panorama general de la economía contemporánea. Los hechos son aún más significativos que las cifras. Si consideramos los estilos de vida actuales de una persona rica y de un miembro de la clase media, o incluso de una persona relativamente pobre, hay que reconocer que todos ellos tienen acceso más o menos a los mismos bienes y servicios: alimentación abundante, educación, salud, seguridad, ocio, viajes y comunicación universal, posible gracias a internet. Un internet que es tan libre como el aire que respiramos, y que, en 1980, acababa de nacer. En tiempos pasados, un aristócrata rico vivía prácticamente en un planeta distinto de aquel en el que bregaban duramente el obrero y el labrador. Su esperanza de vida no era la misma, mientras que hoy, esta esperanza de vida, que resume todos los bienes a los que tenemos acceso, se ha convertido más o menos en la misma para todos.

Sí, hay que indignarse. Pero indignarse contra los indignados, los que no ven nada ni quieren aprender nada; la santa ignorancia es su credo. La semana pasada en este periódico, en una columna que dediqué al mal uso del término genocidio, ya me indignaba por qué los indignados solo se indignan contra los israelíes en Gaza, cuando hay tantas otras buenas razones para indignarse: a favor de los uigures, de los sudaneses, de los venezolanos, de los ucranianos. Apenas oigo a quienes se indignan contra Netanyahu dedicar una milésima parte de su oprobio a Putin, que es infinitamente más criminal. En el fondo, la indignación, contrariamente a lo que escribía Hessel y a lo que pretendían expresar los manifestantes del 15-M, en 2011 y hoy, es una forma de hipocresía intelectual y política aderezada con una salsa afrodisíaca; un cóctel de ignorancia pura, mala fe y de negarse a ver la realidad. La realidad es la combinación relativamente afortunada, fruto de una larga selección por parte de la Historia, de la democracia tal como es y que no necesita ser reinventada cada mañana, y la economía de mercado tal como es, con todos sus defectos; esto es lo que ha cambiado la vida y lo que exigiría que nos indignáramos contra los indignados.

PUBLICIDAD 9

# ABC DE SÁBADOS





Sección de **pasatiempos:** más retos para el sábado y el resto de la semana

Paginación ampliada

# CADA SÁBADO, 3 PUBLICACIONES

Diario ABC + ABC Cultural junto a una revista o suplemento. Este sábado 14 de septiembre ABC Motor

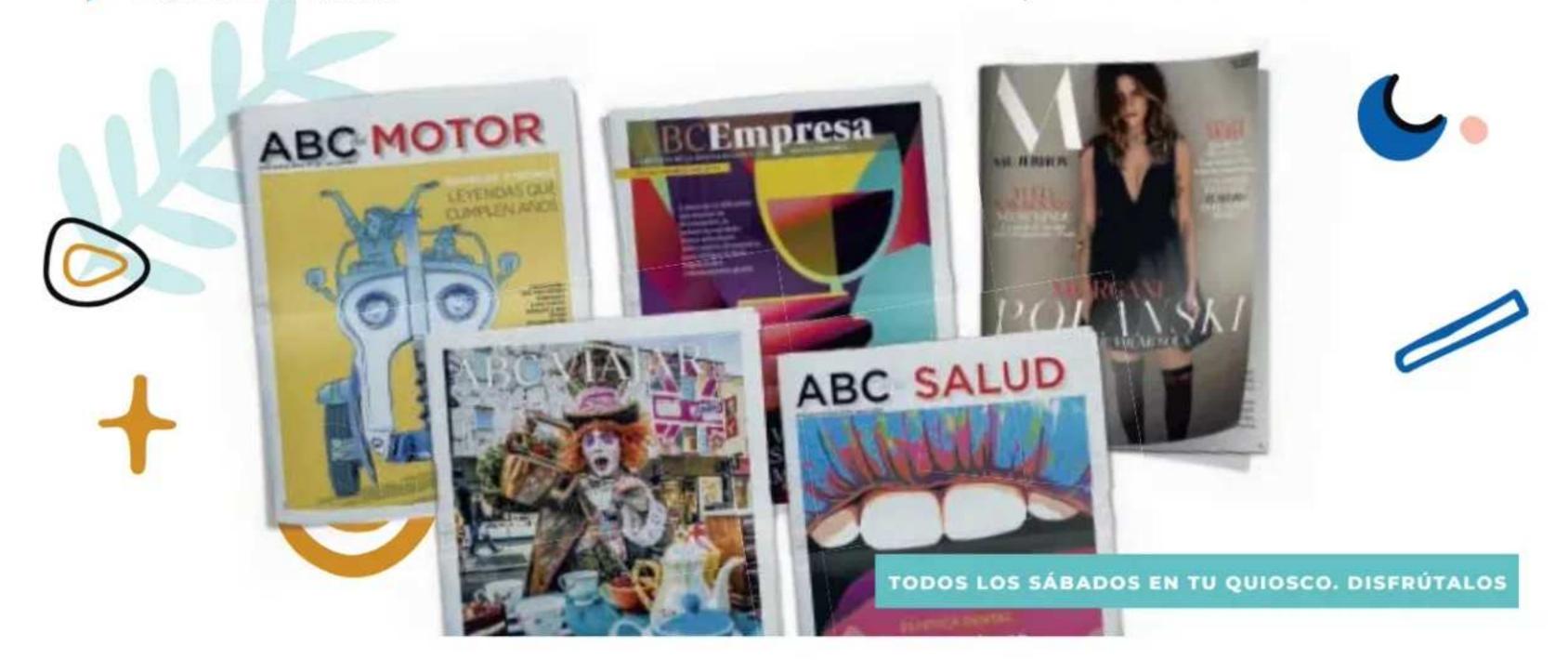

#### María Jesús Montero

Vicepresidenta primera del Gobierno

# Echando cuentas

No va a tener fácil la titular de Hacienda cuadrar unos
Presupuestos sobre los que, además de la alargada sombra de
Bruselas, se extiende la incertidumbre provocada por los apoyos parlamentarios, de carácter intermitente e interesado, de un separatismo enfrentado y revanchista. Del encaje del concierto catalán, que pregunten a Page o a Lambán, que están echando cuentas.

## Imanol Pradales Presidente del Gobierno vasco

## La diáspora fue una fiesta

Instituido por el nacionalismo en reconocimiento a la gesta de 'Elkano' (sic), el Día de la Diáspora Vasca tiene cada 8 de septiembre la virtud de correr un tupido velo sobre las decenas de miles de personas que se vieron obligadas a abandonar su tierra como consecuencia de la amenaza de ETA y el odio cómplice de sus propios vecinos. El nuevo jefe del Ejecutivo vasco siguió ayer el guion independentista e ignoró a las genuinas víctimas de una diáspora que afectó a unos 180.000 vascos, expulsados por el totalitarismo practicado durante décadas por la banda terrorista. Pradales prefiere recordar a los emigrantes que recorrieron el mundo para «llevar nuestra lengua y cultura a una nueva dimensión internacional». El sectarismo es unidimensional.

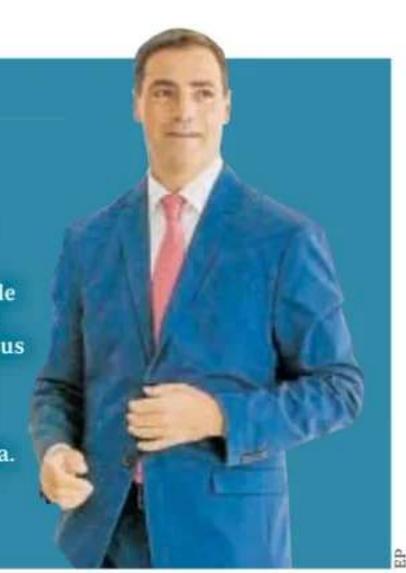



**ENFOQUE 11** ABC LUNES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### Marc Márquez

Piloto de MotoGP

#### Dos semanas, dos victorias

El tropiezo en San Marino de Jorge Martín, aún líder del Campeonato de Moto GP, dispara la cotización de Márquez, que se apunta su segunda victoria consecutiva en un Mundial en el que tiene margen suficiente para volver a coronarse. El piloto español, que atravesó un bache de más de mil días sin subir a lo más alto del podio, solo ha necesitado una semana para repetir la hazaña.

#### Miguel Carballeda

Presidente del Comité Paralímpico Español

#### Cosecha de metales

Tras veinte años en el cargo, Carballeda anuncia su retirada como presidente del Comité Paralímpico Español, no sin antes ungir a su delfín. Con China como gran potencia, España cierra su actuación en los Juegos de París con cuarenta medallas -siete de oro, once de plata y veintidós de bronce- y mantiene su línea ascente al superar los registros de Río de Janeiro y Tokio.

#### José Antonio Montero

Vocal del CGPJ

#### Negociar en confianza

Responsable del desbloqueo que permitió la elección de Isabel Perelló como presidenta del CGPJ, progresista a la que admira desde las filas de la APM, Montero habla en ABC de la flamante presidenta del Supremo. «Sé cómo piensa, y cuáles son sus valores y sus principios, que coinciden con el 95 por ciento de la carrera judicial», asegura el vocal propuesto por el PP.



#### **▲ BOICOT POLÍTICO A LA MISA DE COVADONGA**

#### «Esto no es la barra de un chigre»

No suele morderse la lengua el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, cuyas homilías ponen el acento sobre cuestiones incómodas para una clase política que ayer se ausentó de la celebración de la tradicional misa de Covadonga con motivo del Día de Asturias. Fue Adriana Lastra quien como delegada del Gobierno comenzó el

pasado verano a tachar de ultraderechista a monseñor Sanz Montes. una ofensiva a la que días atrás se sumaron el jefe del Ejecutivo regional, el también socialista Adrián Barbón, y el presidente de la Junta General del Principado de Asturias. Ninguno de los tres acudió ayer a Covadonga. «Este púlpito no es una tribuna para

debates políticos, ni el palenque de la arena mitinera, ni la barra de un chigre donde se habla un poco de todo», señaló el prelado en su homilía. «Este púlpito no tiene detrás unas siglas políticas, aunque algunos se empeñen en ponerlas, sino un juicio moral que nace de la palabra de Dios y de la tradición cristiana», añadió el obispo de Oviedo, con el mazo dando, en un sermón marcado por la ironía y el desquite.

12 ENFOQUE LUNES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ABC

#### AL PRINCIPIO...

# ELPOZO, DE VENDER UN CERDO A LA SEMANA A SER UN NEGOCIO MUNDIAL

La firma murciana celebra este año su 70 aniversario. En 1954, Antonio Fuertes, padre del actual presidente, montó la primera fábrica de embutidos. Los tres hijos ayudaban en la tienda: «Despachábamos reales de olivas, pesetas de sardinas, barríamos y fregábamos»



e niño, el pequeño Tomás se ció en 1940- recuerda y habla con fluiencaramaba a unas cajas de leche condensada para llegar al mostrador de la tienda de comestibles de sus padres. Así podía atender a clientes. Aunque lo que más le gustaba era tratar con los proveedores: «Solía venir un agente comercial de chocolate. Un catalán bien parecido, culto y bien vestido que decía: Te voy a poner dos cajas de esto, te voy a poner otra de aquello...' Él vendía, no le comprábamos nosotros. Había más demanda que oferta en aquellos tiempos», rememora Tomás Fuertes. A aquel distribuidor se le conocía como don Jaime. El niño es don Tomás, presidente de ElPozo, una de las principales marcas de alimentación de España. El año pasado facturó más de 1.800 millones de euros.

Los padres de Tomás, Antonio Fuertes y Piedad Fernández, campesino y huertana, abrieron su primera tienda de alimentación en la plaza de El Pozo Concejil de Alhama de Murcia en 1935. Eran poco más de 12 metros cuadrados. Pronto se empezó a conocer como la tienda de Antonio, 'el del pozo'.

#### Tres generaciones

Ante la fachada del complejo de ElPozo, en la avenida Antonio Fuertes de Alhama -400.000 metros cuadrados. dos centros médicos, gimnasio, restaurantes ... -, un pozo recuerda a aquel que dio nombre a la plaza, a la tiendecita y, hoy, a una marca con presencia en los cinco continentes.

Entramos en las instalaciones para repasar con don Tomás cómo era El-Pozo al principio. A sus 84 años -nadez, y está al día de las redes sociales y la tecnología. Sigue al pie del cañón de una empresa familiar en la que la tercera generación ya ocupa puestos de responsabilidad.

Tomás es el mediano de tres hermanos. José, el mayor, y Juana, la pequeña, -copropietarios de la firmatambién ayudaban en la tienda. «Despachábamos reales de olivas, pesetas de sardinas, barríamos, fregábamos el mostrador...».

Vivían en la parte trasera de la tienda, donde había animales para el consumo familiar como en tantas casas de los 50 y los 60. Del corral y el despacho salía su dieta: «Pan con tocino, salchichas, membrillo, y platos

fuertes, migas, arroz, habichuelas». Para merendar, «una onza de chocolate». Tomás define a sus padres como «emprendedores».

«Mi padre, junto a su hermano José, montó una actividad de producción de pan de higo, para aprovechar los frutos de una pequeña finca que había heredado de su padre».

Tras la primera tienda llegaron

dos más, un puesto en el mercado y otra en una plaza en la que se vendían «muy bien» productos elaborados de la matanza del cerdo. Aquello fue lo que les animó a montar una fábrica transformadora en 1954. «Empezaron trabajando mi padre y mi hermano. Mataban un cerdo a la semana». Hoy, ElPozo supera los 5.000 empleados, procesa 14.000 cerdos a la semana y tiene una capacidad para fabricar productos cárnicos porcinos que alcanza las 1.500 toneladas diarias.

#### La fábrica

El hito de aquella primera fábrica, inaugurada en el año 1954, es

el que ElPozo ha tomado como referencia para celebrar este año su 70 aniversario. Ahí se decidió que la marca se llamaría Embutidos ElPozo. La firma había comenzado a despegar. En poco más de una década, en 1968, los Fuertes ponen en marcha su propia empresa ganadera, Cefusa.

Corrían los años 70 y los productos de ElPozo llegaban ya a toda la región de Murcia.

#### Una empresa con proyección internacional

EN LOS 90 LA COMPAÑÍA ABRIÓ SUS PRIMERAS DELEGACIONES EN FRANCIA Y PORTUGAL, HOY TIENE PRESENCIA EN LOS CINCO CONTINENTES



«Quisimos ser ambiciosos y construimos una gran industria cárnica. Contratamos una fuerza de venta muy potente por toda España a través de delegaciones comerciales». Fueron pioneros en rotular las furgonetas de reparto con la marca y en la publicidad televisiva. En 1980, una famosísima Rafaela Aparicio salió en TVE anunciando la sobrasada ElPozo, uno de sus productos estrella. El jamón de york estaba aún por despegar. En una España con dos canales de televisión no había mejor manera de que una marca entrara en las casas. Hoy, sus productos -más de 1.500 referencias diferentes- se consumen en ocho de cada diez hogares y los camiones de ElPozo lucen la imagen de Carlos Alcaraz. Desde el año 2022, el tenista murciano es embajador de la marca.

En la siguiente década, la empresa dio el salto internacional, abriendo delegaciones en Francia y Portugal. Hoy están en 82 países, en los cinco continentes, incluido China, con oficina comercial en Shanghái.

Cuando le pregunto por el mejor y por el peor momento de la compañía Tomás Fuertes responde: «Todos». En 70 años no han dejado de crecer, pero también, asegura, han tenido «que cambiar la mentalidad muchas veces». Adaptándose, dice, a los consumidores. Y concluye: «Somos jornaleros de los problemas».

ABC LUNES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 **ENFOQUE 13** 



Hombre de acción, lo es también de reflexión: «En la vida, para conseguir las cosas hace falta querer, saber y tener medios. Además, tienes que luchar contra tres perezas: la física, la psíquica y la emocional. Si no quieres molestar a tus neuronas... Hoy en día, como no tengas una buena preparación o lo que vayas a ofrecer no se diferencia de tu competencia... El libre mercado es muy bueno, pero muy duro. Antes se trataba de ser el mejor de tu pueblo o el mejor de Murcia, ahora tienes que ser el mejor del mundo». «Cuando tenía 9 años me preguntaban qué quería ser de mayor, futbolista, torero, médico o abogado. ¿Sabes lo que les decía? 'Yo quiero ser algo' y me contestaban 'eso no es una profesión'. No sabes quién eres hasta que no te das caña física, psíquica y emocional». «Usted lo ha conseguido», le digo. Bromea cuando le recuerdo que su padre sacrificaba un cerdo a la semana: «Somos un poquito mayores que un puesto de pipas, pero más pequeños que la Nestlé». Sí reconoce su vocación. «Yo siento vocación empresarial: a mí me gusta coordinar economía, ciencia y personas».

¿Cómo ve ElPozo en 30 o 40 años?

Las empresas tienen que durar más que las personas. Con el tiempo llegaremos a tener una alimentación personalizada: te hacen un estudio del genoma y del metabolismo, edad, ni-



vel de ejercicio... Requieres tantas proteínas, tantos hidratos, tal composición de aminoácidos... Como ha hecho la ropa con la talla y el modelo: te pones lo que te va bien y con lo que estás a gusto. Así conseguiremos vivir 120 años. Estamos preparados para vivir seis veces el tiempo del crecimiento y se crece hasta los 20.

¿Y el 'deseo gastronómico'?

El 80% de lo que nos apetece nos suele sentar bien. Lo que pasa es que somos tres veces más voraces de lo que necesitamos: si son mil calorías, hasta que no tenemos 3.000 no paramos.

- 1 Un globo promocional con el emblemático logo de ElPozo
- 2 Tomás Fuertes, presidente del Grupo Fuertes, matriz de ElPozo
- 3 Con Carlos Alcaraz, embajador de la marca desde el año 2022
- Fábrica original de ElPozo,
- inagurada en el año 1954 6 Secadero de jamones en el
- interior de un almacén de la marca 6 Antonio Fuertes, fundador de

ElPozo y padre del actual presidente

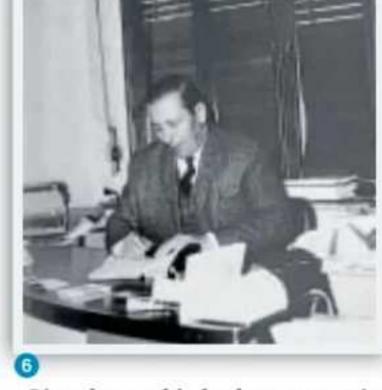

FABRICA DE EMBUTIDOS

#### ¿Cómo ha cambiado el consumo cárnico en España?

Hoy los reyes son el pollo y el cerdo, son proteína buena a buen coste. Lo estamos viendo en China. En Asia se están pasando de los hidratos del arroz a la proteína de la carne.

ElPozo controla todo el proceso del animal, empezando por la producción del cereal del que se alimenta. Trabajan con cerdo blanco, ibérico, vacuno y pavo. No con cordero. «Su consumo es muy pequeño, en España también se reduce». Y sobre el aumento del tamaño de las granjas animales y la dificultad de supervivencia de las pequeñas, da un ejemplo: «Si Mercedes hiciera un coche al día es posible que no lo pudiera vender al precio que lo vende y no tendría la tecnología que tiene».

#### ¿Comemos mejor hoy que hace 50 años?

Cincuenta veces mejor. Tenemos más variedad y más cultura nutritiva. Antes se comía, pero no se sabía qué era una caloría, una proteína, ni un hidrato. Por eso el aumento de la longevidad. España es uno de los países con más longevidad del mundo. En España tenemos que estar satisfechos. He viajado por todo el mundo pero creo que la alimentación que tenemos en España y su precio, como ocurre con la ropa, si sabes comprar, está muy bien.



# El choque Gobierno-PP amenaza la reforma del modelo del CGPJ

- Bolaños no va a admitir un modelo que dé a las asociaciones el 100% del poder de elección de los vocales, y el PP confía en la división de los progresistas
- Perelló tiene tres retos: cubrir vacantes con consenso, cambiar el sistema en cinco meses y recuperar la credibilidad

JUAN FERNÁNDEZ-MIRANDA



Judicial (CGPJ) se ha renovado, pero su equilibrio es inestable. Superado después de cuatro intentos el nombramiento de la nueva presidenta, Isabel Perelló, la institución inicia su nueva andadura con tres grandes retos en el corto, medio y largo plazo. En todos ellos será crucial la posición que adopte la también presidenta del Tribunal Supremo: ella también se juega su prestigio, y además desde el primer momento. Es una magistrada progresista, afiliada a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), sí, pero en este trance está llamada más que nunca a representar al conjunto de la carrera. Los apoyos que la han traído hasta aquí apelan a que el suyo sea un mandato institucional y de consensos.

El primer reto es proceder al nombramiento del centenar largo de puestos que han ido quedando (y van a quedar) vacantes en los tribunales, empezando por las salas Primera, Segunda, Tercera y Cuarta del Supremo. No es tarea fácil, porque el atasco es monumental -la ley que maniató al CGPJ al prohibirle hacer nombramientos se ha traducido en 1.200 sentencias menos al año- y la trascendencia de los puestos, enorme. Un ejemplo: cuando el CGPJ funcionaba correctamente y las plazas se iban cubriendo de una en una según iban produciéndose la vacantes, no era extraño que el plazo se demorará más de un año. Así, por ejemplo, sucedió con Manuel Marchena, hoy (y hasta noviembre) presidente de la Sala Segunda (la de lo Penal): tardó más de un año en ser designado. Lo mismo le sucedió a magistrado Lucia-

Perelló se la juega a la hora de afrontar los nombramientos y fijar un orden que deje para el final lo más complicado no Varela, que lo fue hasta 2019, y con Antonio del Moral se tardó dos años en que se llegara a un acuerdo.

En el caso de Marchena, ABC ha podido confirmar que tiene decidido irse porque no puede optar a un tercer mandato ni tiene intención de permanecer en funciones. Por eso su sala no es la más problemática, porque puede asumir esa responsabilidad Andrés Martínez Arrieta, que en algo más de un par de años deberá jubilarse y además es el número uno de la carrera. «¿Le merece por tanto la pena a la presidenta abrir ese debate?», se pregunta un magistrado del Supremo, para quien «lo lógico es que los aspirantes esperen a la jubilación de Arrieta, que está a la vuelta de la esquina».

#### La estrategia

Perelló deberá ser inteligente en la estrategia a seguir en los primeros plenos en los que se aborden los nombramientos teniendo en cuenta que es uno de los retos del Consejo que pueden generar más tensión, dado



Isabel Perelló, en la Apertura del Año Judicial el pasado jueves // EFE

que hacen falta trece votos para cualquier nombramiento y los vocales son diez conservadores por diez progresistas. El acuerdo entre ambos grupos es necesario, de modo que lo razonable es empezar por las plazas que arrojan mayores posibilidades de acuerdo. «Esto va para largo y es decisión de estrategia del Consejo establecer el orden», explica un vocal del CGPJ. Así, de las cuatro salas citadas, las fuentes consultadas consideran que las más sencillas de renovar son la Segunda y la Cuarta, la de lo Social, que preside en funciones el catedrático Antonio Sempere después de que la asumiera de forma interina Rosa María Virolés tras la jubilación de María Luisa Segoviano, hoy magistrada del Tribunal Constitucional.

Otra situación se vive en la Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, donde fuentes judiciales explican que puede haber tres aspirantes que son pesos pesados: Carlos Lesmes, expresidente de la institución; Pilar Teso, favorita hasta el último minuto para presidirla en esta ocasión; y Pablo Lucas, también en la carrera final por hacerse con el mando de este CGPJ. «Parece razonable», explican a ABC desde el Consejo, «que la presidenta opte por renovar en el primer pleno de nombramientos las plazas sencillas, y no salga de allí con un fracaso». Y otra clave más, en aras de perpetuar ese frágil consenso el reparto en la plazas debería ser equilibrado: 50 por ciento para los progresistas y cincuenta para los conservadores. «Fifty, fifty», dice a ABC un vocal conservador que teme que las presiones de JJpD a Perelló «no serán menores». Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), inmensamente mayoritaria en la carrera, se advierte de que el llamado grupo progresista «ya tiene una representación en el Consejo muy superior a la que tiene en la carrera judicial».

Sea lo que sea, el proceso completo va para largo, porque primero se abren los expedientes para la renovación de plazas y luego es el turno para los peticionarios, que deberán exponer su proyecto. A partir de ahí, la búsqueda del ansiado consenso de trece votos. Bien es verdad que los trámites podrían agilizarse, pero sin orillar la promesa de transparencia de Perelló.

#### La reforma del CGPJ

El siguiente reto es político: proponer al Parlamento un plan de reforma del modelo de elección de los vocales, la segunda parte del pacto que sellaron el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el alto dirigente del PP Esteban González Pons bajo la supervisión de la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová: «Se requiere al CGPJ que apruebe, por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación».

Hoy, los mensajes son contradictorios, y el reloj ya está corriendo. Desde Justicia se explica a ABC que no se aceptará un modelo que entregue todo el poder a los jueces. Desde el PP se mantiene que el compromiso establece un plazo de seis meses y que urge ponerse a trabajar. Desde las filas de

#### LOS RETOS DE PERELLÓ

CUBRIR PLAZAS VACANTES
Los vocales tendrán que afontar
el nombramiento de 102 plazas
en la cúpula judicial, de ellas 26 en
el Supremo, lo que representa un
tercio de la plantilla del Alto
Tribunal. Tienen que hacerlo con
mayoría de tres quintos.

EL MODELO DE ELECCIÓN
El Consejo nace con el encargo
de reformar el modelo para
nombrar a los vocales, un asunto
que enfrenta al Gobierno y al PP,
cuya relación en cuestiones
institucionales no pasa por su
mejor momento.

3 LA CREDIBILIDAD
Tras años en los titulares de
prensa, el CGPJ debe recuperar
un prestigio perdido a costa de los
ataques desde el Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo se muestran convencidas de que si la división de los vocales progresistas ha permitido el nombramiento de Perelló, también permitirá sacar adelante una propuesta de reforma para remitir al Parlamento. En tal caso, como se dice desde Justicia, «entre el modelo actual y otro que de todo el poder a los jueces existen escalas de grises».

En cualquier caso, las últimas decisiones del Gobierno, y especialmente la de nombrar unilateralmente a José Luis Escrivá gobernador del Banco de

La presidenta deberá ser capaz de soportar las presiones que pueden llegarle desde el Gobierno o desde su propia asociación España, dificultan mucho las posibilidades de acuerdo entre el Ejecutivo y el primer partido de la oposición.

Las dudas sobre que se den las condiciones también existen en el asociacionismo. Desde la APM se ve con pesimismo y se indica que el Partido Socialista y los progresistas siempre han querido que el Consejo del Poder Judicial sea un reflejo del Parlamento, exactamente lo contrario de lo que se plantea desde el PP. «Suponiendo que fuera posible, habría que rascar más representación para JJPD, que en la carrera tiene muy poca y bajando. Ése es el obstáculo principal.

#### La credibilidad

El tercer gran reto de Perelló pasa por recuperar la credibilidad del CGPJ después de años de desgaste e interinidad. «Ha sido un órgano moribundo», dice un miembro saliente, preocupado por cómo la nueva presidenta pueda recuperar ese prestigio perdido. «El discurso del jueves (en la Apertura del año judicial) va por el buen camino, sobre todo en contraste con el del fiscal general del Estado, pero ahora ella debe ser capaz de soportar las presiones que le llegarán desde el Gobierno o desde su asociación».

Por todo ello, fue significativa la buena acogida general que tuvo su intervención ante el Rey. Fue un alegato a la independencia judicial y a la separación de poderes, una mano tendida a la carrera y un compromiso de transparencia y rigor en los nombramientos que se avecinan. Y por encima de todo, como destacó ABC, una advertencia a la clase política en su conjunto y al Gobierno en particular: «Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados» sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico», dijo. Ahora es el momento de cumplir.



Pons y Bolaños firman su acuerdo bajo la supervisión de Vera Jourová // ABC

## José Antonio Montero

Magistrado del Tribunal Supremo y vocal del nuevo Consejo General del Poder Judicial

# «El mensaje de Perelló fue esperanzador: déjennos trabajar tranquilos»

El magistrado que logró desbloquear la presidencia del CGPJ alerta del daño que les hace el debate partidista y avisa: «La Justicia es una en toda España»

NATI VILLANUEVA MADRID

Cuarenta años de carrera profesional, quince de ellos en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, le convierten en uno de los vocales más respetados de los propuestos por el PP. José Antonio Montero ha demostrado que tendrá un papel clave en el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su mediación ha resultado crucial para que, en un momento de bloqueo absoluto en la elección de la presidencia que comparten ambos órganos, resultara elegida Isabel Perelló, primera mujer que preside la más alta instancia jurisdiccional del país en sus más de 200 años de historia. Ambos coincidieron en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y desde entonces sus destinos han estado ligados, hasta el punto de que entraron juntos en el Supremo hace ya tres lustros. Él es de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); ella de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), y esto ha resultado crucial para que el acuerdo fructificara, pues la exigencia de los vocales propuestos por PSOE y Sumar era que la candidata de consenso fuera «mujer y progresista». A Montero le falta poner la mano en el fuego por su excompañera de Sala, a la que durante toda la entrevista se refiere como Isabel a secas. De ella ensalza su independencia y sentido de Estado, algo tan necesario en estos momentos.

—Perelló se ha estrenado como presidenta pisando fuerte, pidiendo a los políticos que dejen trabajar a los jueces. Su discurso convenció...

—Fue necesario y esperanzador. Tenemos claro que comparte los principios básicos de imparcialidad, independencia judicial, separación de poderes y Estado de derecho, y que, además, los asume como propios, pero era importante que alertara de que están en peligro cosas muy importantes para la convivencia y para el Estado de derecho, y que la Justicia tiene que salir del debate partidista. Creo que eso ella lo reflejó muy bien. El mensaje fue esperanzador, una declaración de intenciones muy importante: «Señores, hasta aquí hemos llegado, déjennos trabajar tranquilos porque nos están haciendo mucho daño».

—Si se supone que los siete magistrados propuestos para la presidencia en un primer momento eran los mejores, ¿por qué no estaba Perelló en esa lista?

-Porque el candidato que pensamos que podría recabar el apoyo de los dos grupos era para nosotros (para el bloque conservador) Pablo Lucas. Creíamos que él representaba todo lo que queríamos: independencia, imparcialidad, neutralidad, separación de poderes, defensa del Estado de derecho... Pero ellos estaban empeñados en una mujer. El acuerdo era imposible. Hubo que abrir la lista para buscar una candidata de consenso. Yo conozco a Isabel, llevamos quince años trabajando juntos, he hablado mucho con ella. Sé cómo piensa, cuáles son sus valores y sus principios, que coinciden con el noventa y cinco por ciento de la carrera judicial.

-¿No le parece triste que haya que apelar continuamente a la independencia judicial?

-Absolutamente. A ver si a partir de



#### El 'consenso Perelló'

«Para mi grupo era esencial tener claro que la persona que proponíamos tiene sentido de Estado»

#### Dos bloques en el CGPJ

«Sabemos dónde estamos, que vendrán cosas complicadas y que habrá que pelear a cara de perro. Lo asumimos» ahora nadie habla de independencia y ya no es necesario reivindicarla, porque cuando se dice al ciudadano que los jueces estamos maleados por intereses económicos, sectoriales o políticos se quiebra su confianza en los tribunales. La realidad es que el 99,99 por ciento de resoluciones que se dictan en España, y estamos hablando de millones de resoluciones, no tienen ningún matiz político ni social.

-Y al final queda poso...

-Sí, queda poso y se socava la independencia judicial. ¿Qué legitimidad tenemos nosotros (los jueces)? Tenemos la legitimidad de la Constitución, pero es algo tan etéreo que nuestra legitimidad al final nos la da nuestro trabajo, nuestro buen hacer; ser y parecer imparcial e independiente... Si están diciendo que este es de derechas, que el otro es de izquierdas, que cuando llegue el asunto hará esto, se ha acabado... Es una cuestión absolutamente interesada para sacar una ventaja política a corto plazo. A eso hay que añadir una justicia en funciones, insuficiencia de medios materiales, plazas sin cubrir... Todo esto crea un deterioro continuo. Es lógico que cuando a uno le señalan un juicio por despido en 2027 piense qué clase de iusticia tenemos.

–¿Qué esperan de la presidenta?

-Una apuesta decididísima por la independencia judicial, una defensa incondicional de la función de los jueces, que los partidos políticos vayan tomando nota de lo que hay y el carácter de servicio público de la justicia. Para eso necesitamos mucho trabajo y más medios de los que tenemos. Preservar esa independencia desde el minuto uno, desde el acceso a la carrera judicial, con un sistema de acceso que garantice que lo que prima es la parte técnica y profesional, los méritos, los estudios, la formación... Y desde luego también la unidad jurisdiccional: la justicia es una en toda España. Que nos dejemos del invento de consejos territoriales o de intentar quitar determinadas competencias y funciones al Tribunal Supremo como máximo órgano jurisdiccional de España o a esta casa (el CGPJ), o que se disgregue la justicia en las distintas comunidades autónomas, porque la justicia es un elemento esencial del Estado y no de las autonomías. Eso hay que preservarlo. Isabel lo tiene muy claro. —Confía en su sentido de Estado...

-Absolutamente, yo he hablado mu-





66

#### Vacantes en la cúpula judicial

«Tenemos que nombrar a los mejores. Yo no he venido aquí para hacer un reparto de cromos ni para colocar a amigos»

#### Un antes y un después

«Es la primera vez que los vocales hemos elegido a la presidenta. Ha costado Dios y ayuda, pero ahí está»

cho con ella sobre esto. Para nosotros era esencial tener claro que la persona que apoyábamos compartía estas cuestiones. No nos podemos permitir que alguien pueda dudar de la competencia técnica y profesional de personas que desempeñan una importante función en un Estado de derecho ni que la sociedad crea que son otros intereses los que mueven sus resoluciones.

—Ahora que ya se conocen entre ustedes un poco más, ¿cree que costará llegar a acuerdos en otras materias con el otro grupo?

-Creo que no. Hay un antes y un después de la elección de Isabel. Hemos estado muy enconados, ha sido muy complicado, dentro de un buen ambiente y del respeto, pero esto ha sido como una balsa: se ha suavizado todo. Ayer (por el jueves) ya estuvimos hablando y esta semana vamos a empezar a hablar de las comisiones legales del Consejo. Sin duda alguna, ellos están también por la independencia judicial porque somos un poder del Estado y queremos hacerlo bien. Por eso creo que no va a haber ningún problema. Pero sabemos dónde estamos, sabemos que van a llegar cosas muy complicadas y que a veces habrá que pelear a cara de perro. Lo asumimos. Hay diez personas que tienen una sensibilidad y diez que tienen otra y cuando llegue el momento, pues tendremos que resolver.

—Una de las mayores responsabilidades de este Consejo es afrontar el centenar de nombramientos pendientes, entre ellos un tercio de la plantilla del Supremo. Su anterior presidente ya advirtió de que no se podían hacer de una vez porque la jurisprudencia del Tribunal no puede cambiar de la noche a la mañana. ¿Está usted de acuerdo?

—Es urgente que esto se vaya desatascando y fijar ya la forma en la que vamos a ir sacando las plazas y cómo vamos a abordar los distintos destinos, porque no es lo mismo el Tribunal Supremo que otro tribunal. Dentro del TS la Sala Cuarta tiene ahora mismo siete magistrados de trece, y dentro de nada se quedará en seis. La Sala Tercera también está en cuadro sin poder cubrir ni las necesidades diarias mínimas. No podemos tardar mucho. Las necesidades son imperiosas pero hay que hacerlos con cautela. Lo ideal es nombrarlos poco a poco para que los nuevos magistrados se vayan acomodando y adaptando.

#### –¿En cuánto tiempo estima usted que podría estar resuelto ese centenar de nombramientos?

-Mínimo ocho meses, pero confío en que a mediados del año que viene. Yo creo que los dos vocales que somos magistrados del Supremo (el otro es Ángel Arozamena) debemos estar en la Comisión de Calificación del Consejo porque somos los que más contactos tenemos con los presidentes y magistrados y los que más conocemos las necesidades de las salas... Tendremos que agilizar los trámites para que, sin perder un ápice de transparencia seguridad y publicidad, sean nombrados los mejores. Yo desde luego no he venido aquí para hacer un reparto de cromos, para ganar méritos o meter a mis amigos.

#### —Hablando de reparto de cromos, ¿cree que este CGPJ nace con esa imagen de politización que han tenido los anteriores precisamente por ese 10-10 tan evidente?

—Yo no sé si han querido o no intervenir los políticos en la elección de la presidenta. Le aseguro que en mi grupo González Pons llamó a cada uno para decirnos: «Te hemos seleccionado para formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Es la última llamada que te voy a hacer». Y así ha sido. Le aseguro que este Consejo es un antes y un después. Es la primera vez que los vocales hemos elegido al presidente, en este caso a la presidenta. Ha costado Dios y ayuda, pero ahí está. Eso ya nos da por lo menos el beneficio de la duda. A algunos les gustara más la presidenta, a otros menos, pero el inicio no puede ser mejor.

#### –¿Saldrá de este Consejo la propuesta de un nuevo modelo de elección de los vocales, como se les ha encomendado?

-Creo que se debe ampliar la participación para elaborar y diseñar ese sistema entre todos, y cuando digo todos, me refiero a toda la carrera judicial, a todas las sensibilidades. Aquí hay vocales que han pertenecido a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a Jueces para la Democracia... Pero hay otras sensibilidades que son los muchos compañeros que no están asociados, además de Francisco de Vitoria y Foro Judicial. Yo voy a proponer que tengan presencia en los grupos de trabajo, que vengan expertos extranjeros, que intervengan tribunales superiores, el Tribunal Supremo y que entre todos intentemos elaborar un sistema. Si usted me pregunta cuál prefiero le diría que el de elección de los vocales por parte de la carrera judicial. En cualquier caso es mi opinión.

—No sé si encontrarán receptividad en los compañeros del otro grupo del CGPJ, porque algunos de sus vocales ya avanzaron en el Congreso de los Diputados que consideran que el modelo actual de elección es plenamente válido...

-Eso ya no lo sé. Veremos.

# Esto ya no es lo que piensa Cataluña

Por motivos distintos, y hasta opuestos, sería un alivio para todos los partidos catalanes que se borrara del calendario la Diada de pasado mañana. La previsión meteorológica tampoco ayuda

#### **ANÁLISIS**

SALVADOR SOSTRES



s la primera vez que de la manifestación de la Diada ni se habla y también la primera en que el Govern no estará ni físicamente, ni políticamente ni moralmente tras la pancarta ni los presupuestos de la manifestación del 11 de septiembre.

Han pasado 14 años desde que un tumulto muy mal presentado echó al presidente José Montilla de la Diada que sirvió para protestar contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

Han pasado 12 años desde la manifestación también 'histórica' en la que Artur Mas confundió el enfado popular por la crisis económica con una demostración de apoyo a su presidencia y quiso liderar la ola indignada, convocó elecciones para lograr la mayoría absoluta que no tenía, perdió doce diputados y acabó montado en la vaca loca de los referendos independentistas para retener el poder y así empezó todo. La Diada de este miércoles será la primera en muchos años que un gobierno de la Generalitat no habrá convocado ni abiertamente ni con subterfugios. Será la primera vez en mucho tiempo que los organizadores y manifestantes no serán el reflejo de una mayoría parlamentaria. No será la primera vez -ya sucedió el año pasado- pero sí la más amarga, en que los principales insultos y desprecios de la fiesta no se dirigirán a España, sino a la facción de independentistas que no piensan como los convocados o no aprueban sus métodos.

Con el cantautor Lluís Llach como ideólogo jefe, el discurso más radical y arrinconado desdibujará los tiempos en que los manifestantes se contaban por millones, aunque en realidad, nunca en España ha habido «millones» de personas en las calles.

A propósito de Lluís Llach, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que es la convocante de la manifestación, su proximidad a Carles Puigdemont es también una explicación de la división sectaria del movimiento independentista y de la consiguiente baja participación que se espera en esta Diada. La guerra fratricida que siempre ha sido el independentismo quedará mejor retratada en este 11-S que en cualquiera de los anteriores, pero aunque sea un ejercicio nostálgico, es importante no olvidar que este tremendo y absurdo lío, y sus nefastas consecuencias para Cataluña, nunca se basó en un desafío real al Estado, sino en una guerra de poder y vanidades entre Convergència y Esquerra.

La renuncia a una sola manifestación en Barcelona da la medida de un independentismo débil y desactivado. Apenas un centenar de personas acudieron a recibir a Marta Rovira en su regreso a España, sólo mil arroparon a Puigdemont en su último mitin en el sur de Francia y a su tocata y fuga en Barcelona, que se esperaba multitudinaria, asistieron no más de

El nuevo Govern de Salvador Illa se ahorraría la incomodidad de «no apoyar pero sin mostrar desprecio»

Y los independentistas se ahorrarían que todo el mundo viera su derrota reflejada en la desmovilización y la bronca tres mil seguidores. Tras catorce años de hordas provincianas destrozando los parterres de la Diagonal y colapsando las principales vías de la ciudad, lo que se espera para el próximo miércoles no es superior a un partido del Barça cuando jugaba en el Camp Nou.

Con Salvador Illa de presidente, el tono de la política catalana ha bajado los decibelios y sus detractores están desconcertados ante la falta de respuesta presidencial a sus invectivas. El ruido del concierto económico es un fenómeno más del resto de España y en Cataluña todo el mundo ha asumido que es otro enredo de Esquerra para «matar» a Puigdemont, y de Pedro Sánchez para asegurar sus equilibrios presentes y futuros. Por eso el poco debate que ha generado ha servido sólo para que Junts ataque a los republicanos.

Además de la guerra entre partidos, los propios partidos están en severas crisis internas. La más aparatosa es la de Esquerra, con su congreso previsto para el 30 de noviembre sin que de momento se conozca el nombre que los contrarios a Oriol Junqueras quieren presentar contra él. En Junts, el respeto a Puigdemont continúa siendo reverencial, pero el partido se ha dado cuenta de que, siendo el prófugo su mejor candidato, es a la vez insuficiente para ganar unas elecciones y que además con sus últimas actuaciones se está quedando sin relato institucional. El congreso de la formación tendrá lugar entre los días 25 y 27 de octubre y está por ver el papel que se reserva el líder, que prometió que, si perdía las elecciones, como así sucedió, dejaría la política.

Por su parte, la CUP está desaparecida del mapa. La emergencia de la Aliança Catalana de Sílvia Orriols se vive en el independentismo oficial mucho más como una vergüenza que como un revulsivo o un camino a seguir, aunque todas las encuestas señalan que aumentaría su representación si hubiera elecciones. Unas elecciones que, en cualquier caso, no espera nadie.

En la Cataluña de la segunda mitad de 2024, la independencia no forma parte de la conversación ni entre independentistas y el debate hoy más candente es el de la ampliación del aeropuerto de Barcelona, a la que no se oponen ni Esquerra ni Junts, sino los Comunes. Por motivos distintos, y hasta opuestos, sería un alivio para todos los partidos que la Diada de este año se borrara del calendario. El Govern se ahorraría la incomodidad de «no apoyar pero sin mostrar desprecio» y los independentistas se ahorrarían que todo el mundo viera su derrota reflejada en la desmovilización y la bronca. La previsión meteorológica no ayuda: hará sol y calor moderado.



Celebración de la Diada del año pasado en Barcelona // ADRIAN QUIROGA

# El Senado cercará al Gobierno con la corrupción en el pleno posterior al verano

El PP pondrá mañana el foco en los diferentes casos que afectan a Sánchez

EMILIO V. ESCUDERO MADRID

Aunque oficialmente el curso político comenzó ya hace unos días, la normal actividad parlamentaria no dará inicio hasta esta semana con el control al Gobierno tanto en el Congreso como en el Senado. La Cámara Alta, donde compareció de manera extraordinaria el pasado miércoles la vicepresidenta María Jesús Montero para hablar del cupo catalán pactado con ERC, pondrá el foco mañana en la corrupción que sigue envolviendo al Gobierno y al PSOE. Porque a pesar de las vacaciones, no han dejado de aflorar nuevos indicios de irregularidades tanto en el caso en el que se investiga a la mujer de Pedro Sánchez como en aquellos que tienen bajo la lupa a diferentes ministerios y entidades públicas por sus contrataciones durante la pandemia. Asuntos que el PP quiere devolver al centro mediático y para ello utilizará su mayoría en el Senado, que convertirá el primer pleno ordinario del curso en un cerco a la corrupción del PSOE.

«Pedro Sánchez está acorralado por la corrupción, tanto en su Gobierno, como en su partido y en su entorno más cercano. Cada noticia es más grave que la anterior. Y en vez de dar explicaciones como los españoles reclaman, Sánchez se ha bunkerizado en La Moncloa y desde allí intenta tapar la corrupción con insultos y ataques a todo el que quiere conocer la verdad. Por eso el primer pleno de control al Gobierno en el Senado lo centraremos en la corrupción que cerca a Sánchez y en su táctica para amedrentar a los jueces y a la oposición», señala a ABC Alicia García.

La portavoz del PP en la Cámara Alta se refiere al conjunto de medidas que su partido pondrá en marcha en el cónclave de este martes, en el que hasta once iniciativas de los populares irán enfocadas en este sentido. De las diez preguntas planteadas por los populares al Ejecutivo, ocho estarán directamente dirigidas a asuntos relacionados con la corrupción. Desde la que protagonizará la propia García, más general, cuestionando las concesiones del Gobierno para mantenerse en el poder, a la que responderá la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre la situación «de personas residentes en el extranjero que a la vez cotizan en España sin ejercer una actividad laboral real». Un dardo que camufla la investigación que se sigue por la situación fiscal del hermano de Pedro Sánchez.

«Todos los casos de corrupción que hemos conocido hasta ahora han sacudido a la sociedad española como un terremoto cuyo epicentro se encuentra en La Moncloa. Los españoles merecen respuestas y nosotros vamos a forzar al Gobierno a dárselas», explica García a ABC. Del resto de las cuestiones al Eje-

Ocho de las diez preguntas de los populares se centran en las investigaciones abiertas al entorno del presidente y los ministerios



Alicia García, portavoz del PP en el Senado, junto a Javier Arenas // JAIME GARCÍA

cutivo, destaca una que indaga en los «criterios para decidir qué personas acompañan a un miembro del Gobierno en un viaje oficial» o la que inquiere a Interior sobre las «medidas adoptadas tras tener conocimiento de las irregularidades de la empresa Soluciones de Gestión», vinculada con Koldo García y el resto de miembros de la trama de la operación Delorme.

#### Interpelación a Puente

Además de las preguntas de control al Ejecutivo, el pleno del Senado de mañana incluirá sendas interpelaciones al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a la de Sanidad, Mónica García. El primero deberá responder por la «política de buenas prácticas y transparencia» de su cartera, sobre todo después de que se haya hecho pública la auditoría sobre las contrataciones que se hicieron durante la pandemia, que

desembocó en la destitución de dos altos cargos de su ministerio.

El propio ministro fue el encargado de anunciar estos dos ceses hace solo unas semanas durante una comparecencia que se produjo, precisamente, en el Senado. Fue «la prueba», señala García, «del reconocimiento de que existe corrupción en su ministerio y, por tanto, en el Gobierno». Por su parte, Mónica García será interpelada a colación de la «política general de su ministerio en materia de contratación».

Por último, el PP buscará aclaraciones con una moción consecuencia de interpelación en la que se «insta al Ejecutivo a adoptar medidas en favor de la transparencia para luchar contra la corrupción». Broche final a una jornada que volverá a ser un examen al Gobierno sobre su implicación con los casos destapados de corrupción y su lucha contra ellos.

Necesitamos
tu granite
de arena



# El lendakari celebra la «diáspora vasca» con Bildu sin citar a ETA

El acto fue en Oñate, donde los de Otegi rozan el 60% de votos, y PP o PSE ni el 5%

GERARD BONO BILBAO

Uno de los objetivos dentro del plan de gobierno del PNV y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) es la proyección exterior del País Vasco. En ese propósito se enmarca la celebración, cada 8 de septiembre desde 2018, del Día de la Diáspora vasca. Un evento en el que participan asociaciones asentadas en hasta 14 países distintos donde habrían emigrado ciudadanos de esta comunidad, pero que no tiene en cuenta a todos aquellos que tuvieron que huir de esa misma tierra acosados por la violencia, las amenazas o la extorsión de la banda terrorista ETA.

Y es que, según diversos estudios, más de 180.000 vascos tuvieron que dejar sus casas por culpa de ETA. Así lo confirma, por ejemplo, un trabajo presentado el año pasado por el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (Cefas) de la Universidad CEU, a causa de la presión que ejercieron contra ellos no sólo los terroristas, sino también el entorno sociológico que los apoyaba. Es lo que obligó a tantos empresarios, directivos o intelectuales, además de simpatizantes y políticos fundamentalmente de PSOE y PP, a dejar el País Vasco.

Como reflejan esos mismos estudios, tamaña diáspora de exiliados por el terrorismo ha tenido un importante impacto sobre el censo electoral del País Vasco desde hace décadas, expulsando del mismo precisamente a los que más se oponían al nacionalismo e independentismo radical. Nada de ello, sin embargo, merece ni una sola mención por parte de las instituciones vascas precisamente el día dedicado a todos aquellos que ya no residen en ninguna de las tres provincias que componen esta comunidad.

El acto de ayer se celebró en Oñate, localidad guipuzcoana gobernada por Bildu con 11 de sus 17 concejales gracias a que los de Otegi consiguieron aquí casi el 60% de los votos en las elecciones municipales del año pasado. Los otros seis ediles son del PNV, que se quedaron en la mitad de sufragios (apenas el 30%). Populares y socialistas no tienen representación en este consistorio, pues incluso sumando sus votos no llegan ni al 9%.

El Gobierno vasco eligió este municipio de unos 12.000 habitantes para su Día de la Diáspora en homenaje al 50 aniversario del primer programa de estancia de alumnado y profesorado de la Universidad Estatal de Boise, en Idaho (EE.UU.), que acogió en 1974. Sin embargo, decenas de asociaciones y centros dedicados a la difusión de la cultura vasca por todo el mundo también preparan jornadas con motivo de esta fecha. Entre ellas, las de Seattle o Utah (Estados Unidos), La Habana (Cuba) o Caracas (Venezuela), aunque destaca la larga lista de organizaciones de este tipo en Argentina.

El Gobierno vasco desvincula esta diáspora del exilio provocado por ETA entre su población durante décadas dentro y fuera de nuestro país, a pesar de lo cual incluye en esta celebración a colectivos ubicados en otras zonas de España, como si de otro país distinto se tratara.

El actual lendakari, Imanol Pradales (PNV), fue el encargado de presidir ayer el evento junto a la alcaldesa
de Oñate, la bildutarra Izaro Elorza,
y otros cargos del Gobierno vasco
como su secretario general de Unión
Europea y Acción Exterior, Ander Caballero, y su director para la Comunidad Vasca en el Exterior, Gorka Álvarez. La presencia de los dos últimos y
sus respectivos cargos evidencian el
afán del Ejecutivo que comparten peneuvistas y socialistas por la promoción en el exterior del País Vasco.

Este asunto cuenta con un apartado completo en el documento de gobierno ratificado por los nacionalistas y el PSE. En él se apuesta por una «Euskadi global» y, además de consolidar instituciones como la de la diáspora, por intensificar las «relaciones con instituciones de países prioritarios, representaciones diplomáticas y 'think tanks' de referencia».

#### «Debemos acoger»

También apuestan los de Pradales y Eneko Andueza –que se quedó fuera del Gobierno vasco por voluntad propia– por potenciar su «modelo de diplomacia económica», con la que buscan aumentar su presencia en la zona euroatlántica, o «revisar y reforzar la red institucional de delegaciones y oficinas comerciales o económicas de Euskadi en el exterior» con especial interés en África y el Sudeste Asiático.

Con la presión migratoria en otras comunidades de plena actualidad, el lendakari también recordó ayer que Euskadi es «un país migrante». «El pueblo vasco fue y sigue siendo acogido, por eso nosotros también debemos acoger», señaló Pradales.



El lendakari Pradales y la alcaldesa de Oñate, Izaro Elorza (Bildu), ayer durante el Día de la Diáspora vasca // EFE

#### SAN SEBASTIÁN

# Las jóvenes aberzales se manifiestan contras sus multas de 300.000 euros

G. B. BILBAO

Organizaciones juveniles de la izquierda aberzale celebraron ayer una manifestación en San Sebastián contra la Ertzaintza y por sus aspiraciones independentistas.

Bajo el lema 'Bat eginez independentziara (unidad por la independencia, en esukera) fue convocada por Ernai, las juventudes de EH Bildu, en protesta por los cerca de 300.000 euros de multas que tendrán que pagar 133 de sus miembros a cuenta de unos hechos sucedidos en septiembre durante otros actos para pedir la excarcelación de presos de ETA.

En aquella ocasión los manifes-

tantes aberzales se encadenaron y cortaron el tráfico en el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Bilbao y en la comisaría de la Ertzaintza de Vitoria. Hubo cargas de la Policía autonómica, que identificó a varios de los alborotadores, algunos de los cuales recibieron la correspondiente sanción económica por la vía administrativa.

EH Bildu no ha dudado en aprovechar este asunto para acusar al Gobierno vasco (PNV-PSE) y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de atacar a sus bases mediante la aplicación de «la ley mordaza».

# Todas las diásporas vascas

Además de la económica a finales del siglo XIX, la republicana tras la Guerra Civil y la del euro en los últimos años, hay una cuarta causada por ETA y olvidada por las instituciones

ÍÑIGO DE LA FUENTE

18 de septiembre de cada año se celebra el Día de la Diáspora Vasca. En este 2024, el Gobierno vasco ha escogido el municipio guipuzcoano de Oñate para el acto institucional. Se conoce a la diáspora vasca como toda persona de origen vasco que vive fuera del País Vasco. Así, el concepto de diáspora es más amplio que el de emigrante, ya que recoge segundas e incluso terceras generaciones. Al hilo de lo anterior, cabe mencionar que cada cuatro años el Gobierno vasco organiza el Congreso Mundial de Colectividades Vascas en el Exterior. El último se organizó el pasado mes de diciembre en Donosti, y asistieron representantes de 18 países.

Por sintetizar, las instituciones vascas reconocen tres grupos de diásporas diferentes. La primera es la económica de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Como muestra, se calcula que en el año 1900, sobre un censo de 650.000 habitantes, cerca del 10% de la población vasca abandonó su tierra de origen.

La segunda sería la republicana de refugiados políticos tras la Guerra Civil española. En 1939, el Gobierno vasco en el exilio calculó que 200.000 personas abandonaron el territorio, si bien la mayoría se exilió provisionalmente al País Vasco francés.

La tercera es la acaecida a lo largo de los últimos 25 años, migración económica, bien diferente de la primera diáspora económica, y a la que me doy la licencia de nombrar 'Diáspora Euro'. Erasmus, trabajadores expatriados, representantes de empresas vascas, estudiantes con posgrado y una gran cantidad de jóvenes que buscan oportunidades laborales en el exterior.

Son estas diásporas a las que las instituciones vascas homenajean cada 8 de septiembre. Sin embargo, hay una cuarta siempre olvidada por las instituciones. Es una diáspora también de refugiados políticos, que comenzó 40 años después de la

franquista y se produjo tras el nacimiento de ETA.

En 2007, la fundación BBVA presentó el estudio Evolución de la población española en el siglo XX', en el que concluyó que 200.000 personas abandonaron el País Vasco desde la irrupción del terrorismo. El estudio no precisa cuántas de esas personas lo hicieron por motivos del terrorismo de ETA o por cambios en su situación laboral. No obstante, un informe posterior del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social del CEU fijó en 180.000 aquéllos que emigraron por causas del terrorismo, es decir, el 9% de la población y esta vez no de manera provisional.

Sabemos que este pasado no interesa por incómodo y por negarnos a aprender de él, sabemos que el futuro es incierto, pero ¿cuál es el presente de los protagonistas de esta cuarta diáspora? ¿Cuál sería nuestra realidad con estos 180.000 votos y el de sus descendientes?

Una de las grandes diferencias entre las otras tres diásporas y esta última es la falta de reconocimiento e interés institucional por conocer el presente de esa gente. No hay congresos para esas víctimas, ni cada cuatro años, ni cada dos más dos, ni cada dos por dos. A pesar de ello, estos vascos también comparten el espíritu que hace años se fijó como sigue: «Berdin dio non bizi zaren,

Euskadi bizi baduzu, Euskadi zugan bizi da, diasporizatu!» (No importa dónde vivas, no importa dónde estés. Si vives Euskadi, Euskadi vive en ti, ¡diasporízate!) El lema del congreso del pasado diciembre fue 'Eraldakoa'. esto es, tiempo de transformación. Ojalá se aspire en dicha «transformación» a que en el siguiente congreso se reconozca por primera vez a los vascos de la cuarta diáspora.

Como ideas y a la espera del reconocimiento institucional de ese siguiente congreso, propongo que en alguno de los episodios del programa 'Vascos por el Mundo' (ETB) lo dediquen a conocer el día a día y la realidad de gente como Luisa y su marido José Luis, que se cansaron de tener que colgar, después del lavado, el traje de guardia civil dentro de casa y de engañar a sus hijos con la profesión del padre, decidiendo irse de su tierra para vivir sin miedo.

También se debería dejar de normalizar lo que sucede en las fiestas de los pueblos, donde se homenajea sistemáticamente al causante de la cuarta diáspora, para que, si alguno de esos 180.000 o sus descendientes quieren volver, aunque sea de vacaciones, no sientan náuseas de lo poco que hemos avanzado.

ÍÑIGO DE LA FUENTE ES MIEMBRO DE EGO NON, PLATAFORMA CIVIL DE JÓVENES CONTRA EL BLANQUEAMIENTO DE ETA









#### PROYECTO GRATIS

Llámenos y le realizaremos un proyecto de su oficina gratuito y sin compromiso.



## OFIPRIX RENTING NO COMPRE SUS MUEBLES, ALQUÍLELOS

Ahora usted puede alquilar sus muebles y disfrutarlos cómodamente mediante un contrato de arrendamiento.

#### DEL ANONIMATO AL EXILIO

#### MARZO DE 2024

El candidato de Machado

La inhabilitación de María Corina Machado para concurrir a las elecciones le obliga a elegir a un sustituto. Tras el infructuoso intento con Corina Yoris, termina designando al diplomático.

#### 21 DE ABRIL

Inscripción en el CNE

La Plataforma Unitaria de la Oposición confirma la inscripción de Edmundo González en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidato presidencial en los comicios del 28 de julio.



Consejo Nacional Electoral // ABC

#### 18 DE MAYO

Primer mitin electoral

Edmundo González da su primer mitin electoral, acompañado por María Corina Machado, en su ciudad natal, La Victoria. En su discurso, el candidato garantizó «una alternancia en paz» en el poder.

# González, forzado a refugiarse en España para no ser detenido

El Gobierno concede asilo al líder opositor, perseguido por el régimen de Maduro, pero evita reconocerlo como presidente electo

ANDRÉS GERLOTTI SLUSNYS MADRID

yer, mientras las fuerzas chavistas seguían asediando la Embajada argentina en Caracas, donde se encuentran refugiados seis miembros del equipo de María Corina Machado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunciaba, a través de Instagram, que Edmundo González, el presidente electo según las únicas actas disponibles hasta ahora, había salido de Venezuela. Tras el anuncio, cesó el hostigamiento a la sede diplomática argentina.

González, de 75 años, aterrizaba por la tarde en Madrid en un avión de las Fuerzas Armadas españolas. Desde el 5 de septiembre se encontraba refugiado en la residencia de la Embajada de España, desde donde solicitó asilo político. Un estatus que el Gobierno de Sánchez le ha concedido, aunque sin otorgar el apoyo que significaría su reconocimiento como presidente electo de Venezuela.

Previamente, y después de los comicios del 28 de julio, González había permanecido en la clandestinidad, dejándose ver en público por única vez en la primera protesta poselectoral convocada por la oposición el 30 de julio. Ayer se supo que durante cuatro semanas se había refugiado en la Embajada de los Países Bajos en Caracas.

El ministro de Exteriores neerlandés, Caspar Veldkamp, explicó que decidió atender una petición «urgente» el día después de los comicios para acoger al opositor durante «todo el tiempo que fuese necesario», según explicó en una carta remitida al Parlamento de su país.

Según el ministro neerlandés, González había manifestado a principios de septiembre su intención de salir de Venezuela. Entonces «hablé con él sobre la situación en Venezuela, la

importancia del trabajo de la oposición y la transición a la democracia, y subrayé nuestra continua hospitalidad. Sin embargo, indicó que quería irse y continuar su lucha desde España», aseguró Veldkamp en su escrito. El 5 de septiembre, González se desplazó a la sede diplomática es-

«Una vez ocurridos los contactos pertinentes entre ambos gobiernos, cumplidos los extremos del caso y en apego a la legalidad internacional, Venezuela ha concedido los debidos salvoconductos en aras de la tranquilidad y paz política del país», señaló Delcy Rodríguez la noche del sábado.

#### Petición de asilo

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, declaró durante una escala en un viaje a Pekín que lo que a él le hubiese gustado es que González «no hubiera tenido que pedir nunca la protección de la Embajada de España, mucho menos asilo en España. Pero, por supuesto, España no va a darle nunca la espalda». También dijo que había conversado con González por teléfono cuando se encontraba a bordo del avión español que se dirigía a Madrid. «Le he vuelto a reiterar el compromiso del Gobierno de España con los derechos políticos, la libertad de expresión y manifestación y la integridad física de todos los venezolanos», aseguró. E insistió en que «esto no ha sido algo improvisado. Una vez que Edmundo González dejó claro que lo que quería era venir a España, pusimos los medios diplomáticos necesarios».

Según Albares, el traslado de González «no cambia en absoluto la posición del Gobierno de España. Nosotros reiteramos la exigencia de que se presenten las actas, de que se pue-

> Edmundo González, el día de las elecciones en Venezuela // REUTERS

dan verificar, de que no vamos a reconocer ninguna supuesta victoria si eso no se puede hacer, y reiteramos que España va a estar siempre ahí para favorecer el diálogo y la negociación entre el Gobierno y la oposición para conseguir una salida que tiene que ser pacífica y genuinamente venezolana entre venezolanos».

#### Salvoconducto

Albares se encuentra en China junto a Pedro Sánchez, en una visita oficial cuya agenda finaliza el miércoles. Se estima que a partir del jueves, cuando vuelvan a Madrid, se reúnan con Edmundo González. El ministro español también aseguró en una entrevista televisiva que el asilo de González había sido concedido sin que se

haya llevado a cabo «ningún tipo de negociación política» con el régimen de Nicolás Maduro. «España no da ninguna contrapartida». El sábado, Sánchez se había referido al opositor venezolano como «un héroe al que España no va a abandonar».

Mientras González aterrizaba en Torrejón de Ardoz, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. aseguraba en Caracas, en una rueda de prensa, que con la partida de González finalizaba la «breve temporada de una obra humorística de un género que yo pudiera decir de comedia, de teatro bufo. Diría que tuvo su última puesta en escena la noche del sábado 7 de septiembre, cuando González escenificó su despedida en la pista del aeropuerto de Maiguetía,



#### Golpe a la democracia // La huida

#### 28 DE JULIO

Elecciones en Venezuela

El domingo 28 de julio los venezolanos acuden a votar. Antes de acabar el recuento, el CNE da ganador a Nicolás Maduro por el 52,2% de los votos frente al 43,2% de González, pero no muestra las actas.

aquí en Caracas». De igual forma, reiteró las palabras de Delcy Rodríguez: «Los Gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España», declaró Saab desde el Ministerio Público.

El fiscal general se refirió a la orden de aprehensión que pesaba sobre el opositor por sus «reiteradas incomparecencias», pero no aclaró si el caso se cierra tras su salida de país. A González se le investigaba por usurpación de funciones, falsificación de documento público, conspiración, instigación a la desobediencia de las leyes y sabotaje. Delitos relacionados con la publicación de las actas electorales por parte de la oposición.

La partida de González, sobre quien pesaba una orden de detención, puede representar un gran alivio para el gobierno de Maduro, muy presionado por parte de la comunidad internacional, que le exige que muestre las pruebas que respaldan su supuesta victoria

#### 29 DE JULIO

Llama a la Embajada de los Países Bajos

Un día después de que el CNE proclamara ganador a Maduro, Edmundo González se puso en contacto con la Embajada de los Países Bajos para pedir refugio.

**ÚLTIMAS HORAS ANTES** 

DE ABANDONAR EL PAÍS

Edmundo González estuvo refugia-

do en la Embajada de Países Bajos

Se traslada desde la Embajada de

los Países Bajos a la de España, a

solo cinco minutos en coche.

El Falcon 900 de las Fuerzas

a su esposa, Mercedes López.

y hace escala en la República

Dominicana y las Azores.

Armadas españolas aterriza en

Caracas para recoger a Edmundo y

Despega el Falcon rumbo a España

Edmundo González aterriza a las

Torrejón de Ardoz (Madrid), donde

le reciben las autoridades españo-

16,30 horas en la base militar de

en Caracas tras las elecciones.

HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE

5 DE SEPTIEMBRE

7 DE SEPTIEMBRE

**8 DE SEPTIEMBRE** 



Edmundo González y su esposa // EP

#### 30 DE JULIO

Ultima aparición pública

Tras haberse proclamado ganador Maduro sin pruebas, Edmundo González hace su última aparición pública en una manifestación en Caracas. Después no vuelve a participar en ningún acto.

# «Seguiremos luchando desde dentro y desde

Machado justificó ayer la salida de Edmundo González en que «su vida corría peligro»

MADRID

María Corina Machado afirmó ayer que la vida de su compañero Edmundo González «corría peligro» y que, por tanto, era «necesario» que buscase protegerse y salir de Venezuela rumbo a España, si bien ha prometido que la lucha por defender la victoria en las elecciones no cesa y llegarán «hasta el final».

«A partir de nuestra histórica victoria del 28 de julio de 2024, el régimen desató una brutal ola de represión en contra de todos los ciudadanos» y que «incluyó todo tipo de ataques contra el presidente electo y su entorno», dijo Machado, en

alusión a González, a través de un comunicado colgado en sus redes so-

La líder de Vente Venezuela alegó que la vida del candidato opositor estaba en riesgo y «las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión», sumados a «intentos de chantaje y de coacción», han puesto de manifiesto que el «régimen» de Nicolás Maduro «no tiene escrúpulos ni limites».

#### Silenciar y doblegar

Buscan, según Machado, «silenciar» y «doblegar» a González, lo que ha dado pie a una «brutal realidad» ante la que sólo cabría la huida. «Es necesario para nuestra causa preservar su libertad, su integridad y su vida», ha dicho, en un comunicado en el que no ha dado detalles del proceso de salida.

Sin embargo, la líder opositora hizo un llamamiento a no tirar la toalla: «Su intento de golpe de Estado a la soberanía popular no se va a concre-

tar». Machado cree que la represión sólo «deslegitima y hunde» al chavismo y aún confía en que González pueda tomar posesión el 10 de enero de 2025 como presidente de Venezuela.

«Que esto quede muy claro a todos: Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí, junto a ustedes», sentenció Machado, que participó la semana pasada en una movilización opositora convocada en Caracas tras varias semanas alejada de la vida pública.



M. C. MACHADO

Desde Vente Venezuela pusieron en valor la «difícil» decisión de González de «aceptar la protección y asilo del Gobierno de España» que es una prueba de «la grave situación

de terrorismo de Estado a la que estamos sometidos quienes defendemos la voluntad popular.

«Para nadie es un secreto cómo el régimen de Nicolás Maduro incrementó de manera brutal la perse-

cución e intimidación en contra del presidente electo Edmundo González, y su familia», destacó el partido, que considera de importancia «estratégica» mantener a González «en libertad y con plena capacidad de movimiento». Por ello pide a los simpatizantes de la oposición no sucumbir a la «desinformación y desesperanza» del «régimen».

Por otra parte, el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, miembro del equipo de Machado y exiliado en España, subrayó que González «es el presidente electo de Venezuela» según las actas electorales en poder de la oposición y que esa circunstancia «no varía si el presidente electo cambia de residencia», en referencia a su viaje a España.

Por su parte, el antiguo líder opositor Juan Guaidó, exiliado en Estados Unidos, expresó su apoyo a Machado ahora que Edmundo González «está seguro». Machado «está liderando y vamos a acompañarlos», subrayó ayer.



# fuera de Venezuela»

S. I.

La dirigente opositora venezolana

ciales, recogido por Ep.

#### DEL ANONIMATO AL EXILIO

#### 22 DE AGOSTO

Declarado en desacato

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo, declara a Edmundo González en desacato por no acudir a ninguna de las fases del proceso de peritaje realizado por el TSJ.

#### 26 Y 27 DE AGOSTO/3 DE SEPTIEMBRE Citaciones de la Fiscalía

La Fiscalía General, controlada por el chavismo, cita tres veces a González para responder sobre seis presuntos delitos, algunos vinculados con las actas publicadas por la oposición que le dan la victoria.

#### 2 DE SEPTIEMBRE

Orden de detención

Tras no presentarse a ninguna de las citaciones por considerar que la Fiscalía no le daba garantías, un juez ordena la captura de Edmundo González alegando posibilidad de fuga.

#### 7 DE SEPTIEMBRE

Salida de Venezuela

La noche del sábado, Delcy Rodríguez anuncia la salida de Venezuela de Edmundo González tras negociar un salvoconducto con el Gobierno de España, país al que el presidente electo ha pedido asilo.

# Edmundo González se reunirá con su hija, que vive y trabaja en Madrid

Su última visita a España fue a finales de febrero, cuando aún no era candidato

#### JUAN FERNÁNDEZ-MIRANDA MADRID

El líder opositor venezolano Edmundo González se refugió en la Embajada española en Caracas hace varios días, antes de solicitar a las autoridades españolas su traslado a España, según han confirmado a ABC fuentes de su entorno.

González tiene una hija llamada Carolina que vive y trabaja en Madrid desde hace años. La última visita del líder opositor a España tuvo lugar a finales de febrero, cuando aún no era candidato presidencial, con el objeto de visitarla a su hija y a sus nietos. Regresó a Caracas a principios de marzo.

Hace apenas unas semanas, el propio González publicó un cariñoso mensaje en sus redes sociales en el que se podía ver a su hija pronunciando un discurso en Madrid.

«En cada rincón del mundo tenemos a nuestros hijos, nietos, familiares y amigos. Aquí estamos trabajando para que todos vuelvan y construir un gran país. Te amo, hija, y cada día



La hija de Edmundo González, Carolina, saliendo ayer de la base de Torrejón de Ardoz // REUTERS

está más cerca nuestro reencuentro. ¡Viva Venezuela Libre!», escribió.

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó ayer por la mañana de que González había decidido abandonar su país y será acogido en España, donde llegó por la tarde en un avión de las Fuerzas Armadas que aterrizó en la base de Torrejón.

«Edmundo González ha despegado de Caracas en dirección a España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas. El Gobierno de España ha dispuesto los medios diplomáticos y materiales necesarios para su traslado, realizado a solicitud suya», aseguraba el Ministerio de Exteriores de España en un comunicado publicado en su página web.

Desde la celebración de las elecciones, González ha permanecido oculto, por temor a que se produjeran represalias desde el régimen de Nicolás Maduro, que no ha dudado en proclamarse vencedor de las elecciones pero se niega a mostrar las actas de los colegios electorales.

El protagonismo en la denuncia del pucherazo lo ha gestionado María Corina Machado, si bien ella ha permanecido oculta y, según fuentes de la oposición, sin lugar fijo de residencia para evitar persecuciones. En este tiempo ha dado dos importantes ruedas de prensa para denunciar la situación, la última hace diez días.

#### OPOSICIÓN EN ESPAÑA

## El PP exige al Gobierno que «se persone ante el Tribunal Penal Internacional contra Maduro»

E. V. E. MADRID

La llegada de Edmundo González a España provocó ayer una sensación agridulce en el Partido Popular, feliz por ver a salvo al líder venezolano, pero crítico porque el Gobierno de Pedro Sánchez no le haya reconocido aún como ganador de las elecciones. «Traer a Edmundo González sin reconocerlo como presidente y sin personarnos ante el Tribunal Penal Internacional, más que ayudar a la oposición democrática, es hacerle un favor al régimen quitándole un problema de encima», afirmó Esteban González Pons, vicesecretario del PP para asuntos exteriores.

El eurodiputado, uno de los dirigentes del PP más cercanos a la oposición venezolana, exigió al Ejecutivo español que reconozca ya a González «como presidente legítimo y legal de Venezuela» y que se «persone ante el Tribunal Penal Internacional en la acusación contra Nicolás Maduro y sus socios». Al mismo tiempo, Pons cuestionó la versión del Gobierno de Sánchez, que insiste en que en ningún momento ha pactado la salida con el régimen chavista. «¿Cómo aterriza un avión del Ejército español sin pacto con Maduro? Técnicamente se llama autorización de sobrevuelo y aterrizaje y al pedirla hay que especificar el propósito y los pasajeros que llegan y salen. Sólo se legitima el rescate reconociendo a Edmundo como presidente», reiteró Pons.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal consideró «el colmo del cinismo que el Gobierno de Sánchez pretenda presentar su complicidad con Maduro como un acto humanitario hacia el presidente electo».

A su juicio, «Sánchez, Albares y Borrell han ejecutado escrupulosamente los planes de Zapatero y el tirano Maduro para perpetuar su criminal régimen». «Su objetivo -señaló Abascal en X (antes Twitter)- era desde el mismo día 28 evitar a toda costa el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo y cualquier sanción inmediata contra el régimen. El gobierno español lo tuvo fácil en Bruselas con Borrell y ante la pasiva complicidad de la mayor fuerza en la Comisión y Parlamento Europeo, presididas ambas por el Partido Popular Europeo, que no ha hecho absolutamente nada (...)».

En el extremo opuesto, la líder de Podemos y exministra Irene Montero acusó a Sánchez de «legitimar a la oposición de la extrema derecha más golpista de América Latina». «Para hacer lo que hace este Gobierno ya tenemos al PP», señaló en las redes sociales.

#### Golpe a la democracia // La diáspora

# Otros opositores expulsados por el chavismo

Antonio Ledezma. Leopoldo López, Juan Guaidó o Julio Borges tuvieron que exiliarse a España o EE.UU.

#### A. GERLOTTI SLUSNYS MADRID

Edmundo González, presidente electo de Venezuela según las únicas actas disponibles hasta ahora, aterrizó ayer en la base de Torrejón de Ardoz en un avión de las Fuerzas Armadas españolas. Tras el hostigamiento del Gobierno de Maduro, el líder opositor ha decidido solicitar asilo en España. Es un hecho que representa un duro golpe para la oposición venezolana, pues se fracciona la dirigencia y se alivia la presión a la que están sometidos Maduro y su Gobierno.

González, con orden de captura, no es el único político que se ha visto en la necesidad abandonar su país y buscar refugio en otro. Entre los líderes que han escapado de Venezuela para evitar la cárcel, y todo lo que dentro de ella pueda ocurrir, se encuentra Leopoldo López, quizá el caso más mediático. Fue arrestado en 2014 por dirigir protestas antigubernamentales en las que perecieron casi medio centenar de personas, muertes de las que le responsabilizó al régimen chavista. Tras pasar varios años en la cárcel militar de Ramo Verde, en 2017, el dirigente opositor recibió casa por cárcel, donde permaneció encerrado hasta el alzamiento militar contra Maduro el 30 de abril de 2019. El levantamiento fracasó y López se refugió en la Embajada de España en Caracas, y allí vivió -junto a su familia- hasta que en octubre de 2020 escapó, con ayuda de las autoridades españolas, y cruzó la frontera colombiana para luego llegar a Madrid. Peripecia que relató en el libro 'Nos quieren muertos', de Javier Moro.

Otro de los casos emblemáticos de persecución y exilio es el de Juan Guaidó. En 2019, tras un vacío legal y la victoria de Maduro en unas elecciones que el mundo democrático no reconocía como válidas, Guaidó se convirtió en el presidente interino de Venezuela. Pero el gobierno de transición no tuvo éxito. El chavismo terminó imponiéndose. «Acabo de llegar a Colombia a pie, igual que lo han hecho antes que yo miles de venezolanos», publicó el líder en X (antes Twitter) en abril de 2023. Poco tiempo después, Guaidó, no bien recibido por el Gobierno de Gustavo Petro, tuvo que tomar un avión hacia Miami, donde reside actualmente. Guaidó representó la primera gran esperanza de que se produjera un cambio dentro de Venezuela. Su reconocimiento por más de medio centenar de países no logró desatornillar a Maduro del poder y la esperan- Juan Guaidó // REUTERS za de los venezolanos se desinfló

Quien también tuvo que escapar, literalmente, de Venezuela, fue Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas. Ledezma había hecho una ruta similar a la de López: se encontraba bajo arresto domiciliario por motivos de salud en Caracas -después de pasar varios meses en la prisión militar de Ramo Verde- y escapó clandestinamente hacia Colombia para luego emigrar a Madrid, donde vive con su familia. En 2015, Ledezma había sido acusado de conspiración para derrocar a Maduro cuando era alcalde me-

Antonio Ledezma



El opositor Leopoldo López vive en España desde 2020 // L GIL

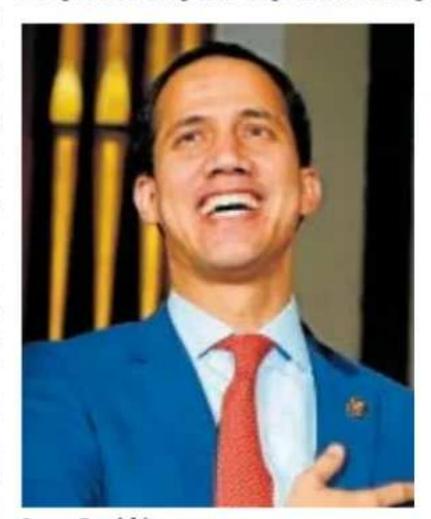



tropolitano de la capital venezolana. Fue en el propio despacho de la alcaldía donde fue detenido.

En España también está radicado el expresidente del Parlamento venezolano Julio Borges, quien en 2018 fue vinculado con un atentado contra Maduro, acarreando el retiro de la inmunidad parlamentaria de la que gozaba. Borges se encontraba en Colombia en el momento en el que una orden de detención fue emitida en su contra. El Parlamento Europeo le otorgó en 2017 junto a otros líderes opositores el premio Sájarov, un reconocimiento a los defensores de los derechos humanos.

Durante el proceso de negociación entre el Gobierno chavista y la oposición, Borges fue el portavoz opositor, negándose a firmar los acuerdos propuestos. En febrero de 2018, denunció amenazas y puso fin a la negociación. Desde entonces no ha regresado a Venezuela. Desde 2021, Borges vive en España como exiliado político.

La lista es larga. Personalidades como Miguel Pizarro o David Smolansky también se han visto obligados a abandonar el país y forman parte de la diáspora de más de ocho millones de venezolanos que han escapado de la crisis y que ahora pueblan diversas distintas latitudes del mundo.

Julio Borges

## No queremos ser héroes

**ANÁLISIS** 

RODRIGO BLANCO



a intervención de Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE realizado en Madrid, este 7 de septiembre, donde se refirió a Edmundo González Urrutia como «un héroe a quien España no va abandonar», fue la primera alarma. La segunda fue el comunicado de la Cancillería de Venezuela anunciando la revocación de la autorización otorgada al Gobierno de Brasil para custodiar la Embajada de Argentina en Venezue-

la, donde permanecen refugiados, bajo un asedio constante, seis miembros del equipo de María Corina Machado. La tercera alarma, en mi caso, fue un presentimiento. Me desperté ayer a las 5 de la mañana y no pude volver a dormir. Revisé el teléfono y vi que empezaba a circular la noticia: Edmundo González Urrutia estaba en camino hacia España, donde recibiría asilo político.

Por supuesto, en este teatro de la solidaridad se puede intuir, tras bastidores, las artimañas de José Luis Rodríguez Zapatero. Es una jugada maestra que le permite a Sánchez posar de demócrata y a la

vez mantener sus relaciones con la tiranía de Nicolás Maduro. Según Reuters, nada más en lo que va de este año, España ha importado 353.000 toneladas de petróleo venezolano. Lo cual ya representa casi el triple del crudo importado en 2023 en el mismo periodo. Al final, estos y otros inconfesables intereses son los que han determinado la vergonzosa ambigüedad, cuando no una abierta complicidad, del Gobierno español con la dictadura venezolana. Un país al que otros gobiernos y organismos decisivos de la comunidad internacional han dejado, de nuevo, solo. Solos en las cárceles, solos en los hospitales donde se mueren por falta de luz o de insumos, solos arriesgando la vida cruzando el Darién, solos en

todos los rincones del mundo a donde han tenido que llegar los venezolanos, sacrificando el vínculo con la tierra, lejos de la familia y los amigos, soportando en muchas ocasiones el desprecio y los sinsabores que suelen sufrir los inmigrantes. Visto desde una perspectiva panorámica, literaria, épica, sí, es probable que en el momento en que Venezuela al fin vuelva a ser libre, todo este esfuerzo y sacrificio, que ha costado cientos de miles de vidas. merezca ser tildado de «heroico». El problema es que los venezolanos estamos cansados de los héroes. Solo queremos que se nos reconozca como lo que somos: ciudadanos.

> RODRIGO BLANCO ES UN ESCRITOR VENEZOLANO

# Rotundo fracaso de EE.UU. para frenar el fraude en Venezuela

La oposición republicana acusa a Biden de fortalecer a Maduro tras la huida de Edmundo González

DAVID ALANDETE CORRESPONSAL EN WASHINGTON



En un año marcado por concesiones, Joe Biden y su equipo privaron al Gobierno de Estados Unidos de sus principales herramientas para presionar a la dictadura de Nicolás Maduro hacia un cambio democrático. Ahora, los republicanos han aprovechado la huida de Edmundo González a Madrid, tras las amenazas del régimen, para acusar a Biden de haber fortalecido al Gobierno de Maduro, permitiéndole cometer excesos y violaciones que, según ellos, habrían sido impensables antes de su llegada a la presidencia en 2021.

Durante largas horas ayer, la Casa Blanca permaneció en silencio tras la huida de González. Aunque fuera domingo, un desenlace tan crítico en unas elecciones que, hasta hace solo un año, la propia Casa Blanca esperaba que fueran libres, podría haber motivado un comunicado del Consejo de Seguridad Nacional o del Departamento de Estado. Sin embargo, fueron los republicanos, desde la oposición, quienes se apresuraron a condenar, no tanto a la dictadura, sino a Biden y su Administración por su gestión de la situación.

El senador Rick Scott, de Florida, afir-

mó que la Administración Biden/Harris solo ha logrado «mantener a flote la dictadura de Maduro». Añadió: «No han hecho más que apaciguar y empoderar a un régimen genocida en lugar de defender la libertad. El presidente electo Edmundo González ha sido forzado al exilio».

El reconocimiento de González como «presidente electo» o «presidente encargado», similar al trato que recibió Juan Guaidó en 2019, ha sido un tema de fricción entre la Casa Blanca y los republicanos en el Congreso. El 1 de agosto, Biden reconoció a González como el ganador de las elecciones, pero no dio más pasos, limitándose a solicitar que el régimen permitiera una auditoría electoral. El Centro Carter, una organización independiente que observó el proceso, concluyó que la votación no fue legítima.

Biden ha optado por seguir el consejo de un grupo de veteranos diplomáticos demócratas y lobistas vinculados a intereses petroleros, quienes le han persuadido de que, por el momento, no es oportuno aplicar sanciones generales. Las únicas medidas en consideración. que se anunciarán en breve, son sanciones individuales dirigidas contra el dictador y su círculo más cercano, quienes ya han sido objeto de varias rondas de sanciones superpuestas.



Lula da Silva con Biden, durante una visita a la Casa Blanca // REUTERS

Entre ellos se encuentra el demócrata Tom Shannon, exsubsecretario de Estado, a quien se le atribuye el papel clave en que el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se haya presentado como aparente mediador en Venezuela. La oposición venezolana considera a Zapatero un aliado del régimen, acusándolo de facilitar el lavado de imagen de Maduro ante gobiernos de izquierda y de ser un actor determinante en el desenlace de estos comicios, que Bruselas y Washington han declarado fraudulentos.

Después de las numerosas decisio-

nes unilaterales de la Administración Trump en 2019 y 2020, un período en el que el entonces presidente llegó a sugerir la posibilidad de intervenciones militares, Biden ha preferido dejar las condenas más importantes y decisiones clave en manos de la Organización de Estados Americanos (OEA). El problema es que esta entidad ni siquiera ha logrado un consenso para condenar a Maduro por el robo de las elecciones.

El pasado 1 de agosto, el Consejo Permanente de la OEA sometió a votación una resolución para condenar las acciones del régimen y solicitar un recuento de votos legítimo. Horas antes, la Casa Blanca expresó su confianza en que la

#### PIDE A MADURO QUE PONGA FIN A LA REPRESIÓN

## Borrell: «Hoy es un día triste para la democracia»

S. I. MADRID

«Hoy es un día triste para la democracia en Venezuela». Así se expresó aver por la mañana el Alto Representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en un comunicado tras conocer la salida de Venezuela del líder opositor y presidente electo, Edmundo González, que aterrizó por la tarde en España, donde ha pedido asilo.

Fue precisamente Borrell quien desveló en su declaración que González, antes de estar en la residencia de la Embajada de España en Caracas, había permanecido resguardado durante varias semanas, hasta el 5 de septiembre, en la de Países Bajos. Desde allí se trasladó posteriormente a la de España para pedir asilo: «Ante la represión, la persecución política y las amenazas directas a su seguridad y libertad, tras ser acogido en la residencia de los Países Bajos en Caracas hasta el 5 de septiembre, el dirigente político y candidato presidencial Edmundo González ha tenido que solicitar asilo político y aceptar la protección que le ofrece España».

El diplomático europeo señaló que el opositor es el justo ganador de los comicios celebrados el pasado 28 de julio: «Edmundo Gon-

zález parece ser el ganador de las elecciones presidenciales, por amplia mayoría, según copias de las actas electorales disponibles públicamente». A lo que añadió que «en una democracia, ningún líder político debería verse obligado a buscar asilo en otro país».

Por último, Borrell solicitó al régimen venezolano el cese de las hostilidades contra su pueblo y los opositores: «La UE insiste en que las autoridades venezolanas pongan fin a la represión, las detenciones arbitrarias y el acoso contra miembros de la oposición y la sociedad civil, así como

que liberen a todos los presos políticos», demandó el alto representante, quien subrayó que «la UE seguirá apoyando al pueblo venezolano en sus aspiraciones democráticas».



J. BORRELL



#### El secretario general de la OEA, Luis Almagro: «Era ridículo esperar elecciones libres por parte de la dictadura venezolana»

OEA lideraría un proceso de auditoría de los comicios. Sin embargo, México boicoteó activamente la resolución, haciendo que fracasara con su ausencia, además de las abstenciones de Brasil y Colombia.

#### Brasil y Colombia

En la OEA, Biden confiaba en coordinar una estrategia con los Gobiernos de Brasil y Colombia, con el apoyo de México. Sin embargo, estos países ya demostraron con su actuación en el Consejo Permanente que no estaban dispuestos a presionar al régimen venezolano. Los presidentes Lula da Silva y Gustavo Petro evitaron reconocer la victoria de González, lo que terminó por dinamitar cualquier posibilidad de consenso en el continente. En especial Lula movilizó a su asesor especial Celso Amorim que viajó a Venezuela pero no consiguió concesión alguna del régimen.

Esta falta de acuerdo ha dejado al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, como una de las pocas voces críticas ante la perpetuación de la dictadura de Maduro. Ayer Almagro, en un comunicado, no solo condenó el exilio forzado de Edmundo González tras las amenazas del régimen venezo-

lano, sino que también resaltó la falta de evidencias de un resultado electoral legítimo en las elecciones del 28 de julio. Añadió que el exilio de González, indiscutible ganador de las elecciones, es una prueba más de las acciones represivas del régimen.

«Es obviamente condenable y repudiable esta acción del régimen autoritario venezolano», dijo Almagro. «Es decir, todo ha sido conforme se esperaba de ellos. Hace unos días decíamos que era ridículo que se hubiera esperado elecciones libres, justas y transparentes de ese Consejo Nacional Electoral (CNE), como es ridículo esperar justicia de los diferentes actores del sistema de justicia venezolano».

A pesar de que el propio Almagro, conocedor profundo de la realidad venezolana, ya había advertido sobre lo improbable de que el régimen facilitara una transición democrática, la Casa Blanca persistió con sus concesiones sucesivas. En octubre del año pasado, levantó las sanciones sobre el crudo, brindando al régimen una inyección vital de liquidez. Además, a finales de ese mismo año, Biden indultó a Alex Saab, quien estaba siendo juzgado por fraude en Florida y es ampliamente considerado como testaferro de Maduro.

Tras asegurar la liberación de Saab, Maduro procedió a inhabilitar a María Corina Machado. Luego hizo lo mismo con su sustituta, Corina Yoris, Declaró terminado el diálogo con la oposición auspiciado por Noruega, conocido como el proceso de Barbados.

## Machado, ahora el botín más valioso de la dictadura

Las dictaduras latinoamericanas han intentado siempre convertir a los críticos en parias, en gusanos antipatrióticos o en cosas aún peores para no dejarles más opción que irse

Nadie, y menos un

hombre que asumió

el difícil compromiso

de enfrentarse

democráticamente

a un sistema

autoritario, merece

acabar despojado de

toda dignidad en una

**ANÁLISIS** 

CARLOS GRANÉS



ara Edmundo González Urrutia, un hombre de 75 años que después de ganar las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio se convirtió en el perseguido político más notable del régimen de Maduro, la prioridad era buscar un refugio seguro en el extranjero. De haber caído en manos de las instituciones venezolanas, todas ellas apéndices del Palacio de Miraflores, no habría tenido ninguna opción de un juicio justo. El fiscal Tarek William Saab confeccionó una lista de delitos -usurpación de funciones, sabotaje, instigación a la desobediencia- que habrían tenido encerrado a González por lo que le queda de vida. En ese sentido, su llegada a España en condición de asilado es una buena notica. Nadie, y menos un hombre que asumió el difícil compromiso de enfrentarse democráticamente

a un sistema autoritario, y no por hambre de poder sino por vocación patriótica y deber cívico, merece acabar despojado de toda dignidad en una cárcel infecta.

Pero no hay que engañarse. Esto es lo que busca Maduro,

que los líderes de la oposición salgan de Venezuela, porque a diez mil kilómetros de distancia su voz se debilita. Para mantener la moral alta y no olvidar la importancia de la causa por la que se lucha, la fe en que se puede llegar, como insiste María Corina Machado, hasta el final, se debe sentir la presencia y ejemplo de los líderes. Con cada opositor que se exilia, Maduro se afloja un agujero del cinturón. Las dictaduras latinoamericanas han intentado siempre convertir a los críticos en parias, en gusanos antipatrióticos o en cosas aún peores para no dejarles más opción que marcharse. Ahí están los ejemplos de Cuba y Nicaragua, pero no solamente. Incluso líderes que se llaman demócratas prefieren gobernar sobre pueblos devotos y dependientes que sobre ciudadanos libres y plurales.

Maduro ya consiguió que González se vaya, y con ello redobla la presión sobre María Corina. Ahora es ella el botín más valioso de la dictadura, y es muy probable que sus dirigentes intenten repetir la treta. No deberíamos extrañarnos si en los próximos días se expide una orden de captura que la ponga en el mismo dilema. Si no ha ocurrido es porque la cúpula sabe que la imagen de Machado en una cárcel envía al mundo un mensaje demasiado explícito, y porque no puede prever la reacción de los venezolanos. El dilema, en realidad, es compartido. Nicolás Maduro quiere deshacerse de ella, pero deteniéndola la convierte en la presa política más importante del mundo, y por eso mismo en una presencia demasiado incómoda.

Intentará echarla para que deje de luchar para hacer valer los resultados electorales. A González, mientras tanto, le correspon-

> derá mantener viva la atención de la comunidad internacional. Ojalá su presencia en España comprometa al Gobierno y a Europa, y que eso sirva para redoblar la presión sobre Maduro. Aunque España no es Estados Unidos y su

relativa, Maduro debe sentir que tampoco cuenta con aliados ni miradas comprensivas en esta parte del mundo. Tal vez no sirva de nada y Maduro lo resuelva todo acusando a Pedro Sánchez de fascista, pero hay que hacerlo.

El mundo entero está viendo cómo se asfixia del todo la libertad en Venezuela y cómo millones de personas se quedan sin país. La democracia, una vez más, se muestra incapaz de salvarse a sí misma de quienes usan sus recursos para destruirla. Resolver esa paradoja será el desafío intelectual más importante de los próximos años.

cárcel infecta influencia en América Latina es

> CARLOS GRANÉS ES ESCRITOR Y COLUMNISTA EN ABC

LUNES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ABC 28 INTERNACIONAL

**ENDESA ENERGÍA, S.A.** (Sociedad Unipersonal) (Sociedad absorbente)

**ENDESA X SERVICIOS, S.L.** (Sociedad Unipersonal)

**ENDESA ENERGÍA** RENOVABLE, S.L. (Sociedad Unipersonal)

(Sociedades absorbidas)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y de cumplimiento del Derecho de la Unión Europea (la "LME") se hace público que, en fecha 2 de septiembre de 2024 los socios únicos de las sociedadesENDESA ENERGÍA, S.A.U, ENDESA X SERVICIOS S.L.U. y ENDESA ENERGIA RENOVABLE S.L.U., en el ejercicio de las respectivas competencias que tienen atribuídas, han aprobado la Fusión por absorción de ENDESA X SERVICIOS S.L.U. ("Endesa X") y ENDESA ENERGIA RENOVABLE S.L.U. ("EE Renovable" y ambas conjuntamente "Sociedades Absorbidas") a favor de ENDESA ENERGÍA S.A.U ("ENDESA ENERGÍA" o "Sociedad Absorbente") (en adelante, indistintamente, "la Fusión" o la "Operación") siendo de aplicación el régimen simplificado previsto en la LME, con las especialidades previstas en los artículos 9, 53 y 56 de la LME.

Por medio de la referida Operación, las Sociedades Absorbidas, se extinguirán, mediante su disolución sin liquidación, produciéndose la transmisión en bloque y por sucesión universal de sus patrimonios a favor de ENDESA ENERGIA. La Fusión se realiza en los términos y condiciones previstos en el Proyecto Común de Fusión suscrito por los Consejos de Administración de ENDESA ENERGÍA y Endesa X y el Administrador Único de EE Renovable en fecha 28 de iunio de 2024utilizándose, como balances de Fusión los balances cerrados y auditados a 31 de diciembre de 2023 de cada una de las sociedades participantes

Se deja constancia que, al tratarse de una Fusiónasimilada a la de sociedad integramente participada, en aplicación de lo establecido en los artículos 9, 53 y 56 de la LME, no ha sido necesario informe de los administradores ni anuncio de convocatoria de Juntas por la que se acordó la Fusión, ni tampoco la previa publicación o depósito de los documentos exigidos en la ley.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la LME se publica el presente anuncio de Fusión haciendo constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la Fusión, de obtener el texto integro de los acuerdos adoptados y los balances de Fusión aprobados.

Los acreedores de cada una de las sociedades cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la fecha de publicación de este anuncio disponen del plazo de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio, para ejercitar las acciones previstas en los apartados 1°,2° y 3° del artículo 13.1 de la LME.

Madrid, 3 de septiembre de 2024.- D. Carlos Iglesias Jiménez - Secretario del Consejo de Administración de Endesa Energía S.A. (Sociedad Unipersonal) y Secretario del Consejo de Administración de Endesa X Servicios S.L. (Sociedad Unipersonal), D. Juan José Muñoz Rueda, Administrador único de Endesa Energía Renovable S.L. (Sociedad Unipersonal)

#### EXTREMEÑA DE GRASAS, SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en 1º convocatoria en el domicilio social, a las 12 horas del día 15deOctubrede 2024 y, en su caso, en 2º convocatoria al dia siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente,

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2023. Aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Autorización para aflanzamiento de operaciones de Kaurs Coproducts, S.L.

Tercero.- Cambio dela naturaleza de las acciones, pasando de ser a portador a nominativas, representándose mediante títulos nominativos: en consecuencia, modificación del art. 6 de los Estatutos Sociales, aprobación del procedimiento de canje de títulos.

Cuarto.- Delegación especial de facultades. Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe del Auditor de Cuentas de la compañía y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme al punto primero del Orden del Dia anterior

De igual modo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir

la entrega o el envio gratuito de dichos documentos. En Mérida, a 05 deseptiembrede 2024.El Administrador Único de la sociedadKaura Coproducts, S.L., representada por D. Juan Cabotá

Con las escuelas destruidas por los ataques de Israel, **más** de 600.000 niños se quedarán sin educación por segundo año, pero una profesora monta una escuela entre ruinas

# Sin vuelta al cole bajo las bombas en Gaza

MIKEL AYESTARAN CORRESPONSAL

EN ESTAMBUL



sta semana debería arrancar el curso escolar en Gaza pero, si no llega pronto un alto el fuego, más de 600.000 niños y jóvenes se quedarán sin educación por segundo curso consecutivo. El empeño de algunos profesores, con más corazón que medios, se ha convertido en el único recurso de las familias para recuperar la sensación de lo que era un colegio. Pequeñas escuelas abiertas en tiendas de campaña o en bajos de edificios semidestruidos son los lugares en los que se imparten clases a los niños en Gaza, aunque muchos ni siquiera pueden ir a estas aulas improvisadas porque han de trabajar para ayudar a sus familias.

Jaldia al Hasheim tiene 59 años y lleva 38 como profesora y directora en centros educativos de la Franja. Estaba al frente de la escuela Al Buraq del barrio de Al Nasser en la ciudad de Gaza, un importante centro gubernamental reducido a escombros por los bombardeos. «Este septiembre no tiene nada que ver con el pasado porque esta guerra ha destruido todo lo que nos ayudaba a tener una vida que parecía normal. Hemos perdido escuelas, universidades, hospitales...», lamenta esta profesional de la enseñanza, que ahora dirige un nuevo proyecto que se ha convertido en el motor de su vida y es la esperanza para niños y padres en el barrio de Sheikh Radwan.

En marzo, Jaldia no podía aguantar más. Con permiso de los vecinos, adecuó un bajo de su edificio y abrió un aula para el vecindario. Su sorpresa fue que día a día llegaban más alumnos, lo que le obligó a ampliar su escuela por los cuartos de su casa y a levantar tiendas en un solar para dividir a los estudiantes por edades. Las tiendas tienen estructura de madera y paredes de plástico. Hay algunos pupitres, pero la mayoría de estudiantes atienden las lecciones en el suelo.

La escuela de Jaldia acepta ahora alumnos de primero a sexto grado, tiene una sección para niños con necesidades especiales y otra para aprender el Corán. «Empezamos con 20 alumnos y ahora contamos con 170. Si dispusiéramos de más espacio y medios, podríamos tener muchos más», ase-



Jaldia al Hasheim (centro) da clase en una tienda improvisada // DALIA HAMMAD

gura la profesora, feliz porque «veo en los ojos de los niños que recuperan parte de lo que era su vida anterior».

La directora, que imparte matemáticas, cuenta con 19 profesores. Todos son voluntarios, no cobran sueldo y, en ocasiones, «deben poner dinero de sus bolsillos porque los niños no tienen nada, ni un cuaderno, ni un lápiz». Jaldia apunta a la falta de medios como una de las grandes dificultades para seguir adelante porque han desaparecido los libros de texto, pizarras, pupitres y también resulta complicado encontrar la madera y el plástico necesario para levantar nuevas aulas.

#### El peligro del extremismo

Los datos de los ministerios de Salud y Educación y las agencias de Naciones Unidas dibujan un panorama desolador. Al menos 10.500 estudiantes de escuelas y universidades han muerto por los ataques de Israel, además de 500 profesores, y se estima que el 70 por ciento de las escuelas han sido dañadas o destruidas por los bombar-

La maestra Jaldia al Hasheim empezó en marzo con 20 niños y ya dirige a 19 profesores que imparten clases a 170 alumnos

deos. Las que quedan en pie, aunque estén parcialmente destruidas, son refugios para familias que han perdido sus casas. Los ataques no cesan y en las últimas 24 horas Israel ha bombardeado una escuela al norte de la Franja, matando a ocho personas.

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa) contaba con 200 centros educativos y todos están cerrados desde octubre. Los que no están muy dañados ofrecen juegos y apoyo psicosocial. «Los niños de toda la región están regresando a las escuelas, excepto en Gaza. Más de 600.000 niños están traumatizados y viven entre escombros», lamenta el responsable de la Unrwa, Philippe Lazzarini, quien advierte que «cuanto más tiempo sigan los niños sin ir a la escuela, mayor será el riesgo de que se pierda una generación, lo que alimentará el resentimiento y el extremismo».

Jaldia no pierde el ánimo y, de la mano de colaboradores como Atta al Faram, ingeniero agrónomo de 27 años, sueña con expandir este modelo de escuela improvisada. «La educación es clave para Gaza y un problema muy serio que debemos afrontar desde ya mismo, no podemos esperar», piensa este directora coraje, faro para 170 niños que, sin ella, no habrían podido volver a clase. Un regreso al cole bajo las bombas.

INTERNACIONAL 29

# Las instituciones alemanas se blindan ante el avance de la extrema derecha

Gobierno y oposición acuerdan proteger al Constitucional por miedo al tirón electoral de AfD

ROSALÍA SÁNCHEZ CORRESPONSAL EN BERLÍN



Después de llegar a la Cancillería en 1933, Hitler emprendió una serie de reformas legales que le permitieron una alineación del Poder Judicial con su persona y el establecimiento de un partido único, el sueño de cualquier dictador. Lo consiguió fusionando las asociaciones relacionadas con la administración de la justicia en la Liga Nacionalsocialista de Juristas Alemanes y creando el Tribunal del Pueblo, que desplazó a los juzgados penales, todo ello desde dentro del propio sistema legal.

Después de la Segunda Guerra Mundial, tras la fundación de la República Federal Alemana, el sistema jurídico se protegió de un posible uso de las leyes en perjuicio de la democracia. Pero, con las décadas, se han ido descubriendo puertas traseras que los grandes partidos democráticos alemanes tapian ahora apresuradamente ante el inminente aumento de influencia de formaciones populistas y extremistas, para las que la democracia no es tan valiosa.

Para evitar que, desde dentro del Parlamento, se socave la autoridad del Tribunal Constitucional, influyendo en el nombramiento de sus jueces, los grandes partidos democráticos de centro han unido fuerzas para blindar a los magistrados. Tanto los grupos que forman la «coalición semáforo» en el gobierno, compuesta por socialdemócratas (SPD), los liberales del FDP y Los Verdes, así como la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU) en la oposición, han acordado una iniciativa presentada por el ministro de Justicia, Marco Buschmann, a partir de propuestas conjuntas y que pronto se incorporarán a la Ley Fundamental mediante votación en el Bundestag.

En el futuro, quedará anclada en la Constitución la división del Constitucional en dos senados permanentes con ocho jueces cada uno. También quedará estipulado que los jueces durarán en su cargo un máximo de doce años y hasta un límite de edad de 68 años. Estas normas podían hasta ahora modificarse con una mayoría simple en el Bundestag, pero será más difícil cambiarlas una vez queden consagradas en la Ley Fundamental, para cuya reforma se necesitan mayorías de dos tercios en el Bundestag y el Bundesrat.

En la Ley Fundamental ya está previsto que los jueces sean elegidos la mitad por el Bundestag y la otra mitad por el Bundesrat. La reforma insertará la llamada «cláusula de apertura», de manera que, si una de las cámaras parlamentarias no logra cubrir a tiempo un puesto de juez vacante, la otra debería poder ejercer el derecho a votar, evitando así un peligroso resquicio legal.

#### Independencia judicial

El ministro Buschmann ha negociado estos cambios con la CDU, a la vista de la reciente evolución de la erosión del Estado de derecho en otros países europeos y del fortalecimiento del partido Alternativa para Alemania (AfD). Una fuerza a la que la Oficina para la Protección de la Constitución, el servicio de inteligencia interior de Alemania, clasifica como «definitivamente de extrema derecha», por lo que está sujeta a vigilancia.

En el documento conjunto de los grupos parlamentarios, sin embargo, no se menciona explícitamente a AfD, sino que se hace referencia a esfuerzos «en países europeos individuales» dirigidos a cuestionar la independencia del poder judicial.

«El Tribunal Constitucional Federal es un escudo protector de los derechos fundamentales, pero el propio escudo protector necesita aún más resiliencia», ha justificado Buschmann la necesidad de esta reforma, ya que se trata de «nuestra responsabilidad compartida como demócratas serios y es precisamente esta responsabilidad la que hemos asumido».

El consejero general del grupo parlamentario de la CDU, Ansgar Heveling, también se ha mostrado satisfe-

#### REFORMAS LEGALES

Mandato y edad de jueces

El Tribunal Constitucional quedará dividido en dos senados permanentes con ocho jueces cada uno, que estarán un máximo de doce años y no podrán rebasar la edad de 68 años.

#### Elección dividida

La mitad de sus magistrados será elegida por el Bundestag (Congreso) y la otra mitad por el Bundesrat (Consejo Federal o Senado), evitando así bloqueos peligrosos.

#### Educación

La Conferencia de Ministros de Educación de cada región, que decidía por unanimidad, actuará con mayorías para que un responsable de un territorio no paralice decisiones y afecte a los otros. cho con el acuerdo. «Es bueno que se haya encontrado un mecanismo para evitar bloqueos en las elecciones de jueces constitucionales», declaró Heveling, para quien «el Constitucional queda así mejor equipado para tiempos políticos tormentosos».

La reciente victoria electoral de AfD en Turingia y su éxito en Sajonia, al que se sumará en breve Brandemburgo, preludia un cambio de equilibrios políticos en las elecciones generales de otoño de 2025. Esta inquietud por proteger el sistema de los nuevos legisladores afecta también a la Conferencia de Ministros de Educación y Asuntos Culturales (KMK), que está reformando sus estructuras con el mismo objetivo. Hasta ahora, sus decisiones se tomaban por unanimidad, pero en el futuro podrá decidirse por mayoría si alguno de los Bundesländer actúa con intenciones de bloqueo. Se trata de «preparar el KMK para el futuro», justifica la ministra de Educación de Renania-Palatinado, la socialdemócrata Stefanie Hubig.

Dado que AfD defiende una reescritura de los libros de texto y una relectura de la historia de Alemania en el siglo XX, los ministros regionales del ramo pretenden así blindar los contenidos. «Un ministro de Cultura o Educación de AfD no podrá así influir en la política escolar de otras regiones», advierte Mark Rackles, exsecretario de Estado de Educación del Senado de Berlín.

Por su parte, el politólogo Benjamin Höhne, de la Technische Universität Chemnitz, supone que AfD trataría de influir en los planes de estudio, transmitiendo con más ahínco su imagen familiar tradicional –padre, madre, hijos–, y forzando una regresión en la igualdad de las mujeres y una discriminación de las minorías. Pero todo ello se haría, alerta, desde dentro de la legalidad.



Brazos en alto, el candidato ultraderechista, Björn Höcke, celebra el éxito electoral de AfD en Turingia // REUTERS

30 PUBLICIDAD

#### COFARES, SOCIEDAD COOPERATIVA FARMACÉUTICA ESPAÑOLA

#### CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS Y DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS

Por acuerdo del Consejo Rector de Cofares Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española ("Cofares" o la "Cooperativa") y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas y en los Estatutos Sociales de Cofares, se convoca para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Delegados, así como las Juntas Preparatorias previas.

La Asamblea General Extraordinaria de Delegados se celebrará el día 7 de noviembre de 2024, en "Meeting Place Castellana 81", Paseo de la Castellana 81, planta baja, 28046-Madrid, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas del mismo día en segunda convocatoria.

En dichas sesiones se tratará y resolverá sobre el siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Informe de la Presidencia
- 2º.- Cese de consejeros.
- 3º.- Formación de la mesa electoral.
- 4º.- Elección en la Asamblea General Extraordinaria, por votación secreta, de los cargos sociales que se indican a continuación, de conformidad con lo señalado en los Estatutos Sociales:

Renovación integra del Consejo Rector, mediante la designación de sus 14 miembros titulares (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero, Vicetesorero, Vocal 1º, Vocal 2º, Vocal 3º, Vocal 4º, Vocal 5º, Vocal 6º, Vocal 7º y Vocal 8º), por un mandato de cinco años, que se elegirán de entre las candidaturas completas y cerradas presentadas en el plazo previsto en el artículo 28 de los Estatutos Sociales.

- 5º.- Asuntos urgentes y sobrevenidos después de la convocatoria que, en su caso, deban ser tratados por la Asamblea General Extraordinaria conforme al artículo 19.4.3) de los Estatutos Sociales de Cofares.
- 6º.- Delegación de facultades para la formalización y elevación a público de los acuerdos que se adopten.
- 7º.- Lectura y aprobación del acta de la sesión, o nombramiento de interventores titulares y suplentes.

#### JUNTAS PREPARATORIAS:

Se celebrarán las siguientes Juntas Preparatorias con objeto de tratar los puntos que integran el orden del día de la Asamblea General Extraordinaria, en las ciudades, días, horas y locales que se indican a continuación:

Día 1.10.24, Zona H, que comprende el territorio y los socios de las Comunidades Autónomas de la Región de Murcia y de Castilla-La Mancha-excepto los socios adscritos a las provincias de Guadalajara y Toledo de las zonas A) y B)-, se celebrará en 02080-Albacete, en la Finca Fuente Berrocal, Carretera Murcia Km.2, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

Día 2.10.24, Zona C, que comprende el territorio y los socios de las Comunidades Autónomas de Valencia y de las Islas Baleares, se celebrará en 46011-Valencia, en el Hotel Balneario Las Arenas, Carrer d'Eugenia Viñes 22-24, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

Día 3.10.24, Zona A, del área central, vinculada mayoritariamente, y de forma habitual, a la operativa comercial y logística del almacén de Fuencarral, que incluye a los socios comprendidos en los distritos postales de la Comunidad de Madrid señalados en el anexo de los Estatutos Sociales, así como a los de la provincia castellano-manchega de Guadalajara, se celebrará en 28046-Madrid, en el Meeting Place Castellana 81, Paseo de la Castellana 81, planta baja, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

Día 8.10.24, Zona L, que comprende el territorio y los socios de las Comunidades Autónomas de Cantabria y del País Vasco, se celebrará en 48009-Bilbao, en el Museo Guggenheim de Bilbao, Abandoibarra Etorbidea 2, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

Día 9.10.24, Zona K, que comprende el territorio y los socios de las Comunidades Autónomas de Navarra y de La Rioja, se celebrará en 31195- Pamplona, Navarra, en el Toro Hotel & Spa, Ctra. de Guipúzcoa Km 5, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

Día 10.10.24, Zona B, del área central, vinculada mayoritariamente, y de forma habitual, a la operativa comercial y logística del almacén de Móstoles, que incluirá los socios comprendidos en los distritos postales de la Comunidad de Madrid señalados en el anexo de los Estatutos Sociales, así como a los socios de la provincia castellano-manchega de Toledo, se celebrará en 28046-Madrid, en el Meeting Place Castellana 81, Paseo de la Castellana 81, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

PUBLICIDAD 31

Día 15.10.24, Zona D, que abarca el territorio y los socios de las Comunidades Autónomas de Asturias y de Galicia, se celebrará en 15001-A Coruña, en el Hotel NH Collection Finisterre, Paseo de Parrote 2-4, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

Día 17.10.24, Zona I, que comprende el territorio y los socios de las Comunidades Autónomas de Aragón y de Cataluña, así como de Andorra, se celebrará en 08018-Barcelona, en Torre Glòries, Avinguda Diagonal, 211, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

Día 21.10.24, Zona G, que comprende el territorio y los socios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se celebrará en 06011-Badajoz, en el Edificio Badajoz Siglo XXI, Paseo Fluvial, 15, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria

Día 22.10.24, Zona E, que comprende el territorio y los socios de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, así como la ciudad autónoma de Ceuta, se celebrará en 41001-Sevilla, en el Hotel NH Sevilla Plaza de Armas, C/ Marqués de Paradas, 13, Casco Antiguo, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

Día 23.10.24, Zona F, que comprende el territorio y los socios de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga, así como la ciudad autónoma de Melilla, se celebrará en 29016-Málaga, en el Palacio Limonar, Paseo del Limonar 40, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

Día 24.10.24, Zona LL, que comprende el territorio y los socios de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se celebrará en 4004-Segovia, en Finca Zibá José María, Avenida Juan de Borbón y Battemberg, 47, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

Día 28.10.24, Zona J, que comprende el territorio y los socios de la Comunidad Autónoma de Canarias, se celebrará en 38004-Santa Cruz de Tenerife, en el Hotel Iberostar Heritage Gran Mencey, calle Doctor José Naveiras 38, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

EL CONSEJO RECTOR

## NOTAS:

- 1.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.4.5) de los Estatutos Sociales, permanece vigente el mandato de los delegados elegidos en las Juntas Preparatorias de la Asamblea General celebrada el pasado 27 de junio de 2024, por lo que en las Juntas Preparatorias de la presente convocatoria no se producirá, por no ser exigible, la elección de delegados.
- 2.- De conformidad con el artículo 28.2.6) de los Estatutos Sociales, una vez revisadas por la Junta Electoral las candidaturas presentadas, y en su caso subasanadas, se procederá a su publicación, en el domicilio social y en la zona privada de los socios de la página web corporativa de la Cooperativa. En todo caso, la publicación deberá ser anterior a la fecha de celebración de la primera Junta Preparatoria.
- 3.- Con el fin de que el Consejo Rector pueda proporcionar en el acto de la Asamblea General Extraordinaria las explicaciones o aclaraciones que le soliciten los socios, se ruega a los interesados que presenten la correspondiente solicitud, por escrito, en el domicilio social de la Cooperativa (calle Santa Engracia, número 31, 28010 Madrid), al menos con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria, de conformidad con el artículo 19.5.1).b) de los Estatutos Sociales y hasta las 20p.m. horas de dicho día, hora en la que está prevista la apertura de la Asamblea General Extraordinaria.
- 4.- El día de celebración de la Asamblea General Extraordinaria, se podrá acceder a su lugar de celebración en "Meeting Place Castellana" (Paseo de la Castellana 81, planta baja, 28046-Madrid) a partir de las 19:00p.m. horas. A la hora de inicio de la Asamblea General Extraordinaria prevista en la convocatoria, esto es a las 20p.m. horas, se realizará el cómputo de los votos sociales correspondientes a los cooperadores legitimados como asambleístas y el presidente declarará, si se cumplen los requisitos de quórum previstos en el artículo 19.8.1) de los Estatutos Sociales, que esta queda constituida en primera convocatoria (en caso contrario, a las 21p.m horas se verificará si se cumple el quórum necesario para celebrar la Asamblea General Extraordinaria en segunda convocatoria). Los delegados que se personen con posterioridad a la declaración de la válida constitución de la Asamblea General, podrán acceder al acto en calidad de invitados, pero no podrán ejercer los derechos que corresponden a los socios que representan durante el desarrollo de la Asamblea General Extraordinaria. A los efectos del desarrollo y funcionamiento de la Asamblea General Extraordinaria, se recuerda que resulta aplicable el Reglamento de la Asamblea General de Delegados aprobado por la Asamblea General celebrada con fecha 27 de junio de 2024, que se puede consultar en la página web de Cofares, en la zona privada del socio.
- 5.- De conformidad con el artículo 19.5.1).c) de los Estatutos Sociales, el Consejo Rector enviará a cada socio una copia certificada de los acuerdos adoptados por la Asamblea General Exraordinaria en el plazo de quince días a contar desde la remisión del acta de esta Asamblea por el notario interviniente.

# El empleado no podrá renunciar a la desconexión digital por contrato

- Díaz endurecerá la norma para reforzar el derecho y evitar actividad laboral del trabajador fuera del horario
- Modificará el Estatuto para garantizar el derecho y la ausencia de represalias empresariales

SUSANA ALCELAY MADRID

venio colectivo. El empresario estará obligado a respetar el derecho a la desconexión digital de sus empleados, y estos a cumplirla. Cualquier nexo entre ambos por vía telemática se romperá cuando termine la jornada laboral o el trabajador esté de vacaciones, momentos en los que no contestará a cuestiones relacionadas con el trabajo, ni por correo electrónico, ni WhatsApp, ni por cualquier otro dispositivo electrónico.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha planteado en la negociación para recortar la jornada laboral cambios en el Estatuto de los Trabajadores que persiguen aunar toda la legislación dispersa en lo que atañe al tiempo de descanso tras el trabajo y transitar así por el camino de las restricciones horarias.

La norma que ha preparado el departamento de Díaz dejará claro que no habrá consecuencias negativas para el trabajador. Y para asegurar que todas estas exigencias se cumplen, la ministra planea sanciones, aunque pretende dejar la definición de las medidas para garantizar esa desconexión digital y sus posibles excepciones a la negociación colectiva.

El derecho a la desconexión está regulado en España por varias vías, pero la efectividad legal está muy limitada, teniendo en cuenta el fuerte peso del 'presentismo' en las empresas. Se recoge en la Ley de Protección de Datos Personales; en el Estatuto y en el Real Decreto de Trabajo a Distancia. Sin embargo, la norma regula que, dependiendo de la naturaleza y objeto de la relación laboral, los trabajadores pueden disfrutar de la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar según se establezca en la negociación colectiva o, en su defecto, en los acuerdos en-



El Ministerio de Trabajo aspira a blindar el derecho a la desconexión digital de los trabajadores // ABC

tre empresa y representantes de los trabajadores. Los pluses de disponibilidad son frecuentes también en los pactos entre trabajadores y empresa y estos no permiten al empleado disfrutar del derecho a la desconexión, lo que, en la práctica, supone restar toda efectividad a la norma que ahora la vicepresidenta quiere cambiar.

#### Pluses de disponibilidad

La Justicia ya ha hecho de este caso de los pluses de disponibilidad una excepción. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) recordaba en una sentencia en septiembre de 2023 que el derecho a la desconexión Trabajo cita hoy a los agentes sociales para negociar el recorte de jornada con pocas opciones de entendimiento

digital no se aplica si el trabajador tiene un plus de disponibilidad. Esta decisión es la misma que tomó previamente el titular del Juzgado de lo Social nº 5 de Madrid. Habrá que ver ahora hasta dónde llega Yolanda Díaz.

Las nuevas garantías de desconexión volverán a abordarse en la reunión que está prevista que mantengan hoy Trabajo y agentes sociales para seguir negociando el recorte de jornada hasta 38,5 horas el año próximo y a 37,5 horas en 2026 propuesta por la vicepresidenta segunda. «De nada serviría reducir la jornada si (las personas trabajadoras) pueden recibir un mensaje de su jefe a las 12 de la noche, un correo electrónico a las cinco de la madrugada o un wasap un domingo a las cinco de la tarde paseando por el parque», dijo el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

#### Las espadas en alto

Empresarios y sindicatos acudirán al encuentro con las espadas en alto, con el telón de fondo de las movilizaciones convocadas por UGT y CC.OO. durante todo este mes para exigir al Gobierno que legisle el recorte ya, con o sin acuerdo, y también con la gran movilización de las pymes contra el recorte. Las empresas están alertando del impacto en sus negocios de recortar por ley la jornada. Cepyme ha calculado que la reducción de jornada a 37,5 horas afectará, en mayor o menor medida, a tres de cada cuatro asalariados (unos 13,5 millones de trabajadores) y cifra en unos 42.400 millones de euros los costes directos e indirectos que tendrán que encajar los negocios para atender esa exigen-

## Sin apoyos claros en el Congreso para que progrese el recorte de jornada

Subir al carro de los consensos en la rebaja de jornada a la patronal que dirige Antonio Garamendi es clave para el Gobierno, teniendo en cuenta que no está nada claro que la reforma prospere en el Congreso. El Gobierno de coalición está en minoría parlamentaria y hay serias dudas de que partidos como Junts o PNV, cercanos a los empresarios catalanes y vascos,

se posicionen en contra de la organización empresarial, lo que daría al traste con la medida estrella de la vicepresidenta segunda para esta legislatura. De ahí que las prisas con las que Yolanda Díaz comenzó la negociación hayan dado paso a una negociación mucho más pausada, sin fechas marcadas en el calendario y con posturas más flexibles.

ECONOMÍA 33

cia legal en 2025, según se planea en la hoja de ruta del Gobierno.

En el último encuentro celebrado el pasado 29 de julio quedó ya claro que las posibilidades de alcanzar un acuerdo a tres bandas son muy limitadas, pese a que Yolanda Díaz, por exigencias de La Moncloa, ha dado marcha atrás al «carácter inmediato» con el que quería aprobar el recorte horario y extenderá la negociación para intentar arrancar un consenso que le permita tomar oxígeno en un momento en el que tiene un perfil bajo.

#### Cisma negociador

Las mayores discrepancias en las mesas de negociación siguen estando en la imposición por ley del recorte con el que amenaza el Gobierno y exigen los sindicatos, lo que choca con la exigencia empresarial de aplicar la medida, de forma paulatina, según vayan venciendo los convenios. El principal problema que podría acarrear en el medio plazo la aprobación de la norma es la apertura de un cisma negociador en la mayoría de las más de 4.000 mesas de negociación vigentes en España. Mientras que el primer salto de 40 a 38.5 horas tendría un efecto residual, el siguiente recorte a 37,5 horas previsto para el próximo 2025 sí que obligaría, tal y como admiten las fuentes del diálogo social consultadas por ABC, a reabrir y negociar casi la totalidad de los convenios colectivos.

Las empresas también son contrarias a las fuertes sanciones planteadas por el Ministerio de Trabajo. Como ya informó este diario, una de las principales patas de la negociación propuesta por el Gobierno es el refuerzo del actual registro horario obligatorio para todas las empresas, que pasará a ser telemático y de acceso remoto por parte de la Inspección de Trabajo y cuyo incumplimiento planteará sanciones por cada trabajador, en lugar de por empresa.

# Montero reactiva los Presupuestos bajo la lupa de Bruselas

Sin apoyo garantizado para su aprobación, inquietan el ajuste fiscal y los fondos UE

BRUNO PÉREZ MADRID

Lo anunció Pedro Sánchez, El Consejo de Ministros cumplirá este martes con el preceptivo trámite de presentar ante el Congreso los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2024-2027, que en condiciones normales deberían servir como hoja de ruta de los planes presupuestarios para la legislatura pero que con Junts amenazando de nuevo con rechazar la propuesta gubernamental como ya hizo en julio se presenta más como un mal trago que se tiene que pasar más pronto que tarde para tratar de dar carrete al proyecto de Presupuestos del Estado para 2025, cuyo futuro asoma como más que incierto.

No se prevén cambios en la propuesta inicial de Hacienda, que planteó un techo de gasto no financiero de 199.171 millones de euros (con fondos europeos) y una senda de reducción del déficit (sobre lo que se vota), que prevé un 2,5% en 2025, un 2,1% en 2016 y un 1,8% en 2017, permitiendo un leve déficit del 0,1% a las autonomías y exigiendo equilibrio presupuestario a los ayuntamientos.

Por lo que pudiera pasar, tanto Montero como Sánchez, ya han avanzado que seguirán adelante aunque no cuenten con el aval del Congreso, e incluso que no habrá decisiones aunque el proyecto presupuestario encalle en el Parlamento, en un intento por desanimar cualquier expectativa de elecciones por mucho que se encadenen dos años sin cuentas.

La realidad es que el Gobierno tiene a su disposición las herramientas necesarias para acomodar los presupuestos prorrogados a su antojo, porque se ocupó de amoldarlas durante la pandemia para que la otrora estricta regulación presupuestaria no supusieran un problema a la hora de alterar partidas y créditos presupuestarios de un lugar a otro.

Otra cosa será el análisis de la Co-

misión Europea. Con las reglas fiscales europeas recién estrenadas, Bruselas se enfrenta al desafío de convencer a mercados y países miembro de que el nuevo marco será más fiable y aplicable que el precedente.

España parte en buena posición porque el pasado mes de junio la Comisión avaló sus cifras y le eximió en principio de tener que hacer un plan de reequilibrio y además presenta las cifras de crecimiento más brillantes de las grandes economías de la UE.

Pero también advirtió que dado que España cerró 2024 con un déficit superior al 3% del PIB (3,6%) en octubre se revisarían las cifras a la vista de las medidas incluidas en el proyecto presupuestario para 2025.

La incertidumbre respecto a los Presupuestos no es una buena noticia porque cuestiona el compromiso real del país con su proceso de consolidación y abre incertidumbres respecto a su cumplimiento. La Airef ya advirtió que bajo el plan actual la regla de evolución del gasto que prevén las normas europeas no se cumpliría ni en 2024 ni a futuro.



La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero // JAIME GARCÍA



#### AJUSTE DE CUENTAS

JOHN MÜLLER

## Rubio y la posverdad

El hombre que susurra a Sánchez en La Moncloa conoce bien las debilidades de la historia y la opinión pública española

Hay muchísimas mentiras circulando por el mundo, y lo peor es que la mitad de ellas son ciertas». Con esta frase atribuida a Winston Churchill se inicia el único artículo que se puede encontrar en Google Académico de Diego Rubio Rodríguez (Cáceres, 1986), el flamante nuevo jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Se trata de 'La política de la posverdad', un texto publicado en la revista Política Exterior de marzo/abril de 2017. Faltaba más de un año para que Pedro Sánchez ganara la moción

de censura y tres para que Rubio fuera designado, con el aval de Iván Redondo, director general de la nueva Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del País a Largo Plazo, cosa que ocurrió en febrero de 2020.

El artículo es una lectura lúcida de la crisis epistemológica de nuestra cultura, potenciada a extremos insospechados por la revolución tecnológica. El párrafo clave, que ilumina muchos de los aspectos con que Sánchez se aferra hoy al poder, es este: «En contra de lo que el prefijo 'pos' pueda sugerir, lo cierto es que la mentira ha existido siempre en política y que el dato factual nunca ha tenido tanto peso como ahora. Nada permite demostrar que las mayorías de hoy estén más dispuestas que antes a tolerar el engaño o a apoyar proyectos basados en falsedades. La verdad no ha perdido importancia. Lo que ocurre es que se ha multiplicado. Ya no es una, sino muchas, todas ellas igualmente válidas. Entender este cambio de paradigma es esencial para comprender qué está pasando y desarrollar soluciones eficaces. En el mundo de hoy, la verdad no compite contra la mentira, sino contra otras verdades».

Hoy es fácil ver como Sánchez ha encarnado en toda su estrategia política esta apreciación. Si eso se combina con que, en el mismo artículo, Rubio cita a Maquiavelo como la regla moral que define la tarea del gobernante que no es la de servir a sus súbditos, sino «conservarse en el poder» y, así, asegurar la prosperidad del Estado, podemos atisbar el 'ethos' intelectual y moral que reina en Presidencia.

El nuevo jefe de gabinete de Sánchez es un cerebro privilegiado. Obtuvo el premio Nacional de Excelencia Académica al licenciarse en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su formación de posgrado fue en los mejores centros de Francia. Tiene una mano de pintura en Columbia y realizó su doctorado en la Universidad de Oxford. Su mirada académica es básicamente europea. Siente devoción por la Historia Aplicada, una disciplina que busca gestionar el presente usando la detección de corrientes históricas del pasado. La frase de su único tuit en la red social X -otra frase de Churchillnos aclara este punto: «The further backward you look, the further forward you can see (cuanto más atrás puedas mirar, más adelante verás)». Aunque su producción académica es corta, Rubio escribió y presentó en 2019 una serie documental de cuatro episodios titulada 'Una historia del futuro' en la que se codeaba con algunos de los intelectuales modernos de mayor renombre. jmuller@abc.es

34 ECONOMÍA

# España necesita al tren y al avión para convertirse en líder en transporte de mercancías

El sector logístico aspira a posicionarse como un centro de interconexiones para Iberoamérica y Asia

#### ANTONIO RAMÍREZ CEREZO MADRID

El sector logístico español vive un momento de dulce, instalado en el optimismo por el papel protagonista que está ganando en la economía. Aporta ta ya el 7% del PIB, más de 100.000 millones de euros el año pasado, según el primer 'Informe de la Competitividad Logística de España y sus Comunidades Autónomas', que ha elaborado la patronal UNO en colaboración con el centro de investigación mundial Zaragoza Logistics Center (ZLC).

Y, sin embargo, España podría estar explotando solo la mitad de su potencial. Es un referente europeo en el transporte de mercancías por carretera y en el marítimo, pero flaquea por aire y sobre raíles, donde existen grandes proyectos que no terminan de materializarse. En juego convertirse en un 'hub' (centro de interconexiones) logístico intercontinental para Iberoamérica, África y el oeste de Asia.

El análisis de UNO destaca la importancia que tiene la logística en España respecto a sus competidores europeos, pero insiste en la desventaja que supone no contar con una mayor fortaleza en dos modos tan potentes como el ferrocarril y el avión. Preocupa sobre todo la primera de ellas, ahora que Bruselas insiste a los países comunitarios en que debe ser la alternativa a la carretera por su menor contaminación.

La patronal ve «imprescindible» que se trabaje en la creación de un paso ferroviario central en los Pirineos, para no tener que depender exclusivamente de las dos vías que existen (Irún y La Junquera), porque el cambio de ancho de vía en frontera frena la conexión ferroviaria con el resto de Europa y limita la mercancía que se puede transportar internacionalmente. El objetivo sería asemejarse a Italia que cuenta con cinco pasos para atravesar los Alpes.





Vagones de mercancías en una terminal ferroviaria // ABC

#### La logística pide que se impulse un paso central ferroviario por los Pirineos para reforzar el transporte de mercancías al exterior

En cuanto al transporte aéreo, el informe concluye que España tiene el reto de mejorar los aeropuertos con mayor tráfico de carga, como Barajas y El Prat. Y para ello ve crucial que se agilicen los tiempos de inspección, a día de hoy lastrados por la falta de funcionarios. «Para agilizar los trámites, se puede trabajar en la digitalización de las comunicaciones, pero es una doble vía la que hay que abordar si queremos posicionarnos al nivel de nuestros competidores».

Hoy, solo Madrid-Barajas se cuela en el top 10 de aeropuertos europeos que más toneladas de mercancías mueve, pero con una discreta décima posición por debajo de aeródromos como los de Bruselas y Milán. Aunque desde UNO destacan que sumando Zaragoza y Barcelona, España es sólo superado por Alemania en número de aeropuertos que entran dentro de los 25 europeos que mas mercancías gestionan. «Esto nos indica que nuestros tres aeropuertos tienen un gran potencial y que podríamos ser los líderes de Europa con una buena estrategia centrada en la carga aérea de mercancías», dice el informe de la patronal logística.

#### **Fortalezas**

España tiene el perfecto caldo de cultivo para que los más grandes actores internacionales quieran invertir en el territorio. Desde 2010, ha escalado del puesto 26 al 13 del mundo en el Índice del Desempeño Logístico, un indicador que refleja la eficacia de las cadenas de suministro a nivel global. Y a eso se suma que la capacidad instalada disponibles aún por explotar. Según el informe de UNO, España es de los países con mayor disponibilidad

#### SECTOR ESTRATÉGICO PARA NUESTRO PAÍS

del total del PIB correspondió al peso del sector logístico en la economía española durante el año pasado, tras aportar más de 100.000 millones de euros.

Es la posición que ocupa España en el mundo dentro del Índice del Desempeño Logístico. Hace poco más de una década, en 2010, se situaba el puesto número 26.

millones de metros cuadrados tiene disponibles España en suelo logístico en las zonas más demandadas, uno de los países europeos con más superficie.

de suelo dedicado a instalaciones logísticas. Además, a precios muy competitivos, incluso en las zonas más demandadas, lo que nos sitúa como el tercer país con mayor disponibilidad de suelo en zona 'prime', por detrás de Francia y Alemania, con 1.545.000 metros cuadrados disponibles.

El informe de UNO analiza la competitividad por regiones y señala a Madrid como la más competitiva por disponer de un tejido productivo «que sirve como palanca de atracción para otras compañías, una buena tasa de actividad, unas infraestructuras muy competitivas, una posición geoestratégica magnífica y una política fiscal favorable para la inversión productiva». Su único hándicap es el precio del suelo, que puede superar los 350 euros por metro cuadrado.

Una cifra que, sin embargo, es la mitad de lo que se puede llegar a pedir en Cataluña (700 euros por metro cuadrado), la segunda región en el ranking, aupada por el puerto de Barcelona, «que la sitúa como eje principal del Corredor Mediterráneo». El top 3 lo completa Andalucía, por su extensa red de carreteras y de infraestructuras de relevancia como el puerto de Algeciras, uno de los más importantes de España y «el más eficiente de Europa».

«El sector logístico se presenta como un motor clave para el desarrollo económico y la competitividad de nuestro país, en un contexto en el que es crucial que empresas, administraciones públicas y resto de actores implicados colaboren de manera efectiva para abordar la consecución real de estos desafíos. No podemos dejar escapar la oportunidad de convertir este sector esencial en uno de nuestros principales pilares económicos y en un potente catalizador de bienestar en nuestro país», concluye el presidente de UNO, Francisco Aranda.

ECONOMÍA 35

### **EL QUINTO EN DISCORDIA**



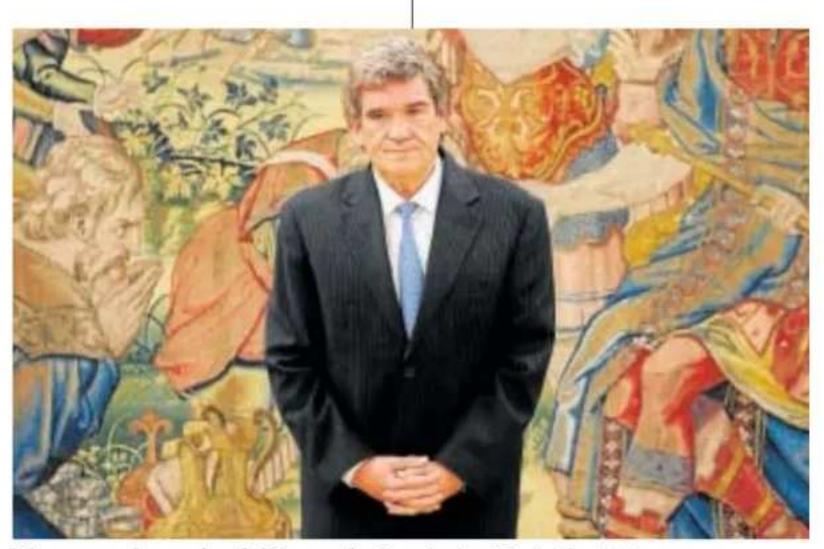

El nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá // EFE

### No da más de sí

a vuelta al cole en lo político está resultando grosera.

Vuelta al choque. Vuelta a las consignas. Vuelta, en definitiva, al frentismo al que algunos parece que se han abonado porque entienden que es por donde pasa su supervivencia política. Un espectáculo que no resulta edificante y que -y esta es la novedad- probablemente no podrá estirarse mucho más.

Las últimas decisiones, con el nombramiento del nuevo gobernador del Banco de España a la cabeza; los últimos discursos y hasta los últimos gestos solo se pueden entender como gasolina barata para la provocación. Una provocación chusca, cuando no directamente usurera. Definen, desde luego, a quienes están detrás –y también a quienes se dejan utilizar– y revela cuál es su único juego: alimentar el populismo.

Estamos ante una nueva versión de populismo. Un populismo huérfano, un populismo sin pueblo que lo respalde en la calle. Ya que, aunque tengamos instantes en los que nos domina lo más inmediato, son minoría las personas que solo sienten tranquilidad en medio de la mentira. El veneno inoculado artificialmente ya se ha absorbido y no surte efecto. Y la perseverancia de algunos solo se puede entender como medida de su desesperación.

La fiebre baja. Las encuestas indican que, si alguna vez lo fue, ese ya no es el camino. Los síntomas de agotamiento son evidentes. Es manifiesto para todo el que lo quiera ver, menos para los que se benefician groseramente de este nuevo orden, que, afortunadamente, son los menos. No da para más. Las personas pasan y las instituciones permanecen. Y ya solo es cuestión de poco tiempo el que cerremos este capítulo aciago de nuestra historia reciente.

Todavía no tenemos la perspectiva suficiente, pero no tardaremos en darnos cuenta de que el peaje del populismo en España ha sido menor que en otros países comparables. Podría haber sido incluso mejor si la bola, tras tocar, se hubiera quedado al otro lado de la red. No cabe lamentarse. En cualquier caso ha servido para vacunarnos. Y el precio de la vacuna ha sido mucho menor al que han tenido que pagar otros.

El último capítulo, en el que ya estamos, será agónico. No hay salida digna. Ha sido su elección. Pero pronto esta serie, con su indiscutible protagonista, solo será un mal recuerdo que habrá servido para que conozcamos la fortaleza de nuestras instituciones y el apego general por el orden establecido.

## Otro aterrizaje

levamos un tiempo a vueltas con como será el aterrizaje de ⊿la economía americana, que es, desde la óptica de los mercados, la que realmente interesa. En cosa de pocas semanas hemos pasado de pensar que estaba aguantando mucho mejor de lo esperado y que no iban a ser necesarias las bajadas de tipos -'higher for longer'-, a que las cosas se están torciendo más rápido de lo esperado -un peor dato de empleo del mes de julio que se ha visto hasta cierto punto confirmado en agosto- y que la Reserva Federal va a tener que acelerar los recortes de tipos.



Jerome Powell, Ptde. de la Fed // AFP

Se trata de otro ejemplo de la esquizofrenia que domina permanentemente los mercados. Un peor dato de empleo no cambia la foto de conjunto, que sigue siendo más o menos parecida a la que teníamos antes de verano. La economía de EE.UU., tras un mejor comportamiento de lo esperado, empieza a desacelerarse.

La economía seguirá su camino.
Un crecimiento algo menor, que se
verá contrarrestado por las futuras
rebajas del precio del dinero. Nada
que cambie el nombre del juego. No
se han cometido excesos en los
últimos años que hagan pensar que
podamos estar a las puertas de una
crisis que se prolongue en el tiempo.

El siguiente hito importante serán las elecciones. Y su resultado tampoco cambiará sustancialmente el devenir de la economía. Los planteamientos más heterodoxos de Trump serían probablemente mejor recibidos por el mercado a corto plazo -a largo, dependerá de lo que pueda pasar con el tremendo desequilibrio fiscal que arrastra Estados Unidos-, mientras que la mayor ortodoxia de Kamala puede ser peor recibida. En cualquier caso, aunque sea solo por un motivo puramente estético, sería mejor para todos no tener que sufrir la versión 2.0 de Trump.

La economía de Estados Unidos aterrizará de forma más o menos suave para luego seguir al trantrán con un crecimiento algo menor que el visto en los últimos años. No se va a romper nada. Estamos en un punto en el que, a diferencia de lo que pasaba hace unos meses, los buenos datos pasaran más desapercibidos que los malos porque ahora toca cebar los miedos a un aterrizaje económico más brusco de lo esperado. Hemos estado aquí antes. Nada que nos pueda sorprender. Lo recomendable, como casi siempre, es coger distancia y no dejarse llevar, seguir viendo el todo y no solo una parte.

#### ue te arrolle un tren no es lo deseable. Que te arrolle uno al que llevas tiempo viendo venir es para hacérselo mirar. Es lo que está pasando en la renta variable mundial. A nadie que siga de cerca la Bolsa americana le puede sorprender que se corrijan las cotizaciones de las compañías tecnológicas. Ni que ese peor comportamiento se traslade directamente a los índices de bolsa más globales por el peso relativo que tienen un puñado de empresas. Se trata de circunstancias que se vienen analizando desde hace tiempo. Quien sigue ahí invertido

## La rotación sigue su camino

no es porque no conozca el riesgo en el que estaba incurriendo. El extraordinario comportamiento de las compañías conocidas como 'las siete magnificas' y la repercusión que han tenido en los índices bursátiles americanos y globales es algo analizado hasta la saciedad.

También se había insistido en el valor que ofrecían otros mercados, que, sin embargo, habían caído en el olvido. Algunas voces han clamado en el desierto señalando la oportunidad en algunos sectores o compañías europeas que por la razón que fuera estaban olvidadas de la mano de Dios. Al revés que en el caso de las compañías americanas, las valoraciones de muchas de estas empresas clamaban al cielo.

Ha sido el mucho tiempo que esta perversión se ha mantenido lo que ha servido para legitimarla. Y por eso la sorpresa cuando ha ocurrido lo que podía pasar con un nivel de probabilidad muy alto.

Ahora que la corrección esta en marcha empiezan los lamentos. Es humano y por como funcionan los mercados, inevitable. Lo que no tiene sentido, no lo valida el paso del tiempo. Detrás de estos excesos siempre hay dos fuerzas motoras: el miedo y la avaricia.

Sorprende como ha pillado a tantos con el pie cambiado. Tiene mucho que ver con las nuevas formas de invertir, con el mayor peso de la gestión pasiva, los algoritmos, y la preponderancia del corto plazo. No dejarse llevar y mantenerse firme en las convicciones resulta cada vez más difícil.

- ▶ Pediatras y pedagogos alertan a los maestros sobre los déficits de estos menores para que intenten revertirlos
- Constatan que la menor interacción social y las mascarillas dificultaron sus habilidades comunicativas

ESTHER ARMORA BARCELONA

somaron a la vida en un extraño mundo repleto de rostros ocultos tras una máscara. No fueron arropados por grandes encuentros familiares, apenas pisaron parques y sus contactos se limitaron durante mucho tiempo al entorno intrafamiliar, es decir, padres y hermanos. Los niños nacidos durante la pandemia, que ahora estrenan su segundo año de escolarización, dieron sus primeros pasos inmersos en un ambiente social restringido, marcado por las exigencias de la emergencia sanitaria, y eso, según coinciden pedagogos, sociólogos y pediatras, «les ha pasado factura».

Estudios nacionales e internacionales consultados por ABC, el más reciente adelantado la pasada semana en el diario británico 'The Guardian', constatan que estos bebés tienen más problemas a la hora de adquirir el lenguaje, cuando hablan, se expresan con menos vocabulario, y presentan más dificultades a la hora de interactuar con otros niños o con los adultos. Por ese motivo, los especialistas advierten a los maestros de que «estén preparados para abordar estas carencias en el aula». El objetivo: evitar problemas mayores y realizar una actuación precoz que revierta esos déficits.

#### Aprendizaje más lento

La investigación británica, impulsada por expertos de las organizaciones sin ánimo de lucro Speech and Language UK y Education Endowment Foundation, revela que los niños nacidos en 2020 presentan más problemas de desarrollo del habla y el lenguaje, así como dificultades sociales y emocionales. Por ello, advierten a los profesionales de la Educación Infantil que van a recibirlos este curso en las aulas -en España se escolarizan a los tres años, pero en Inglaterra a los cuatro y este año tienen su primer contacto con el sistema- de las

#### Louisa Reeves

Directora de Políticas y Evidencia

de Speech and Language «No tienen

vocabulario para expresar lo que sienten. Llevan dos años de retraso»

#### Eva Murillo

Investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid



«Les cuesta más adquirir el lenguaje; van mucho más despacio»

#### Pedro Gorrotxategui

Presidente de la A. Española de Pediatría en Primaria



«Los niños con déficits por abuso de las pantallas han aumentado»

#### Magda Rivero

Profesora de la Universidad de Barcelona (UB)



«Debemos estar atentos a sus carencias y actuar de forma precoz»

#### Ignasi Puigdellívol

Profesor de la Universidad de Barcelona (UB)



«La escuela es importante para ayudar a superar los efectos negativos de la pandemia»

carencias de estos menores, que «ya se han observado en otros que eran muy pequeños durante la pandemia y ya están escolarizados». «No tienen el vocabulario para expresar lo que sienten. Llevan unos dos años de retraso cuando llegan», aseguran los autores en su estudio. «Lo ideal es que los bebés estén expuestos a muchas personas diferentes que les hablen y tengan una amplia gama de experiencias y eso no sucedió durante la pandemia», asegura Louisa Reeves, directora de Políticas y Evidencia de Speech and Language UK. «Ni siquiera veían las expresiones faciales de las personas por las mascarillas, lo que te ayuda a saber si están bromeando o enojándose», añade la investigadora. Advierte, asimismo, de que muchos de los 'bebés del Covid' no habrían pasado por los controles obligatorios a los dos años y medio, por lo que podrían haberse pasado por alto algunas señales de advertencia.

Un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), publicado el año pasado, apunta en la misma dirección. La investigación, consultada por este diario, demuestra que el desarrollo del lenguaje de los niños nacidos durante la pandemia es más lento en comparación con aquellos nacidos antes del Covid-19.

Los investigadores de la universidad madrileña examinaron datos de desarrollo tanto del vocabulario como de la morfosintaxis -la habilidad para producir frases cada vez más complejas- de 153 niños y niñas de entre 18 y 31 meses de edad. Compararon datos de dos grupos igualados en edad, en el nivel educativo de las madres y pertenecientes a escuelas infantiles similares: el grupo compuesto por niños nacidos y evaluados antes de la pandemia (82 niños) y el constituido por niños nacidos entre octubre de 2019 y diciembre de 2020 (71 niños).

«Los estímulos lingüísticos que han recibido estos niños se han visto afectados tanto por la reducción en la variedad y frecuencia de las interacciones sociales como por el uso de mascarillas, que dificultan la comprensión e impiden aprovechar la información visual a la hora de aprender el lenguaje», señala a ABC Eva Murillo, profesora del departamento de Comunicación Multimodal y Desarrollo Humano de la UAM y coautora del trabajo. Murillo resume lo que evidencia su estudio: «Hemos constatado que a los niños nacidos con la pandemia les cuesta más adquirir el lenguaje; van mucho



tes de la emergencia sanitaria», apunta. En este sentido, Murillo hace hincapié en la importancia de «una intervención precoz en este alumnado para revertir esos riesgos». «Se compensan y no pasada nada. No es nada irreversible, simplemente que deben tenerse en cuenta a la hora de abordarlos», aclara la investigadora.

«Hay niños que ya tienen de base dificultades de desarrollo cognitivo y lingüístico, y otros presentan, además, problemas de índole social asociados al entorno del que proceden. Se trata de anticiparse, de llevar a cabo una intervención precoz para evitar un efecto cascada», puntualiza la experta.

#### «La mascarilla ha influido»

El hecho de que estos niños aprendieran a hablar rodeados de gente con la boca cubierta por mascarillas es, según Murillo, uno de los factores que ha contribuido a los déficits comunicativos en estos menores. «A un niño ya le cuesta diferenciar entre las palabras 'pata' y 'vaca' por su similitud fonética, imagina si las pronuncias con la boca tapada», advierte.

El facultativo Pedro Gorrotxategi, presidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AE-Pap), abona las tesis de Murillo e introduce un nuevo factor que explica, en parte, los problemas detectados en los menores: el abuso que se hizo de las tabletas durante los meses de encierro. «La mayoría de los padres teletrabajaba y poner a los niños frente a una

SOCIEDAD 37



pantalla era un recurso fácil», declara Gorrotxategi. Desde la AEPap han realizado un estudio en niños de edades comprendidas entre los seis meses y los seis años que constata que los problemas de aprendizaje, como los trastornos del lenguaje, han crecido tras la pandemia. «El uso de pantallas distorsiona la adquisición del lenguaje. No hay 'feed-back'. No hay interacción y la comunicación es pobre. No aprenden a hablar con la riqueza requerida», señala a ABC el facultativo.

A su juicio, el uso de mascarillas durante la pandemia ha sido también «un factor de distorsión». En este sentido, el facultativo alerta de que los casos de niños con trastornos de la comunicación como el autismo y con déficit de atención, con o sin hiperactividad, «han aumentado desde 2020».

Magda Rivero, profesora del departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona (UB) también cree que las restricciones de distanciamiento social y las medidas de confinamiento pudieron afectar al desarrollo lingüístico y social de estos niños. «Los estudios publicados apuntan en esa dirección. Por otra parte, la percepPrimer día de colegio en un colegio de Santiago tras el Covid // MIGUEL MUÑIZ

ción de logopedas, maestros, pediatras y, en general, de los profesionales que están en contacto con la infancia también va en ese mismo sentido», señala Rivero. La experta de la UB coincide con el resto de investigadores en que «las consecuencias negativas de la pandemia sobre el desarrollo infantil son más acusadas en los niños de estratos socioeconómicos desfavorecidos» y en que el uso de mascarillas ha dificultado a estos menores el aprendizaje de la lengua. «Los profesionales relacionados con la infancia debemos estar atentos a los posibles problemas de desarrollo que puedan presentar estos niños para realizar un trabajo de detección y atención temprana con ellos y con sus familias y, a la vez, tener cuidado en no caer en sesgos que puedan llevar a estigmatizar a una generación como generación con problemas», concluye.

Por su parte, el profesor Ignasi Puigdellívol, del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Educación de la UB, corrobora lo apuntado por el resto de especialistas. «Una alteración social tan importante como la producida por la pandemia influye en diferentes esferas del desarrollo. Yo no hablaría de carencias sino de retrasos o lentificación, puesto que los niños, sobre todo en las primeras edades, tienen una gran capacidad para revertir estos retrasos cuando la situación se normaliza», asegura. «Tan peligroso es ignorar que la pandemia tiene efectos en el desarrollo y aprendizaje, como precipitarse en la atribución de dichas dificultades a la pandemia. Hay que evitar, a toda costa, el efecto de profecía autocumplida», puntualiza.

# Falta de interacción social

Comparte con sus colegas de profesión el peso que ha tenido la falta de interacción social en estos alumnos. «En muchos casos, las interacciones con los adultos se han visto perjudicadas por el estrés parental, a menudo como consecuencia de la necesidad de compaginar el teletrabajo con la atención a los hijos. La falta de espacio o incluso el hacinamiento, en el caso de las familias en peor situación económica, tienen también un papel importante, como lo han tenido también las limitaciones del juego social o el incremento del uso de pantallas», incide Puigdellívol. «La pandemia 'pasa factura' pero caeríamos en un error si percibiéramos sus efectos lentificadores del desarrollo y aprendizaje como algo estático», advierte y hace hincapié en la importancia de la escolarización temprana. «La escuela tiene un papel importante en ayudar a superar los efectos indeseados de la pandemia», concluye.

# «A nuestro hijo le cuesta más estar con gente. Quizás le sobreprotegimos en la pandemia»

ESTHER ARMORA BARCELONA

Aitor nació en diciembre de 2020, en plena pandemia, con 2,5 kilos. Elena Rodríguez fue madre en plena emergencia sanitaria y sufrió el Covid-19 en la recta final de su embarazo. Sorteó todas las pruebas y el niño nació sano cumplida la semana 37 de gestación, pero con poco peso y algunos problemas de inmadurez que aún arrastra. Los centros de salud estaban en cuadro y a Ele-

na y a su marido, Víctor Soler, les costó que a su hijo se le hiciera un seguimiento en la sanidad pública. «Aitor nació con 2,5 kilos y salió del hospital sin alcanzar los tres. Los pediatras hablaban en todo momento de bebé prematuro, sobre todo por el peso, aunque no lo fue, y siempre nos lanzaron mensajes de preocupación porque era un niño muy pequeño. Tuvimos visitas durante un mes cada tres días porque se engordaba poco. Cada vez le controlaba un pediatra diferente. No tuvimos un buen

seguimiento y eso nos angustió», dice la madre. Ahora, Aitor ha resuelto sus problemas de peso pero sigue mostrando algunos signos de inmadurez, según reconocen sus progenitores. «Puede ser que lo hayamos sobreprotegido demasiado durante la pandemia. No sé si por su peso o por nuestra superprotección, lo cierto es que le cuesta más estar con gente», admiten.

# «Le cuesta compartir»

Reconocen que durante la emergencia sanitaria fomentaron demasiado que aprendiera a jugar solo y atribuyen este hecho a los problemas puntuales que presenta de interacción social. «Le cuesta más compartir, esperar en la cola cuando le toca subir al columpio. Está acostumbrado a ser el primero y a no esperar», dice Elena. No sabe en qué

medida fomentaron ellos sus problemas de interacción, pero la coyuntura no ayudó.

«Nuestro hijo levanta, a veces, un muro inicial con la gente y luego se relaciona sin problema, pero a veces, ese muro es infranqueable. En casa lo tenemos todo controladísimo, él es autónomo, pero cuando salimos de casa la cosa se tuerce», explica la madre. Da fe de que en la clase de su hijo hay niños con dificultades en el habla que cuando ven a sus madres lo primero que hacen es reclamarle el móvil. «Reclaman las pantallas, se les ve una atracción hacia ellas que mi hijo no tiene, igual sus padres optaron por dejarles jugar con el móvil porque tenían que teletrabajar y no tenían otra opción. Fueron tiempos difíciles», concluye la madre.

38 SOCIEDAD



El Papa es recibido en la escuela antes de reunirse con un grupo de misioneros en Baro, Papúa Nueva Guinea // EFE

# El Papa se adentra en la selva para romper distancias

Celebra una misa multitudinaria «en los confines del mundo»: «Hoy el Señor quiere acercarse a ustedes»

JAVIER MARTÍNEZ-BROCAL ENVIADO ESPECIAL A PAPÚA NUEVA GUINEA

El Papa Francisco celebró ayer misa en el punto más lejano de Roma al que ha viajado, el centro de Port Moresby, capital del país más pobre del Pacífico, Papúa Nueva Guinea. Desde aquí clamó por la paz y contra la carrera armamentística y la explotación de los recursos naturales.

«Invoco junto a vosotros a la Virgen el don de la paz para todos los pueblos. En particular, lo pido para esta gran región del mundo entre Asia, Oceanía y el Océano Pacífico. Paz, paz para las naciones y también para la creación. No al armamentismo ni a la explotación de la casa común. Sí al encuentro entre los pueblos y las culturas», dijo.

Como en todos los viajes, la ceremonia incluyó elementos de la cultura local. La procesión de entrada se realizó al son de percusiones y con instrumentos hechos con conchas de mar. También sobre el sillón usado por el Papa estaba esculpida el ave del paraíso.

«Hermanos y hermanas, ustedes que habitan en esta gran isla que se asoma al océano Pacífico, tal vez hayan pensado alguna vez que se trata de una tierra



Francisco, ataviado con un tocado papú, en un encuentro con los fieles // EFE

lejana, distante, situada en los confines del mundo», les dijo el Papa en la homilía. «Y quizá, por muchas otras razones, en ocasiones se hayan sentido distantes de Dios y de su Evangelio, incapaces de comunicarse con Él y entre ustedes mismos. Hoy el Señor, como hizo con el sordomudo, quiere acercarse a ustedes, abatir las distancias, hacerlos sentir que están en el centro de su corazón y que cada uno es importante para Él», dijo.

El Pontífice, de 87 años, reservó las últimas horas de su visita a Papúa Nueva Guinea para viajar hasta una zona completamente aislada del país, accesible sólo en barco y en avión. El Papa se adentró en la selva para visitar la misión que cinco sacerdotes argentinos tienen cerca de Vánimo, a orillas del Pacífico, en el norte de este país, y conocer a las miles de personas que ellos atienden. Les llevó un cargamento de medicinas, biblias, evangelios, juguetes e instrumentos musicales.

Francisco conoció por casualidad la existencia de este lugar remoto. «En 2019 viajamos a Roma con algunas personas de la misión, y le enviamos una carta para saludarle», explica a ABC el misionero Martín Prado, que ayer fue la sombra del Papa. «Un día más tarde nos llamó y nos dijo que quería vernos».

Para llegar hasta aquí, el Papa cogió un avión militar C130 del Ejército ausEl mensaje de los misioneros es capaz de «acabar con las rivalidades, de vencer las divisiones, de expulsar el miedo», dijo

traliano, que había acondicionado sólo seis asientos de pasajeros para el Pontífice y sus colaboradores más estrechos. El resto de sus acompañantes viajaron sentados en bancos fabricados con cintas elásticas rojas.

El obispo de Roma recorrió en coche los trece kilómetros que separan el aeropuerto de la misión de Baro, inmersa dentro de la selva. A lo largo de la carretera miles de personas se agolparon para ver pasar al Papa y celebrarlo. Era conmovedor que en algunos tramos se arrodillaban como gesto de respeto.

# Trabajo en la misión

Martín Prado, de la congregación del Verbo Encarnado, dijo a ABC que son personas muy sencillas, y que la mayoría viven una economía de subsistencia, pues son campesinos, artesanos o pescadores. Son personas sufridas que habitan en una zona de clima extremo, con altas temperaturas, gran humedad y frecuentes lluvias torrenciales. Miles de ellos le recibieron en la misión entre conmovidos y sorprendidos.

El Papa vio los edificios de una escuela y de un refugio para niñas víctimas de la violencia y de los abusos. Además, el Papa se sentó en la sala de estar de la pequeña casa que comparten los cinco misioneros, y conversó con ellos, con un mate y torta frita. Luego conoció a las monjas, de la misma congregación, que trabajan en esta misión.

Antes de dirigirse a la misión, nada más aterrizar, el Papa había encontrado a unas 20.000 personas de la zona, en una explanada junto al aeropuerto. Contaron a Francisco algunas de las dificultades que atraviesan. María Joseph, de 12 años, le contó que nació con una malformación en las piernas y que fue abandonada, pero que las monjas de la misión se ocuparon de ella y que ha podido operarse y caminar sin problemas; Steven, un anciano catequista, le habló de las enormes distancias que recorren para preparar la llegada de sacerdotes; y David y María contaron cómo tomaron la decisión de casarse.

El Papa les respondió que el trabajo de estos misioneros vale la pena porque ese mensaje es «capaz de acabar con las rivalidades, de vencer las divisiones, de expulsar del corazón de las personas el miedo, la superstición y la magia; de terminar con los comportamientos destructivos como la violencia, la infidelidad, la explotación, el consumo de alcohol y drogas, males que aprisionan y hacen infelices a tantos hermanos y hermanas, también aquí».

Muchas de las personas que el Papa vio ayer, quizá la mayoría de ellas, no han entendido una palabra de lo que ha dicho. No parecía importarles. El mensaje era la presencia de Francisco en su tierra. Aunque Roma está lejos de aquí, ellos no están lejos del corazón del Papa. SOCIEDAD 39

# Grecia pondrá una tasa a los cruceros en Miconos y Santorini contra la avalancha de turistas

El Gobierno también regulará el número de barcos turísticos que llegan al mismo tiempo

ABC ATENAS

Grecia creará un impuesto de 20 euros a los visitantes de cruceros a las islas de Santorini y Miconos durante la temporada alta de verano, en un intento de evitar el turismo masivo, además de regular el número de cruceros que llegan simultáneamente a ciertos destinos, anunció ayer el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, informó Reuters. Este verano un concejal de Santorini pedía a los habitantes de la isla que se confinaran en sus casas ante la llegada de 17.000 turistas de crucero en un día. «Emergencia. ¡¡¡Otro día difícil para nuestra ciudad!!!», decía Panos Kavalaris en un mensaje que luego borró.

Grecia depende en gran medida del turismo, el principal motor de la economía del país, que aún se está recuperando de la crisis de hace una década. Pero algunos de sus destinos más populares, incluida Santorini, una isla idílica de pintorescos pueblos y playas prístinas con 20.000 residentes permanentes, corren el riesgo de verse arruinados por el turismo masivo.

En una conferencia de prensa, Mitsotakis aseguró ayer que el turismo masivo solo es un problema en unos pocos destinos. «Grecia no tiene un problema estructural de masificación... Algunos de sus destinos tienen un problema significativo durante ciertas semanas o meses del año», dijo. «El transporte marítimo de cruceros ha afectado a Santorini y Miconos y es por eso que estamos procediendo con intervenciones», agregó al anunciar el impuesto. Parte de los ingresos que generen se devolverán a las comunidades locales para que se inviertan en infraestructura.

Además, el Gobierno también planea regular el número de cruceros que llegan simultáneamente a ciertos destinos, mientras que deberán imponerse nuevas normas para proteger el medio ambiente y abordar la escasez de agua en las islas, dijo el primer ministro. Más allá de las islas, Grecia también quiere aumentar el impuesto a los alquileres de corta duración y prohibir nuevas licencias para este tipo de alquileres en el centro de Atenas para aumentar el parque de viviendas para los residentes permanentes. Está previsto que el Gobierno detalle algunas de las medidas hoy.

# Fontana di Trevi

Los ingresos del turismo griego se situaron en unos 20.000 millones de euros en 2023 gracias a las casi 31 millones de llegadas de turistas. Sin embargo, las protestas también están creciendo en algunos lugares.

En Santorini, los manifestantes han pedido restricciones al turismo, como en otros destinos turísticos populares en Europa, incluidos Venecia y Barcelona. Recientemente, el Ayuntamiento de Roma ha anunciado que estudia una propuesta para regular los accesos a la céntrica Fontana di Trevi, de tal manera que los turistas se vean obligados a un pago simbólico de un euro para tratar de proteger uno de los lugares más frecuentados de la capital italiana.



Turistas visitan Santorini este mes de julio // REUTERS

# Oferplan ABC

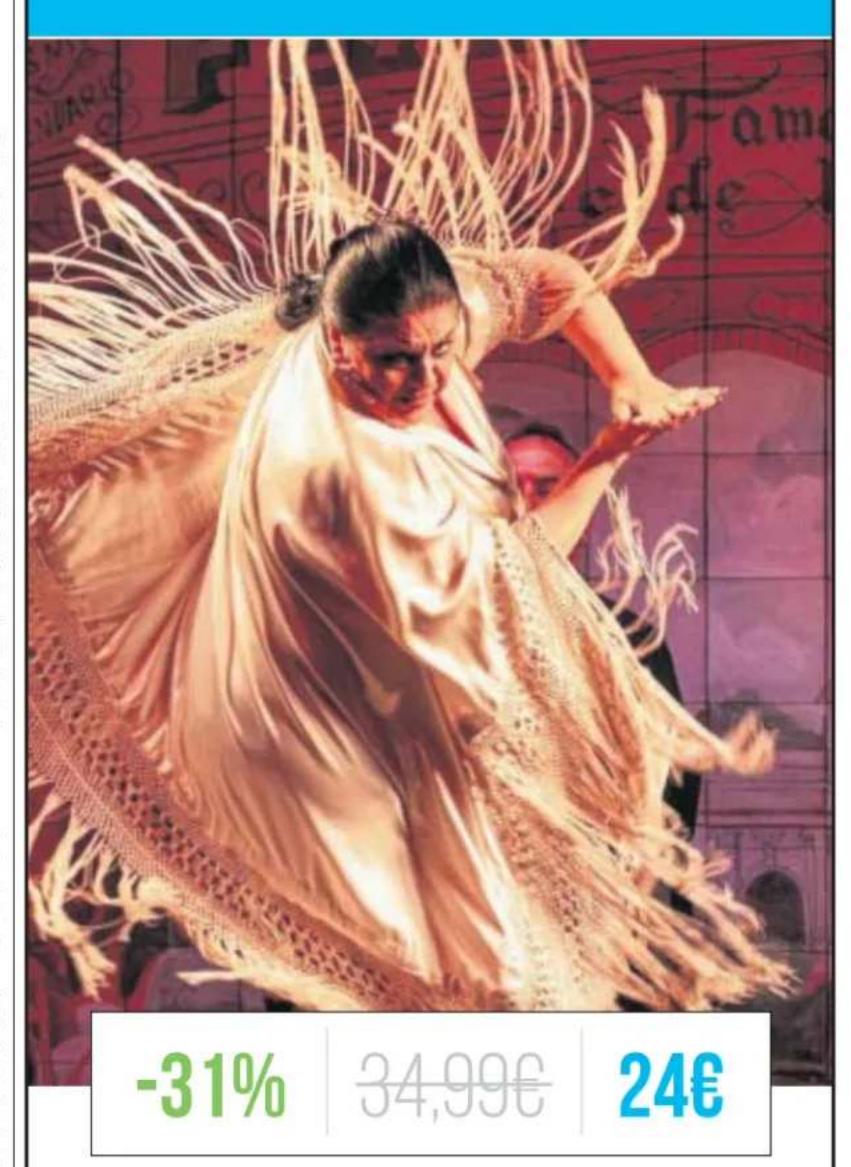

Juerga flamenca, palmas de sol a sol y alegría en la boca: Un templo flamenco, un tablao feroz. Ubicado frente a la Puerta de Alcalá, este espacio gastronómico y flamenco del grupo Ramses District recupera la esencia de los antiguos Cafés Cantantes. Ofrece una experiencia completa y exclusiva, que encapsula la quintaesencia del flamenco, el arte popular y la gastronomía selecta. Con espectáculos diarios de martes a sábado, no pueden faltar el cante, el toque y el baile flamenco.

♥ Flamenco de Leones

Hasta el 28 de Septiembre

1 Entra en oferplan.abc.es y registrate

2 Selecciona la oferta y cómprala

3 Canjea tu cupón en el establecimiento

O DESCÁRGATE LA APP



# El Mazarrón 2 sale a flote

Descubierto en 1994 y se conserva casi completo bajo un sarcófago protector metálico que se instaló hace dos décadas en el mismo lugar donde fue encontrado, en la Playa de la Isla de Mazarrón, en la región de Murcia

# Lugar del hallazgo

la Reya



#### Dimensiones del Mazarrón 2:

Tiene una eslora de 7,53 metros, una manga de 2,10 m y un calado aproximado de 0,6 metros

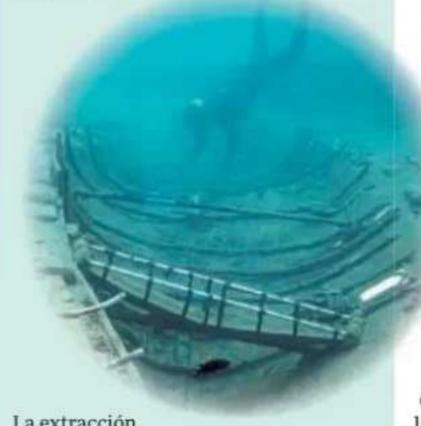

La extracción se iniciará este lunes, tendrá una duración aproximada de dos meses y un coste estimado de 350.000 euros

# El pecio fenicio de Mazarrón 'zarpa' rumbo al museo 2.600 años después

- El arqueólogo subacuático Carlos de Juan explica a ABC los pormenores de la extracción, que comienza hoy
- Aprovechando las grietas, el barco se dividirá en 22 porciones, que serán tratadas en el laboratorio Arquatec

MÓNICA ARRIZABALAGA MADRID

la ciudad francesa de Arlés se expone desde hace una década una barcaza galo-romana del siglo I d. C. que fue descubierta en 2004. A simple vista, nada lleva a pensar que esta embarcación de 30 metros de eslora fuera arrebatada al río Ródano en fragmentos de 3 metros de longitud. Tras la reconstrucción de la nave, solo un ojo experto aprecia las divisiones. «Eso es lo que ocurrirá con el Mazarrón 2», promete Carlos de Juan, el arqueólogo experto en arquitectura naval de la Universidad de Valencia y director del equipo que este lunes inicia la extracción de este barco fenicio naufragado hace 2.600 años junto a la localidad murciana a la que debe su nombre.

Sobre el pecio, que yace a 1,8 metros de profundidad y a solo 60 metros de la playa de la Isla, ya se ha colocado la plataforma de trabajo desde la cual ocho arqueólogos subacuáticos se sumergirán durante dos meses para recuperar el barco a piezas. Ya entre 1999 y 2001, en las excavaciones dirigidas por Iván Negueruela, entonces director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqua), se extrajo la carga de escoria de plomo que transportaba, así como una ánfora y otros materiales que hoy se muestran en Ar-

qua. La retirada de las arenas que lo cubrían, por el vertido de escorias de actividades mineras y la construcción de un puerto deportivo en los años 70, propició su descubrimiento en 1994, durante la excavación de su hermano casi gemelo, el Mazarrón 1, pero dejó a ambas embarcaciones a merced de la erosión y las corrientes submarinas. El Mazarrón 1, que solo conservaba la quilla y restos de cuatro cuadernas unidas a nueve fragmentos de tracas, fue extraído del agua de una pieza y hoy se expone en Arqua. Con 7,5 metros de eslora por 2,10 de manga, el Mazarrón 2, el pecio más antiguo de España que conserva su arquitectura naval, se cubrió con una estructura metálica.

La llamada 'Caja fuerte' lo ha protegido artificialmente desde entonces, pero los expertos alertan de que en este entorno inestable, el pesado sarcófago se está hundiendo sobre la embarcación. En los últimos años se están detectando, además, temporales marinos con presiones barométricas bajas, que impactan con mayor fuerza en las costas. «Los temporales que lo pueden afectar son los que vienen de su-

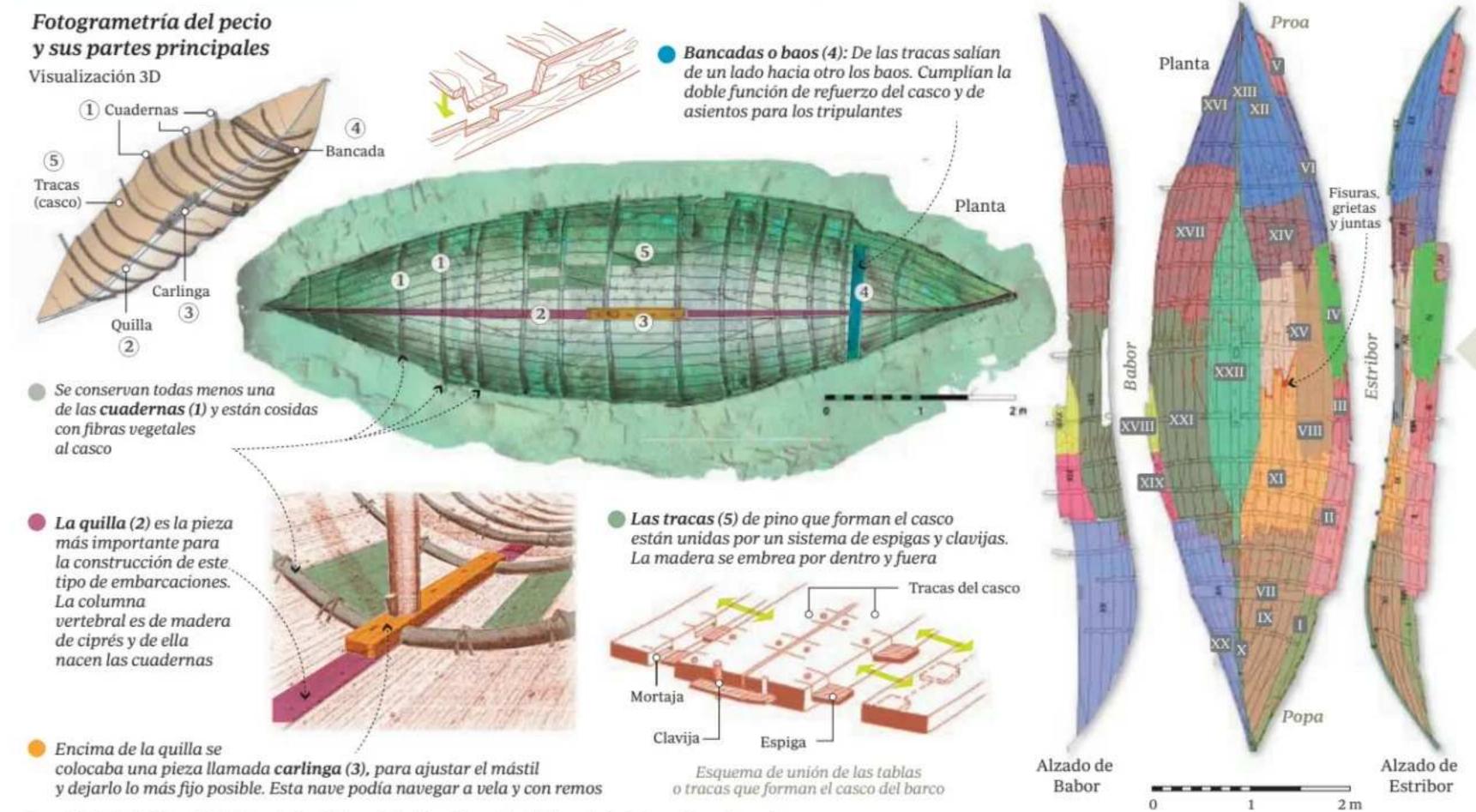

CULTURA 41

roeste, que son los menos frecuentes, pero si entra un temporal así lo perderíamos», subraya De Juan. Tras un largo debate y años de seguimiento, el grupo de trabajo constituido por el Ministerio de Cultura y la Región de Murcia, junto con el Ayuntamiento de Mazarrón, decidió en 2021 su extracción y posterior tratamiento en Arqua. En 2022, una reunión internacional de expertos, que contó con representantes de la Unesco, respaldó su recuperación. De Juan y su equipo fueron los encargados de diseñar el proyecto, que se aprobó en febrero y que contempla la división del pecio.

# «No está de una pieza»

«La gente se imagina el barco emergiendo del mar, pero ni son los 'Goonies' ni 'Piratas del Caribe'», comenta el arqueólogo. Tampoco se trata del mismo caso del Delta 1, recientemente extraído en bloque en Cádiz. «Los pecios de la antigüedad difieren de los de época moderna por el mayor tiempo de degradación de la madera bajo el agua y también porque en el siglo XVIII utilizaban roble, encina u olmo, pero en la antigüedad lo más común era el pino, una madera blanda que se degrada rápidamente», explica De Juan. Sustentado por las arenas, el Mazarrón 2 conserva además hiladas de tablas en disposición vertical que, según el arqueólogo, «colapsarían, se romperían o se apelmazarían en astillas como si fueran un puré» por el peso al cruzar la frontera aérea si la embarcación se sacara de una pieza. Ya ocurrió durante la extracción de un pecio antiguo en Francia. Tras tanto tiempo sumergido, la madera está tan empapa-

# Proceso de extracción:

- 1. Apertura del sarcófago
- Vaciado del primer nivel de arenas colocadas en 2023 hasta llegar a una cota próxima a la madera
- Retirada de las cuadernas. Cada una se envolverá con vendas enresinadas que fraguan bajo el agua a modo de escayola
- 4. De popa hacia proa se irán retirando las XXII porciones establecidas siguiendo un minucioso mapa de grietas, fisuras y juntas ya existentes en el pecio y realizando cortes de bisturí en los puntos necesarios

Plataformas para el transporte

5. Cada pieza se Colocará en su cuna protectora. Tanto de las piezas como las plataformas para su

transporte se han dibujado y diseñado

individualmente con tecnología 3D y se

todo gracias a los datos proporcionados

adaptan a la perfección entre ellas y

por la fotogrametria

da que «hay más agua que madera» y, a pesar de lo que puede parecer a simple vista, «el barco no está de una pieza». Su estudio muestra un gráfico mapa de grietas, fisuras y roturas.

Aprovechando estas grietas y las juntas de las tablas, los expertos han dividido el Mazarrón 2 en 22 porciones, con dimensiones compatibles con la nueva liofilizadora de gran tamaño adquirida para Arquatec, el laboratorio del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, que está considerado como uno de los mejores de Europa. «Solo en Texas poseen una liofilizadora con capacidad para el Mazarrón 2 si pudiese salir de una pieza, pero sería impensable llevarlo hasta alli», dice. Para separar cada fragmento, De Juan admite que van a tener que «intervenir quirúrgicamente en el pecio», con cortes de bisturí de unos pocos centímetros, aunque quita hierro a estas operaciones. «Hay una larga lista de pecios en los que se ha tenido que actuar quirúrgicamente -recuerda- y luego toda esta cirugía para desmembrar el barco tiene su proceso inverso, se sutura y aseguras la preservación de la embarcación para el futuro, conservada y expuesta en el museo, aparte de los datos arqueológicos que va a aportar este procedimiento».

# Cunas de I+D

Según detalla De Juan, los trabajos comenzarán el 9 de septiembre con la apertura de la caja fuerte que protege y el vaciado del primer nivel de arenas que se colocó en 2023, hasta una cota próxima a la madera. A continuación, los arqueólogos subacuáticos irán desenterrando el pecio y retirando sus cuadernas por sectores, que volverán a ser cubiertos de arena a medida que avancen para su conservación. Estas costillas de madera, de entre 6 y 8 centímetros de diámetro, serán engasadas en vendas enresinadas, que fraguan bajo el agua como las de escayola. Después se sacarán del agua en una bandeja con destino a Arqua.

Una vez retirada la carpintería transversal en unos tres días, comenzarán a extraer las porciones de popa a proa, siguiendo la numeración establecida. A partir de la fotogrametría del pecio, la empresa Global Mediterránea dibujó en 3D cada fragmento y ACP Materials trasladó esos archivos digitales a un soporte a escala 1:1, que ha servido para fabricar las cunas específicas para

# En los trabajos de extracción participará Rafael Sabio, director de Arqua, y el conservador del museo Juan Luis Sierra

cada fragmento, con materiales que aguantan los productos químicos que se usarán en la conservación, así como la congelación a menos de 90 grados y el calentamiento a más de 60. Sector a sector, los arqueólogos excavarán por debajo de cada porción y colocarán la cuna en el lugar preciso antes de desgajar el fragmento para que descanse sobre su soporte. A continuación, caminarán con la pieza y su soporte bajo el agua hasta la zona de trabajo dispuesta en la orilla. Allí el conjunto será envuelto en unos plásticos opacos que mantienen la humedad de la madera y la salvaguardan de los rayos de sol hasta su traslado en furgoneta a Arquatec. Han calculado que la suma de cuna y porción no supere los 100 kilos, para moverlos entre cuatro o cinco personas con seguridad, y prevén dedicar dos días a la extracción de cada pieza.

«Empezaremos la secuencia de desmontaje por la popa porque hay que quitar primero una de las bancadas que todavía está presente ahí», explica De Juan. El colofón del trabajo será la porción inferior de tres metros de longitud, que contendrá la quilla del Mazarrón 2. Como desconocen su cara externa, no han podido diseñar una cuna para ella, así que conforme vayan excavando irán realizando una envoltura con una resina específica y fibra de carbono que se ajuste a su contorno. Para transportar este conjunto, tienen preparados unos flotadores cilíndricos que alivien los 200 kilos de peso que podría alcanzar. «Va a ser como un paso de Semana Santa, en el que nosotros debajo del agua, sin aletas, llevamos el conjunto en andas hasta la ori-

de tortas de escoria de plomo de casi tres

toneladas cuando embarrancó en la costa

murciana por un temporal y quedó

sepultado en poco tiempo

lla», describe gráficamente De Juan. En tierra contarán con una grúa para izarlo y una vez el conjunto sea limpiado y envuelto como los demás, un furgón lo llevará hasta el laboratorio.

# Transparencia bajo el agua

En Arquatec, todas las piezas serán escaneadas con láser y quedarán en manos del equipo de Juan Luis Sierra para su conservación y restauración. El técnico de Arqua, así como el director del museo, Rafael Sabio, también participarán en los trabajos de extracción del Mazarrón 2, junto a De Juan y otros doce arqueólogos, conservadores y documentalistas. Todo el proceso será registrado por dos equipos de grabación, uno contratado por la Región de Murcia y el propio del equipo investigador al mando de José Antonio Moya. «Queremos dar transparencia a las actuaciones debajo del agua», apunta el director de los trabajos, que anuncia varias jornadas de puertas abiertas para visitas institucionales. Esperan haber finalizado el 27 de octubre.

Al ser el Mazarrón 2 «la única embarcación de finales del siglo VII a. C. y principios del VI a. C. en la que podemos estudiar su arquitectura naval», De Juan remarca que contribuirá a conocer las técnicas que trajeron los fenicios del Mediterráneo oriental, cómo llegó su tradición naval a ser hegemónica y la interacción de los que se asentaron en la Península Ibérica con la población local. «Dieron lugar a una línea de construcción de embarcaciones que continuará la cultura ibérica y esa relación de los iberos con el mar es muy poco conocida», explica. La investigación es uno de los pilares del proyecto, pero De Juan asegura que se podría realizar sin sacar el pecio. «El trabajo de extracción de un barco es una gran responsabilidad y la parte arqueológica la tenemos bastante clara. Es la protección de ese patrimonio lo que más nos preocupa».



La porción con la quilla, de tres metros de longitud y la más pesada, será la última en ser retirada. Cuando se coloque en su cuna protectora con ayuda de unos flotadores cilíndricos será transportada a la orilla, donde una pequeña grúa portátil la depositará en tierra para ser protegida y trasladada al laboratorio

vino, aceite y

salazones, de

pescado o

de carne

LUNES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ABC 42 CULTURA



# LADRÓN DE FUEGO

ANGEL HERRERA

# Miley, la dorada diva

«Es la diva del momento, entre descaros lésbicos y joyería punk, y lo mismo hace 'Flowers' que versiona a Sinatra o Blondie»

l verano deja lecturas, y deja canciones. Yo he vivido agos-fondo, como un aire alegre, y así Miley Cyrus ha sido mi amor del verano, cuando los amores del verano son ya sólo reliquia del recuerdo remoto, un imposible azar de la imaginación. Entre el reguetón y Taylor Swift se aúpa Miley, que canta con oscuro énfasis y tiene, así en general, un oro del diablo.

Miley ha triunfado a principios de año, en los Grammy, y el vídeo de su actuación es ya un clásico del poderío de la música, de la belleza, del vértigo, o de todo junto. Yo quedé hechizado, hasta hoy. Estamos ante una artista. Tuvo una época en que iba por la vida a bordo de un tutú de Disney, y luego le dio por sacar la lengua sin mucho criterio, cuando se consagró de archiestrella del pop.

Las portadas le han dado a menudo el título de «la nueva reina del escándalo», porque cumplió un cruce de Britney Spears y Madonna, solo que con menos discografía que ésta, y, sobre todo, menos años, que es como decir con un voltaje renovado, estival y apabullante. Lo suyo lo rebautizaron un día como 'pornodisney', que no sabemos muy bien lo que es, aunque sí.

Se trataba del jaleo de una chica entre mona y monísima que se desabrochaba, después de hacer carrera como Hanna Montana. Estábamos ante lo de siempre, pero un poco más: un ángel con fondo de armario de chica mala. Yo pensé, durante demasiado tiempo, tan equivocadamente, que Miley Cyrus no pasaba de ser un vídeo de mucha posturita, pero resulta que dio pronto el estirón, y ya tenemos una estrella que resuelve el escenario con electricidad única.

Creo que es la diva del momento, entre descaros lésbicos y joyería punk, y lo mismo hace 'Flowers' que versiona a Sinatra o Blondie, con una voz de sombrío metal salvaje. Durante la gala de los Grammy, sola como un relámpago, resultó el esplendor con laca, el esplendor que inaugura un cardado de laca de oro. La niña prodigio preparaba una artista de apoteosis. Un poderío que se peina despeinadamente.

# Bohemia mexicana y guitarras en el nuevo renacimiento musical

Carín León, emblema del género que aspira a relevar al reguetón, publica 'Boca Chueca'

IAVIER VILLUENDAS MADRID

En el suntuoso hotel Santo Mauro, Carín León ha reservado una salita para los medios. Es uno de los puntales del regional mexicano, uno de los géneros musicales más en boga, el que los demiurgos de las tendencias nos avisan desbancará al reguetón incluso, con Peso Pluma como otro ariete de una estilo que mezcla el folclore de México (¡con instrumentos y todo!) con sonidos sintéticos para uso y abuso en las verbenas. Pasado y futuro, pero sobre todo presente, León sacó este año el disco 'Boca Chueca Vol 1' a sus 31,5 millones de oyentes mensuales en Spotify (Rosalía tiene 34 millones, por ejemplo). Y en octubre avista un WiZink.

'Boca chueca' es una expresión mexicana para referirse a quien está «enojado, emberrinchado», y León, que tuerce la boca, se convirtió en meme tras una entrevista con Jimmy Fallon. «Me di cuenta de que cuanto más me digan 'boca chueca' más lo voy a hacer. Ese ojo público que te fuerza para que sigas haciendo lo que a ellos más les molesta. Literalmente, es lo que buscamos, incomodar al oyente para que abra el oído y acepte estos cambios que está teniendo nuestra música».

Natural de Hermosillo, el sueño más grande de León era ser programador de videojuegos. Tristemente, se ha quedado en simple megaestrella del pop mundial. El regional mexicano lo descubrió gracias a unos amigos. «Me empecé a juntar con ellos en la preparatoria y fue la manera de desahogar esa válvula creativa. Empiezo a cantar y hacemos un grupo, y conozco todo el regional mexicano, el trasfondo cultural y toda la historia. Y voy hasta las entrañas». Y hasta hoy, hasta contar con dos Grammy Latinos y ser un emblema del género.

En España, hay que recordar, lo conocimos por su colaboración en El Madrileño', de C. Tangana, entre esa pléyade de invitados estelares como Andrés Calamaro, Toquinho o Jorge Drexler. Y, como a Pucho, también le va la marcha, pues canta: «Desde morro me gustó el desmadre, así soy, no lo niego». ¿Ve la fiesta como un lugar creativo? «Es un arma de doble filo. Si vas al infierno, te puedes quemar. Saber llevarla bien, entrar, salir... No es algo que recomiende. Pero te mentiria si dijera que las fiestas no me han dado todo el arte. Las borracheras y las decepciones son las que me han dado todo literalmente junto con la música. Siempre hay que estar conec-

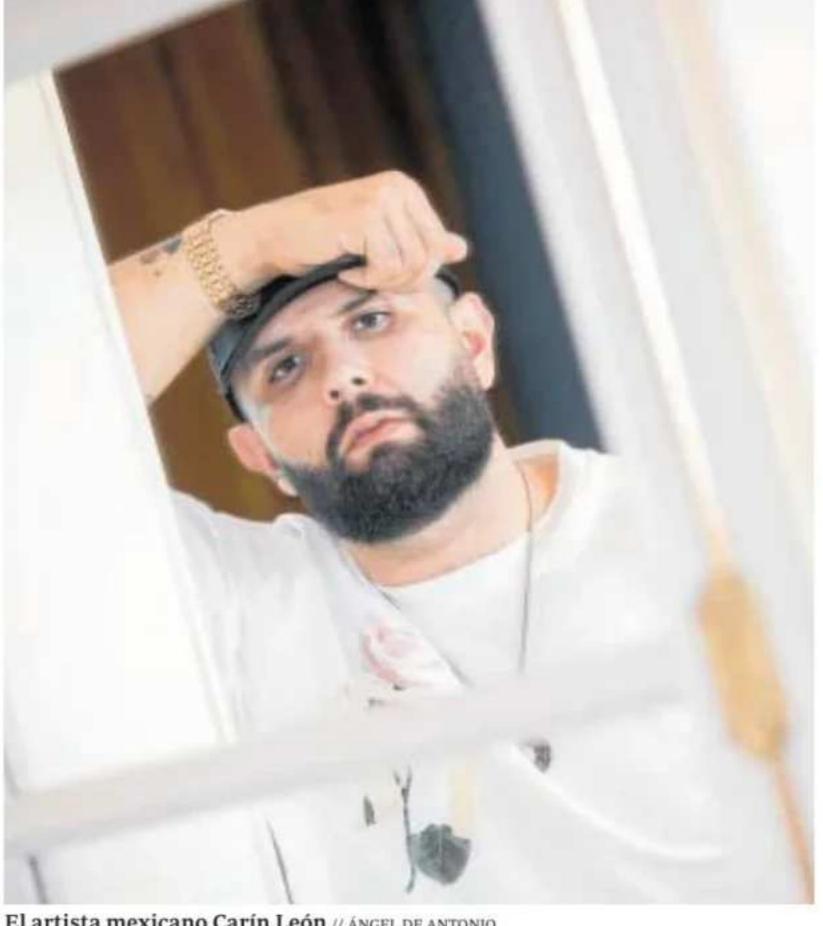

El artista mexicano Carín León // ÁNGEL DE ANTONIO

tado con aquello que dolió. Mucha de nuestra música, sobre todo la música mexicana, nace en esa borrachera, nace en la bohemia. C. Tangana y yo creo que tenemos mucho en común, somos bohemios a más no poder».

¿Con qué otros artistas españoles le gustaría colaborar? «Siempre dije con Alejandro Sanz, y gracias a Dios ya lo estamos haciendo. Viene otra colaboración con C. Tangana y otra con Manuel Carrasco. Y estamos haciendo un EP con varios nombres importantes de la música española, de juntar el flamenco con la música mexicana en un punto medio. Creo que culturalmente es un puente muy rico. La complejidad que tiene el flamenco, una civilización de casi dos mil años más avanzada que la de nosotros, esas melodías tan naturales, tan primales, muy del pueblo, una música muy digerible y que les gusta a todos. En las veces que me ha tocado estar en todas estas borracheras, con los gitanos, me da que es otra versión de nuestro regional, y el regional es otra versión del flamenco. Estos géneros de

«Mentiría si dijera que las fiestas no me han dado todo el arte. Creo que C. Tangana y yo tenemos mucho en común»

raíces tienen un idioma muy en común, con el country también».

¿Ha estado de farra con flamencos? «Sí, son buenos. Nos los llevamos a México. Tenemos tanto en común: la manera en la que recibimos a la gente, lo cálido y lo rancheros que somos, las letras, el sentido de la borrachera, de estar con los amigos, de la familia...».

En su próxima gira, León sube a 32 músicos a su escenario. ¿Cree que en esta era sintética, de IA y autotune, el público echa de menos al instrumentista de carne y hueso? «Sí. Me encanta el rap, el trap, el reguetón y la música urbana, pero recuerdo mi primer concierto, de Aerosmith, y ver una banda y a Steven Tyler, ese sentido del rockstar, también se perdió o se guardó un rato. Pero hoy ver solos de guitarra genera momentos muy 'cool' en los shows, un dinamismo... y, sobre todo, le da ese toque de humanidad. Hoy estamos viendo que la música donde hay guitarras tiene como un 60 ó 65% más de éxito por los algoritmos que tiene la inteligencia artificial. Entonces creo que todo esto de ver músicos en vivo viene muy fuerte de vuelta».

## -Qué fuerte. ¿Las guitarras se dieron por muertas?

-Sí, las daban por muertas. Siento que ahora viene un renacimiento musical muy importante.

ABC LUNES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

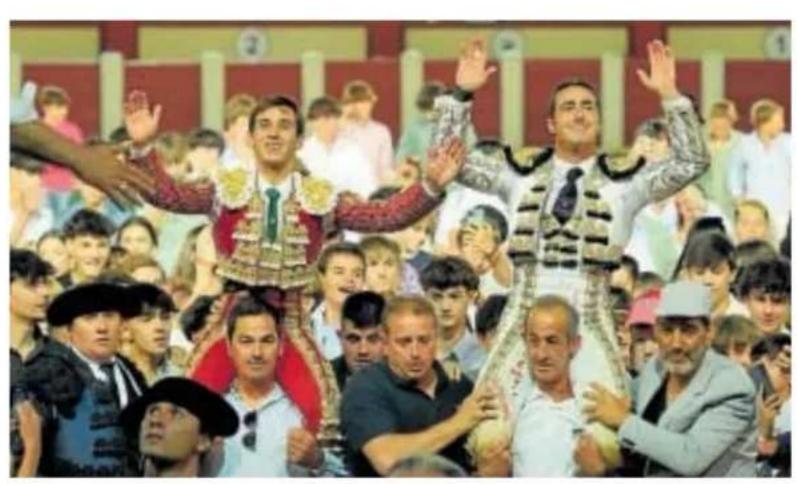

Ismael Martín y El Fandi salen a hombros en el broche de feria // IVÁN TOMÉ

# El hambre de triunfo de un torero de Suiza

Sale a hombros con El Fandi en una seria corrida de Bañuelos, con un toro de vuelta

# ROSARIO PÉREZ

VALLADOLID

Dos meses después de su alternativa, un torero de Suiza arrasaba con su hambre de triunfo en otra plaza castellana. Con idéntico cartel al de su doctorado, Ismael Martín demostró que de ambición anda sobrado. Decidido desde las dos largas en el tercio y con variedad capotera antes de compartir banderillas con sus dos compañeros, lo que sucedería en cada toro de la primera parte. Interminable festejo: cien minutos llevábamos cuando se cruzaba el ecuador. Llamaba el personal al pariente o la parienta para decir que no llegaba a la cena. «Estas corridas tan largas me van a llevar al divorcio», espetaría luego en el semáforo del paseo de Zorrilla un aficionado, sabedor de que esa noche su almohadilla serviría de almohada en el sofá. Más de tres horas duró el triunfal espectáculo, con el que el público disfrutó.

Las ocho y diez marcaba el reloj cuando El Fandi paseaba las dos orejas de Convocado, un estupendo sobrero de Bañuelos, premiado con la vuelta al ruedo y con un trapío más cerca de Madrid que de Valladolid. Varios puntos por encima andaba la seria corrida, con mucho interés en su juego propicio para el éxito en conjunto-, pese al mermado poder de algunos animales. Fandila, que había levantado una polvareda en las lopecinas y los palos -hipnotizadora su forma de parar al rival-, se plantó en los medios de rodillas en un explosivo prólogo. Planeaba Convocado, con esa tendencia a abrirse, mientras lo abría aún más el granadino, que lo lució con generosidad en la distancia y lo toreó a su manera. Gloriosa tras el espadazo: dos trofeos paseó. Impecable su técnica en el flojito y amplio primero: sobre una baldosa

# **FERIA DE SAN LORENZO**

COSO DE VALLADOLID. Domingo, 8 de septiembre. Última corrida. Más de media entrada. Toros de Antonio Bañuelos (incluidos 2º bis y 4º bis, de vuelta al ruedo), serios y de interesante juego, propicios para el triunfo en general.

EL FANDI, de blanco y oro: estocada desprendida y tendida (saludos tras aviso); espadazo tendido (dos orejas).

MANUEL ESCRIBANO, de blanco y oro: estocada desprendida (oreja); estocada (saludos).

ISMAEL MARTÍN, de sangre de toro y oro: estocada rinconera (dos orejas); estocada y dos descabellos (oreja tras aviso).

trascurrió su templada labor, a media altura y con dos derechazos al ralentí.

Con otro remiendo se las vio Escribano después de que el segundo quedase inmóvil en la portagayola. Blandeó Calamino, pero sacó un fondo de casta que el de Gerena midió con listeza en una faena bien estructurada y cimentada a derechas, el mejor pitón de un bañuelos que respondió por abajo en una mandona tanda. Suya fue la primera oreja, aunque no podría auparse a hombros con el rajado quinto.

Martín, nacido en Zúrich y forjado en la Escuela de Salamanca, había desorejado a un ejemplar de finas hechuras y con dos puntas, tardo pero embistiendo con todo en los inicios (luego, le faltarían finales), en una dispuesta obra brindada a Santonja. Una barbaridad expuso en el último par al sexto, con muchos pies. Con un arriesgado farol de rodillas descorchó su valerosa actuación. Todo lo dio frente a un potable Forrajero, con durabilidad. Sólo el descabello frenó el segundo trofeo, pero la puerta grande ya era suya. Y a hombros se marchó con El Fandi en la anochecida y rodeado de juventud.

# Un gran Pepe Moral en un manso desafío

Miguel de Pablo y un firme Luis Gerpe dan una vuelta al ruedo

ALICIA P. VELARDE MADRID

Argelón se llamaba el primero, pero poco tuvo que ver con su tocayo bilbaíno: se dejó en el capote, pero se vio que tenía poquita fuerza tras su paso por el caballo. Después de un desordenado tercio de banderillas, comenzó Pepe Moral por bajo, ordenando la incómoda embestida, que tan pronto metía bien la cara, como pegaba un gañafón. Al natural prácticamente no tenía recorrido, y en cuanto le pudo el sevillano, el toro cantó la gallina. Muy firme estuvo Moral, que dejó una meritoria estocada al de Dolores Aguirre.

Manso de libro el segundo, directo a toriles. Se lo sacó un poco Miguel de Pablo, que estuvo muy valiente aguantando las acometidas de un enemigo algo tardo, aunque, cuando iba, era con fiereza y transmisión. Dejó una buena estocada, y, misterios de la bravura, espectacular fue la muerte.

Expuso mucho Savalli en un tercer par, en el que Pitillito estaba ya en los terrenos del 2. Una prenda fue en la muleta, que con buen estilo le presentaba Luis Gerpes. Era reservón, se quedaba corto y por la izquierda, imposible. Cuando cogió la espada, el toro se echó en el burladero del 5.

Con toda una declaración de intenciones se fue Pepe Moral a portagayola, parándosele el primero de Sobral, que por poco no le prende. Tremendo susto, pero hábilmente se hizo el autoquite con el capote. Con toda la disposición del mundo anduvo el sevillano con este Trasmara, que brindó a la familia Fraile. Alargó en exceso un trasteo, en el que acabó buscando las cercanías, marcado por la mansedumbre y sosería del toro.

# MADRID

# MONUMENTAL DE LAS VENTAS.

Domingo, 8 de septiembre de 2024 Alrededor de un cuarto de entrada. Desafío ganadero entre Dolores Aguirre (1°, 2° y 3°) y Sobral (4°, 5° y 6°), bien presentados y de mansa y complicada condición.

PEPE MORAL, de rosa palo y oro: estocada un dedo desprendida (silencio); estocada caída y atravesada (silencio).

MIGUEL DE PABLO, de celeste y azabache: estocada delantera (vuelta tras petición); casi entera (saludos).

LUIS GERPE, de azul marino y oro: dos pinchazos (silencio); estoconazo (vuelta al ruedo).

Muy aplaudido fue Encorvado de salida, un bonito castaño salpicado de Sobral, que llegó sin definir a la muleta. Mientras Pepe Moral pasaba a la enfermería cojeando (por el golpe de la portagayola), el manso animal prendió a De Pablo. Buen gesto de compañerismo de Pepe, que fue a socorrer a su compañero. Sin chaquetilla continuó el madrileño, pero el toro sabía latín, y en un grito continuó la lidia, hasta que dejó una estocada habilidosa, para tranquilidad de todos.

Cerró la tarde un precioso sardo que por la mañana había encantado en los corrales, pero que fue desenamorando al personal, a medida que avanzaba la lidia, tan deslucida y complicada como la de los seis anteriores. Muy valiente se mostró Luis Gerpe con este deslucido ejemplar, que fue desarrollando sentido. Metió un estoconazo por el que dio una vuelta al ruedo.

El desafío, a la postre, acabó siendo un desafío a la mansedumbre.

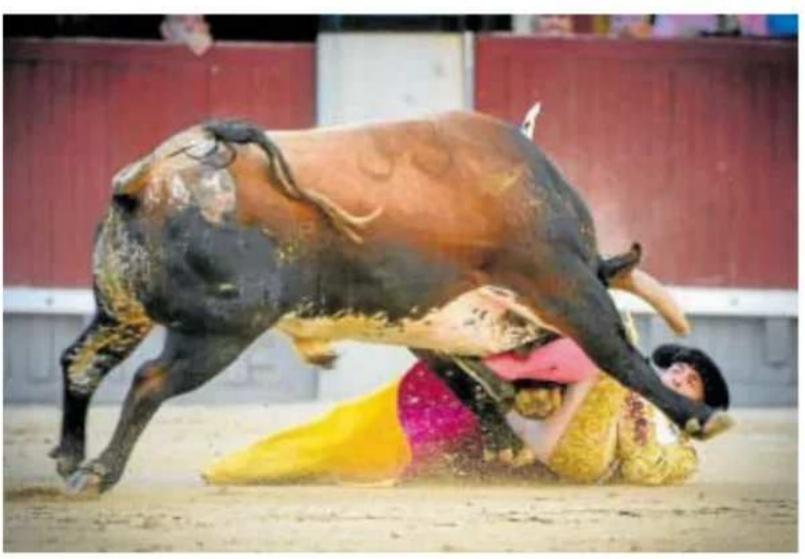

Dramático momento de Pepe Moral tras una portagayola // PLAZA 1



Marc Márquez agarra la bandera de su club para celebrar el triunfo ayer en San Marino // EP

# MOTOGP / GP DE SAN MARINO

# Márquez y cuatro gotas mágicas

- ▶ Remonta desde la novena plaza al ser el más atrevido cuando empezó a llover y el más rápido y constante al final
- ▶ Tras más de mil días sin ganar, encadena dos grandes premios en apenas siete días y se afianza tercero

## LAURA MARTA

uatro gotas, un regalo caído del cielo, han obrado el re-renacimiento de Marc Márquez. Después de 1.043 días sin triunfo, el ilerdense encadena su segunda victoria en apenas siete. Un ya no tan milagro que comenzó con esas cuatro gotas de lluvia y terminó con el Márquez más Márquez: valentía, arrojo, pericia, picaresca, confianza, adelantamientos al límite y un análisis exacto de la carrera y los rivales. Sube a lo más alto del podio, por delante de Bagnaia y Bastianini, por segundo domingo consecutivo, y se afianza en la tercera plaza del Mundial con toda la candidatura preparada para el abordaje, a 53 puntos de Jorge Martín (312), que ayer se equivocó en la estrategia, y a 46 de Bagnaia (305).

El calor y el sol radiante de los entrenamientos y clasificaciones del sábado dieron entrada a un domingo gris, nuboso, con constantes amenazas de lluvia y carrera 'flag to flag' -que empieza en seco y cambia a mojado, o al revés, lo que permite que los pilotos puedan coger otra moto cuando ellos quieran- que comenzó con el guion marcado: un Bagnaia muy fuerte que no se equivocó en la salida, como en la esprint, y evitó cualquier adelantamiento inicial, con Bezzecchi, Bastianini y Jorge Martín intentando seguirle la rueda. Pero todo saltó por los aires a las seis vueltas, con esa llovizna que trastocó los planes y las estrategias y de la que salió beneficiado el más tenaz, el más paciente, el más espabilado, el más táctico, el más convencido, el más listo. «Hoy Fausto Gresini -jefe del equipo, fallecido en 2021-

#### MOTO GP MUNDIAL. GP DE SAN MARINO

Puntos 1 Márquez 41'52'083 Gresini | 1 Martin 312 Pramac 2 Bagnaia Ducati 2 Bagnaia 305 a5" 3 M. Márquez 259 Gresini 3 Bastianini Ducati a 14" 4 B. Binder KTM 4 Bastianini 250 Ducati 5 Bezzecchi VR46 5 B. Binder 161 6 A. Marquez a 18" 152 GasGas Gresini 6 Acosta 139 Aprilia Quartararo a 18" Yamaha KTM 8 Di Gianna. 119 VR46 a 19" 9 Di Gianna. a 28° VR46 9 A Espargaro119 10 P. Espargaró a 39" KTM 10 A. Marquez 114

## MOTO 2

GP DE SAN MARINO MUNDIAL

|    |           |           |           |    |            | Punte | 35       |
|----|-----------|-----------|-----------|----|------------|-------|----------|
| 1  | Ogura     | 35'26'583 | MSI       | 1  | Ogura      | 175   | MSI      |
| 2  | Canet     | a1"       | Fantic    | 2  | S. García  | 166   | MSI      |
| 3  | Arbolino  | a 5"N     | tarc VDS  | 3  | Roberts    | 133   | Amer. R. |
| 4  | González  | a7"       | Gresini   | 4  | López      | 133   | Speed Up |
| 5  | Dixon     | a11"      | Aspar     | 5  | Dixon      | 130   | Aspar    |
| 6  | Aldeguer  | a 13" 5   | Speed Up  | 6  | Aldeguer   | 122   | Speed Up |
| 7  | Salac     | a14"N     | farc VDS  | 7  | González   | 115   | Gresini  |
| 8  | Moreira   | a15"      | Italtrans | 8  | Canet      | 111   | Fantic   |
| 9  | Arenas    | a16"      | Gresini   | 9  | Vietti     | 102   | KTM Ajo  |
| 10 | D. Binder | a 16 1    | ntact GP  | 10 | Arbolino . | 97    | Marc VDS |

# MOTO 3

GP DE SAN MARINO MUNDIAL

|    |            |       | 2002000   | -77 | P          | unto  | S         |
|----|------------|-------|-----------|-----|------------|-------|-----------|
| 1  | Piqueras34 | 02766 | Leopard   | 1   | Alonso     | 246   | Aspar     |
| 2  | Holgado    | a0"   | GasGas    | 2   | Holgado    | 176   | Tech:     |
| 3  | Ortolá     | a0"   | MSI       | 3   | Ortola     | 173   | MS        |
| 4  | Furusato   | a0"   | T. Asia   | 4   | Veijer     | 173   | Intact GI |
| 5  | Veijer     | a0"   | Intact GP | 5   | Muñoz      | 117   | BOE       |
| 6  | Kelso      | a.F   | BOE       | 6   | Rueda      | 99    | KTM Aic   |
| 7  | Alonso     | ar    | Aspar     | 7   | Piqueras   | 98    | Leopard   |
| 8  | Suzuki     | a4"   | Intact GP | 8   | A. Fernánd | ez 93 | Leopard   |
| 9  | Lunetta    | a7    | SIC58     | 9   | Kelso      | 93    | BOE       |
| 10 | Farioli    | a.8"  | SIC58     | 10  | Yamanaka   | 85    | MS        |

desde el cielo ha dicho: 'cuatro gotitas para el niño', bueno ya no tan niño, pero el niño lo ha aprovechado», admitía el español, pletórico en el podio.

Se sacaron las motos con neumáticos de agua, comenzaron los paseos por los garajes para apostar por la seguridad en un trazado mojado, y los tiempos se desdibujaron. Bagnaia perdió la distancia y la firmeza, por detrás aprovecharon los más osados y se despistaron los más precavidos. Las ventajas quedaron reducidas a centímetros con un pelotón de ocho pilotos, ausente Pedro Acosta porque acosó a Bastianini con tanta presión que, una vez cogida la posición de podio, acabó por los suelos.

Falló el líder Martín en la estrategia por un error en el cálculo del cambio de moto, que lo obligó a perder una vuelta entera, y toda la distancia en la clasificación que tenía con el carrerón del sábado. Triunfó Márquez, encantado y casi sorprendido por la seguridad con la que pilotó en cabeza una vez superados los cuatro rivales que tenía delante en una sucesión de adelantamientos en el filo de lo imposible. Dos vueltas después, la lluvia se apagó, pero se encendió el español. «Me he dicho 'nada a perder, todo a ganar'. Lo más importante era la velocidad que he tenido después de la lluvia. He empezado a apretar sin coger riesgos y me ha dado la posibilidad de liderar y, cuando he cogido la cabeza, he intentado encontrar el ritmo que tenía en los entrenamientos. En las úlDEPORTES 45

«A nivel mental me siento cada vez más fuerte. Estas carreras me dan mucha confianza»

«Tenemos el ritmo, pero debemos evitar errores en la clasificación, que nos marca el resultado»

timas vueltas, tenía a un campeón del mundo detrás, pero he podido marcar la vuelta rápida personal y la de carrera y abrir distancia. Cuando crucé la meta me sentía supercontento», analizaba el español.

Lo asumía Bagnaia, todavía con dolores de la caída en Aragón: «Ser mejor que segundo era imposible. En estas condiciones, Marc estaba muy fuerte y en un gran estado de forma para lograr la victoria. Dentro de dos semanas volveremos –en el Gran Premio de Emilia Romagna– y espero estar mejor físicamente y tener mi oportunidad».

# Euforia controlada

Se acerca a donde quiere estar, eufórico por segundo domingo consecutivo en el centro del podio, pero mantiene los pies en la tierra porque sabe de dónde viene y dónde sigue estando. «Es una victoria superimportante porque la velocidad la tenemos, pero hay que cuadrar pequeñas cosas. Si quiero luchar por el título no puedo hacer los errores del clasificatorio, que nos está marcando el resultado final. Salir noveno nos penalizaba mucho en este circuito que es difícil adelantar. Y no puedo esperar gotitas desde el cielo», aseguraba.

No obstante, sí ha cargado el depósito de confianza después de tanto tiempo. Y, con siete grandes premios por delante, sabe que sufrirá en algunos, pero tendrá su oportunidad en otros. Tercero del Mundial. por detrás de Martín y Bagnaia, y todo es posible. «A nivel físico estoy peor que en 2019, en el que mi cuerpo estaba a tope y podía luchar con los pilotos punteros. Pero a nivel mental es ahora cuando me siento cada vez más fuerte. Estas carreras me han aportado la confianza. A veces olvidas cuáles son las sensaciones de ir en cabeza y hoy las he recuperado». Después de 1.043 días de sequía, dos victorias en una semana, alegría controlada y sonrisa deslumbrante: «Ahora no sé si pesa más o menos la mochila, porque todo el mundo esperará la victoria cada semana».

En Moto2, el japonés Ai Ogura se impuso a Arón Canet y Tony Arbolino y le arrebata el liderato a Sergio García. En Moto3, primera victoria para Ángel Piqueras, 17 años, después de tener que cumplir un castigo de dos vueltas largas. El podio lo completaron Dani Holgado e Iván Ortolá. Sigue líder el colombiano David Alonso.

CICLISMO / VUELTA A ESPAÑA

# El jefe de la Vuelta a España

Roglic gana la carrera por cuarta vez y empata en el récord con Roberto Heras

JOSÉ CARLOS CARABIAS MADRID

A un mes de cumplir 35 años Primoz Roglic ha metabolizado los códigos del ciclismo, su historia, su singularidad sostenible, su alma viajera. Ha entendido que el deporte al que llegó a una edad tardía (23 años) es un territorio salvaje al que la tecnología ha robotizado. Pero poco o nada ha cambiado el pelotón desde que en septiembre de 2019 conquistó su primera Vuelta a España. Los buenos, como él, siguen ganando. Cuatro veranos después, Roglic (34 años) se ha convertido en el iefe de la ronda ibérica. En Madrid levanta su cuarto trofeo, más que nadie en la historia, igual que Roberto Heras, al que el dopaje le quitó y luego los tribunales le devolvieron aquel éxito de 2005 envuelto en barro y sangre. Roglic es el campeón más genuino de una carrera y un país que ha hecho suyos.

En 2019 Roglic era la imagen de un vencedor inexpresivo, al que los periodistas le preguntaban si no era feliz por ganar con tanta profusión en la Vuelta. El esloveno, que fue saltador de trampolín profesional y trabajó como limpiador en un centro comercial, no conocía los códigos del ciclismo, tardó en aprender cómo ponerse o quitarse la ropa, cómo comer o beber encima

#### CLASIFICACIONES

ETAPA 21 (Madrid, 24,6 km.)

- 1. S. Kung (Groupama) 26:38
- 2. P. Roglic (Red Bull) a 0:31
- B. O'connor (Decathlon) a 1:05
   C. Rodríguez (Ineos) a 1:19
- 23. E. Mas (Movistar) a 1:33

#### GENERAL FINAL

- 1. P. Roglic (Red Bull) 81h49:18
- 2. B. O'connor (Decathlon) a 2:36
- 3. E. Mas (Movistar) a 3:13
- 4. R. Carapaz (EF Education) a 4:02
- 5. M. Skjelmose (Lidl) a 5:49

de la bici, recoger la bolsa de avituallamiento u orinar en marcha.

Lo que han mamado desde niños los actuales fenómenos Pogacar, Evenepoel, Van der Poel o Van Aert era un misterio para él. «Me caí muchas veces en los avituallamientos», reconoció en una entrevista en 'Bicycling'. Se había hecho profesional enviando correos electrónicos a los directores deportivos de los equipos, a los que pedía trabajo.

En el ciclismo Roglic se ha educado a base de golpes, una constante en su vida. Por un costalazo, ataviado en la nieve con un mono celeste y publicidad de Audi, abandonó los saltos de esquí, uno de los principales deportes

Educado a base de golpes y caídas, el esloveno supera a Alberto Contador y Tony Rominger, que tienen tres Vueltas en seguimiento de su país junto al baloncesto, donde brilla otra estrella como Luka Doncic.

Propietario de una personalidad enigmática, siempre al borde de una sencillez útil en su comportamiento, Roglic está sin embargo lleno de heridas que su fogosidad desprende en la competición. Se cayó en una París-Niza que tenía ganada, en una Dauphine cuando era líder, perdió aquel Tour del 20 contra su compatriota Pogacar en la última cronoescalada, volvió a caerse en el Tour 2022 y se colocó el hombro dislocado usando a un aficionado como soporte, acabó la Vuelta 22 lleno de sangre por un trompazo en Tomares (Sevilla), fue uno de los tres jefazos que colapsaron en la famosa curva del País Vasco, en la que Vingegaard y Evenepoel nacieron otra vez...

A la Vuelta 2024 llegó desde otro destrozo, una fractura en la zona lumbar después de otro costalazo en el Tour y una retirada más. Lejos de descomponerse, Roglic ha demostrado la entereza de alguien que replica a la adversidad con tenacidad y rigor mental.

El esloveno se alza desde hoy al pedestal de la Vuelta a España. Cuatro victorias, las mismas que Roberto Heras, quien tenía tres y perdió la de 2005 por un positivo de EPO. La justicia le dio una década después la razón y es propietario de cuatro. Roglic ha desempatado con dos leyendas de la carrera española, Alberto Contador, con tres (2008, 12 y 14) y Tony Rominger (1992, 93 y 94). Honor y gloria para Roglic, un deportistas al que ninguna fatalidad le parece tan grande como para no poder superarla.



Primoz Roglic, en el podio de la Vuelta a España situado en la plaza de la Cibeles // AFP

# España brilla en un test de supervivencia

Logra la victoria ante Suiza después de jugar 70 minutos con uno menos y de resistir al acoso rival

#### JOSÉ CARLOS CARABIAS

La selección española brilla en un ejercicio de supervivencia. En un partido de excesos, supera a una estupenda Suiza con un jugador menos durante 70 minutos y resiste al acoso rival. Ferran resulta decisivo en el resultado al contragolpe.

A España se la reconoce en el tablero al primer latido. Es una maniobra a
su gusto, el tipo de jugada que define a
un equipo: una acción rápida, de pases
al primer toque, de Pedri a Nico y de
éste a Joselu, cuyo remate se encuentra el guante del portero suizo. Esa electricidad que no apareció en Serbia genera una corriente de intervención en
la selección, que juega desde ese momento conectado a su identidad.

Es la España de la Eurocopa, vibrante, rápida y técnica. Un tiquitaca con lanzallamas en los costados, donde aparecen Nico Williams y Lamine Yamal para sembrar el pánico entre los helvéticos. Marca Joselu (m. 3) en una genialidad creativa de Lamine, la conducción, la entrada en el área donde ya no se le toca, la finta y el recorte, el balón templado y dulce a la cabeza del exmadridista.

Suiza es una selección armoniosa, que negocia la jerarquía del partido se llame como se llame el rival. En la Eurocopa consolidó un estilo y una personalidad que la convirtió en un equipo refrescante y moderno, que presionaba y tocaba, que no especulaba con el partido, sino que se lanzaba a por él.

Contra una pimpante versión de España, Suiza se muestra al nivel de la Euro. El choque gana enteros, porque no hay un gobierno claro. La ambición de ambas escuadras dispara la circulación del balón, la presión alta, la búsqueda del área y las transiciones veloces. A los suizos le anula un gol el árbitro bosnio por una mano en el principio de la jugada, que es bastante discutible porque pareció una segunda acción.

Hay energía y juego en la selección, Nico Williams vuelve a ser el extremo que hunde a su defensa, lo empuja hacia su portero y aprovecha una mejor panorámica del campo. En una contra conducida por el delantero del Athletic llega el segundo gol, un rechace peliagudo que caza Fabián y lo envía a la cazuela con precisión.

Volvió Rodri al eje y por ahí España

SUIZA **ESPAÑA** Kobel Raya Wuthrich Carvajal Akanji Le Normand Rodríguez (61) Laporte Widmer Grimaldo Freuler Rodrigo (57) Zakaria (61) Fabian (81) Aebischer (71) Pedri (27) Amdouni Lamine Y. (46) Embolo (71) Joselu Vargas (85) Nico W. (57) Sierro (61) Vivian (27) Rieder (61) Ferran (46) Zubimendi (57) Duah (71) Monteiro (71) Yeremy (57) Steffen (85) Aleix G. (81)

#### COLES

0-1. m.3: Joselu. 0-2. m.12: Fabián. 1-2. m.40: Amdouni. 1-3. m.76: Fabián. 1-4. m.78: Ferran.

#### ARBITRO

I. Peljto (Bosnia). Amonestó a Vargas, Wuthrich, Freuler, Carvajal, Ferran. Roja a Le Normand (21).

#### **ESTADÍSTICAS**

| Suiza   |                    | España |
|---------|--------------------|--------|
| 21<br>3 | Remates            | 10     |
| 3       | Remates a portería | 8      |
| 538     | Pases buenos       | 235    |
| 79      | Pases fallados     | 71     |
| 0       | Fueras de juego    | 1      |
| 9       | Saques de esquina  | 3      |
| 10      | Faltas cometidas   | 9      |
| 62%     | Posesión           | 38%    |

se siente más confortable, en la posesión y el manejo. Grimaldo, otra novedad, es más ofensivo que Cucurella aunque le cuesta más volver a sus espaldas. Joselu cuenta esta vez por delante de Ayoze, más hecho en el área y más resolutivo tal vez.

Suiza es un bloque competitivo y só-

lido que juega muy bien al fútbol. No ha plegado el cable con los dos goles españoles y sigue incordiando desde todos los ángulos, la pelota bien sacada, las combinaciones rápidas por el centro y a la carrera del habilidoso Vargas o el bisonte Embolo, que las fabrica de todos los colores.

En una pugna que gana el atacante helvético en carrera ante Le Normad, resulta expulsado el central del Atlético. Le sujeta en la carrera en una clara ocasión de gol. Es una nueva prueba para España, grupo limpio que no suele perder jugadores por el camino. Lamine sigue con sus diabluras por la banda y el área, casi marca en el 30, pero es Suiza quien anota en un córner que peina Embolo y concluye Amdouni.

Es un test de supervivencia para la selección. Suiza impone un dominio absoluto, control del balón, del partido, del ánimo en curso... España es el Atlético del cholismo a ultranza. Una defensa ordenada y férrea, que despeja y salta, choca y empuja y apenas concede ocasiones a su adversario. Suiza se hace grande o España pequeña en los saques de esquina y los balones parados. A los helvéticos les anulan un segundo gol porque la pelota sale por la línea de fondo al lanzar un córner.

De la Fuente quita a Lamine y Nico Williams y aquello suena a efecto heroico. Toca defender y salir como se pueda al contragolpe, pero sobre todo defender el resultado y el gol de ventaja con una defensa en la que los jugadores se llenan de tarjetas porque se trata de parar a los veloces suizos de una forma u otra.

No hay ligazón ni vistosidad en la selección, pero tampoco Suiza acosa más de la cuenta a David Raya. Cuando el partido languidece, emerge Ferran Torres, un jugador que se transforma con la selección. En el primer contragolpe pone un balón estupendo a Fabián, cuyo remate con giro de pie perfecto acaba en la red. Y en el segundo, Ferran finaliza él mismo y con calma una carrera en solitario. España, del barro al éxito.

## LIGA SMARTBANK LOS PARTIDOS

| PARTIDO                | HURA RESULTADO     |
|------------------------|--------------------|
| Tenerife-Racing        | 0-1                |
| Granada-Deportivo      | 1-1                |
| Huesca-Burgos          | 0-1                |
| Sporting-Oviedo        | 3-1                |
| Córdoba-Málaga         | 0-0                |
| Racing Ferrol-Mirandés | 0-0                |
| Cartagena-Levante      | 0-I                |
| Eldense-Almería        | 1-0                |
| Zaragoza-Elche         | 3-0                |
| Albacete-Eibar         | L-21.00h LaLiga TV |
| Castellón-Cádiz        | L-21,00h LaLiga TV |
|                        |                    |

HODA DESILITADO

## CLASIFICACIÓN

|                                | PT | J   | G | E  | P | GF  | GC   |
|--------------------------------|----|-----|---|----|---|-----|------|
| ▲ 1. Zaragoza                  | 10 | -4  | 3 | 1  | 0 | 9   | - 1  |
| ▲ 2. Huesca                    | 9  | -4  | 3 | 0  | 1 | 6   | 12   |
| 3. Racing                      | 8  | 4   | 2 | 2  | 0 | 8   | - 3  |
| <ul> <li>4. Levante</li> </ul> | 8  | - 4 | 2 | 2  | 0 | - 6 | - 4  |
| 5. Burgos                      | 2  | -4  | 2 | 1  | 1 | 6   | . 5  |
| <ul> <li>6. Eldense</li> </ul> | 7  | -4  | 2 | 1  | 1 | 4   | - 4  |
| 7. Málaga                      | 6  | 4   | 1 | .3 | 0 | 5   | - 4  |
| 8. Albacete                    | 6  | 3   | 2 | 0  | 1 | 4   | - 2  |
| 9. Mirandés                    | 6  | -4  | 1 | 3  | 0 | 2   | 92   |
| 10. Eibar                      | 5  | 3   | 1 | 2  | 0 | 5   | - 34 |
| 11. Sporting                   | 5  | - 4 | 1 | 2  | 1 | 5   | - 4  |
| 12. Almería                    | 5  | 4   | 1 | 2  | 1 | -4  | - 34 |
| 13. Castellón                  | 4  | 3   | 1 | 1  | 1 | 2   |      |
| 14. Deportivo                  | 4  | - 4 | 1 | 1  | 2 | 3   | 1 3  |
| 15. Granada                    | 4. | -4  | 1 | 1  | 2 | 4   | - 1  |
| 16. Oviedo                     | 4  | -4  | 1 | 1  | 2 | 3   | - 1  |
| 17. Cartagena                  | 3  | 4   | 1 | 0  | 3 | -4  | 1 3  |
| 18. Elche                      | 3  | -4  | 1 | 0  | 3 | 3   | - 6  |
| ₹ 19. Racing Ferrol            | 2  | 4   | 0 | 2  | 2 | 2   | - 4  |
| ₹20. Córdoba                   | 2  | 4   | 0 | 2  | 2 | 3   | - (  |
| ▼ 21. Cádiz                    | 2  | 3   | 0 | 2  | 1 | 3   | 1.5  |
| ₹22. Tenerife                  | 1  | -4  | 0 | 1  | 3 | 3   | - 6  |



Fabián celebra el primero de los goles que anotó // EFE

# Juegos Paralímpicos



Tras la gran gala de inauguración desde la plaza de la Concordia, los Juegos Paralímpicos echaron el telón en el Stade de France ante más de 64.000 espectadores. La increíble pirotecnia y el potente espectáculo de música electrónica pusieron la guinda y le pasaron el relevo a Los Ángeles 2028 // AFP

# París se despide con un mar de luz

La capital gala cierra los Juegos de 2024 y España celebra sus 40 medallas conquistadas

PABLO LODEIRO ENVIADO ESPECIAL A PARÍS



París dejó de ser sede paralímpica en un Stade de France abarrotado, con más de 5.800 atletas y 64.000 espectadores presentes, y con un impresionante muro de fuegos artificiales bien coloreado por una contundente actuación de música electrónica. Un cierre magnífico para unos Juegos casi impecables en organización, salvo por las ya conocidas aguas negras del Sena, que dan el relevo a Los Ángeles, que acogerá la cita en 2028.

Han sido muchos los países y estrellas que han iluminado la competición, como la delegación china, campeona con 94 oros y con la barbaridad de 220 medallas conquistadas, o la italiana, que hizo una gran apuesta en La Défense y salió victoriosa, pues 37 de sus 71 metales emergieron de la espectacular piscina. Pero es la española una de las delegaciones que con mejor sabor de boca abandona la capital gala. Desde Barcelona 92, donde se consiguieron 107 podios, el equipo paralímpico vivía instalado en una línea decreciente en cuanto a medallas. En Atlanta 96 y Sídney 2000 fueron 106, y el número siguió descendiendo en Atenas 2004 (71), en Pekín 2008 (58), en Londres 2012 (42) y en Río 2016 (31). Hubo mejoría en Tokio 2020 (36) y ahora, con las 40 sumadas en París, parece que el deporte adaptado español vuelve a despegar hacia el estrellato.

La última jornada, sin embargo, tuvo un sabor amargo pues la atleta Elena Congost, bronce en la prueba del maratón, fue finalmente descalificada por una decisión arbitral muy criticada. En los últimos metros de recorrido, su guía Mia Carol (la catalana sufre discapacidad visual) comenzó a sufrir unos fuertes calambres y casi se cae al suelo. Es por eso que Congost soltó la cuerda que los unía para auxiliarle y cruzar la línea juntos. El problema es que las reglas impiden que ambos compañeros se separen y, finalmente, no hubo podio para la atleta. «Que todo el mundo sepa que no me descalifican por hacer trampas, sino por ser persona».

Un duro golpe que no ensombreció la alegría de Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), y José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), que desde una zona de prensa improvisada cerca del Grand Palais, en pleno centro de París, analizaron el decimoséptimo puesto español en el medallero ante todos los periodistas desplazados hasta la capital francesa.

Se habló de autocrítica, de exceso de bronces, 22 por las 11 platas y siete oros, y de la alta media de edad de los deportistas nacionales participantes, de 32 años. Pero también de la ilusión que desata en las entrañas del Comité esa línea ascendente de metales en las últimas dos ediciones de los Juegos. Carballeda, un tipo fantástico en el trato personal y con un humor capaz de quitarle hierro a cualquier situación, anunció que, tras 20 años al mando del CPE, no se presentará a las elecciones del 24 de octubre y deseó que el vicepresidente primero, Alberto Durán, sea quien le sustituya.

«Yo ya lo dejo. Llevo 20 años orgulloso. Hemos conseguido muchísimas cosas, la última es el compromiso del Gobierno de España de igualar los pre-

La última jornada estuvo marcada por la injusta descalificación de Elena Congost, que ayudó a su guía y se quedó sin bronce mios por medalla. Cobrarán lo mismo un deportista olímpico y uno paralímpico», explicó vestido con una camiseta con el número 40 estampado, su predicción antes del inicio de la competición.

# Premios igualitarios

Una cuestión de lo más interesante, que hace cada vez más posible que se hable de igualdad entre atletas olímpicos y paralímpicos. El ciclista Ricardo Ten se llevará 153.000 euros por sus tres medallas, la nadadora Tasy Dmytriv unos 142.000, y la atleta María Pérez, 123.000. Números que engrandecen aún más a unos Juegos que han rozado la perfección.

A la espera de datos oficiales, era una auténtica gozada ver cómo las grandes sedes de París, como La Défense, el Stade de France o Roland Garros estaban abarrotadas día tras día, y nada tenían que envidiarle en cuanto ambiente a los Juegos, y eso que la climatología fue mucho peor que hace un mes. Muchos estadios eran rellenados con escolares franceses, pero cuando un deportista local saltaba a la pista o a la piscina, parecía que el pabellón se venía abajo. Una sensación indescriptible que deja claro que el deporte paralímpico sí importa. Ahora, Los Ángeles tiene la misión de prolongar esta tendencia.

48 DEPORTES



Las residencias de la Villa Olímpica, durante los pasados Juegos Olímpicos de París // EFE

Clubes, torneos, equipos y grandes eventos **activan el factor ambiental** como parte intrínseca a su organización; los Juegos y la Eurocopa de este año marcan el camino

# Deporte sostenible, de mantra a realidad

LAURA MARTA MADRID

siste el mundo a un cambio imparable y obligatorio que pasa por hacer que la huella del ser humano sea la mínima posible. No siempre es factible y la mayoría de las veces es difícil, sobre todo en un mundo como el deporte en el que los recursos naturales son parte de su entramado, su infraestructura o su paisaje. Pero la sostenibilidad ya no es una moda, sino una obligación y un legado para el futuro.

Hay ejemplos en todas las disciplinas. El Celta incorpora el paisaje a la remodelación de su zona de trabajo, y entre las acciones para no impactar en un entorno que no solo tiene importancia natural, sino que muchas parroquias están involucradas, proyectaron la búsqueda del agua para el césped a más de cien metros bajo tierra, y con un sistema que permite recoger el excedente para volverlo a utilizar antes de que se filtre al terreno. Algo parecido es lo que han desarrollado en el Conde de Godó, donde un sistema de recogida de aguas grises de los vestuarios y un posterior tratamiento devuelve la

vida útil de dicha agua para regar las pistas y las zonas verdes del club. Un sistema que también aplican diferentes equipos de fútbol, como el Ajax, y que completa con paneles solares y una turbina eólica para poner en marcha el estadio. El Tour de Francia apuesta desde hace años por el biocombustible y por camiones cien por cien eléctricos para trasladar los materiales de etapa en etapa.

Una tendencia que, según los expertos, va a convertirse en rutina e incluso incrementar las apuestas medioambientales. «Cada vez que se celebraban grandes eventos había una especie de despilfarro: inversiones milmillonarias en infraestructuras que luego se quedaban vacías. Ahora coinciden dos cuestiones: la concienciación, y unos objetivos de desarrollo sostenible que ya no significa una agresión económica», señala Sergi Simón, coordinador de los programas de gestión de riesgos y sostenibilidad de Ealde Business School. Porque, hasta hace nada, señala el experto, la idea de minimizar las agresiones de la actividad humana sobre la naturaleza

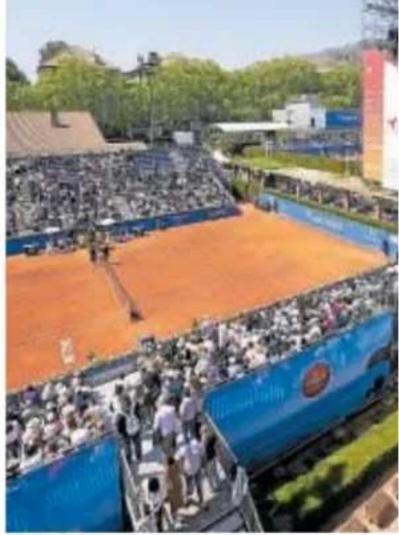

Real Club de Tenis de Barcelona // ABC

«Otros países tomarán nota de las medidas de París 2024, pero la sostenibilidad también tiene que ver con el impacto social» se veía como un coste. «Contaminar menos salía más caro y no se veía una compensación en el apartado reputacional. Pero ahora ya no es una agresión; está integrada en la estructura de costes. Y a medio y largo plazo, se acepta que la empresa que no esté preparada para el cambio no sobrevivirá». Y el deporte aumenta el escaparate de esta doble vertiente: reputación y futuro.

Los Juegos Olímpicos de París elevaron el nivel de concienciación a límites que no se habían registrado hasta el momento. Se han recuperado tendencias, como las camas de cartón, el reciclaje, la limitación de plásticos, el incremento de alimentos de origen vegetal y han reducido al máximo posible hasta el momento la huella de carbono. París 2024 ha limitado a 1,75 millones de toneladas de dióxido de carbono, casi la mitad de lo que emitieron las dos citas anteriores, Tokio y Río, con 3,5 millones cada una. «Esto lo han logrado sobre todo al no tener que construir instalaciones. El 95 % de las sedes ya estaban; solo han creado el centro acuático -con paneles solares y material reciclado en su construcción-, la Villa -con energía geotérmica y que se destinará a vivienda socialy otro pabellón». Aunque quedan todavía por conocerse las cifras exactas al final de los Juegos Paralímpicos, «esta reducción de la huella de carbono -equipara el experto- equivale a 280.000 vehículos circulando durante un año. O al consumo de 250 hogares americanos durante un año». Además, aumentaron los kilómetros de carril bici y se plantaron unos 200.000 árboles en las zonas de competición.

## Grados de desarrollo

La Eurocopa de Alemania es otro de los multitudinarios eventos que han sido ejemplo. «Sobre todo debido al transporte: con esas tres regiones conectadas por tren, y por la idea de repetir estadios. Una muy buena solución que puede reproducirse en el Mundial de fútbol 2030 entre España, Portugal y Marruecos», recuerda Simón.

Sin embargo, ante la pregunta de si estos dos eventos han sido los más contaminantes de los que llegarán, Simón advierte. «Si solo vemos la sostenibilidad en términos medioambientales. estaríamos reduciendo las futuras sedes a países más desarrollados, que son los que pueden dedicar dinero a este factor porque sus necesidades están cubiertas. El dinero condiciona mucho que tengas un ambiente más limpio. Hay que compensar con otros factores sociales. Por eso me parece una buena idea el Mundial de fútbol de 2030, porque combina diferentes grados de desarrollo económico. No vale lo mismo la huella de carbono en el Salvador que en Suiza, pero no podemos olvidarnos de que el deporte tiene una repercusión social enorme, con un gran impacto en el sistema financiero del que también tienen que poder beneficiarse países en vías de desarrollo». La sostenibilidad ambiental y social ya es parte del terreno de juego y el partido ha comenzado.

#### SORTEOS DE AYER

| Principal   | 48191 | Serie: 011 |
|-------------|-------|------------|
|             | 16414 | Serie: 004 |
| C           | 38956 | Serie: 015 |
| Secundarios | 65906 | Serie: 042 |
|             | 96010 | Serie: 012 |

TRIPLEX DE LA ONCE (Dom. 8)
S.1: 167 S.2: 017 S.3: 000
S.4: 133 S.5: 246

MI DÍA DE LA ONCE (Dom. 8)
Fecha: 4 ABR 1987 N° suerte: 04
EL GORDO DE LA PRIMITIVA
Combinación ganadora (Dom. 8):

3 6 10 38 51 R.: 3 BONOLOTO (Dom. 8)

5 6 10 17 21 34 Complementario: 43 Reintegro: 7

SÚPER ONCE (Dom. 8)

Sorteo 1:

12-13-15-18-21-25-29-35-41-44 49-52-56-62-63-68-74-75-80-82 Sorteo 2:

04-05-10-16-19-26-32-37-42-43 47-48-50-54-56-58-70-71-75-76 Sorteo 3:

07-14-21-22-28-35-37-44-53-56 57-59-62-65-67-74-75-77-81-83 Sorteo 4:

01-05-11-12-21-22-26-31-43-47 49-56-60-63-65-69-74-75-79-81 Sorteo 5:

06-08-09-26-27-28-41-42-44-51 55-62-64-65-68-70-72-81-82-85

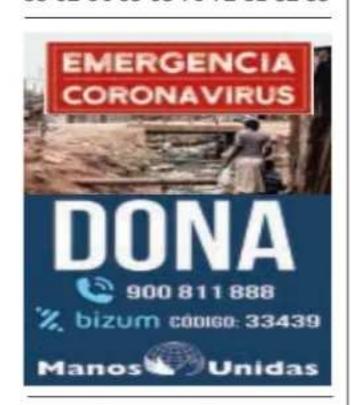

# SORTEOS ANTERIORES

CUPÓN DE LA ONCE

Jueves 5: 15522 LaPaga: 030 Viernes 6: 11072 Serie: 011 Sábado 7: 78999 Serie: 032

TRIPLEX DE LA ONCE

Jue 5: 421 / 454 / 718 / 557 / 906 Vie 6: 453 / 453 / 834 / 602 / 689 Sáb 7: 618 / 245 / 833 / 326 / 940

BONOLOTO

Jueves 5: 07-14-20-33-39-46 C:45 R:6 Viernes 6: 07-25-31-35-39-45 C:32 R:9 Sábado 7: 13-26-29-32-38-47 C:21 R:2

LOTERÍA PRIMITIVA

Jueves 5: 05-09-12-16-22-39 C:4 R:8 Sábado 7: 01-10-12-23-33-41 C:40 R:6

GORDO DE LA PRIMITIVA Domingo 1: 02-11-24-31-45 C:4

EUROMILLONES
Martes 3: 07-09-11-16-45 E: 2-5

12-14-34-41-47

E: 3-4

LOTERÍA NACIONAL Sábado 7 de septiemb

Viernes 6:

Sábado 7 de septiembre
Primer premio: 06664
Segundo premio: 81848
Tercer premio: 20540
Reintegros: 2, 3 y 4

LOTERÍA NACIONAL

Jueves 5 de septiembre
Primer premio: 10703
Segundo premio: 52474
Reintegros: 3, 6 y 8

Crucigrama blanco Por Óscar

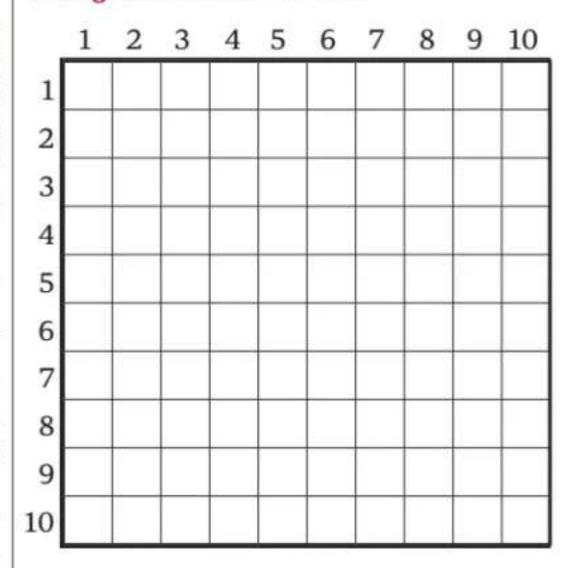

HORIZONTALES.- 1: Parte ínfima de la plebe, plural. 2: Avarienta, codiciosa. 3: Gran masa permanente de agua depositada en depresiones del terreno. Al revés, incisión, raja, tajo. 4: Parte inferior del sombrero, que rodea la copa, sobresaliendo de ella. Espacio de tierra comprendido entre ciertos límites. Preposición. 5: Norte. Novena letra del alfabeto griego, plural. Campeón. 6: Consumos, desembolsos, compras. Nombre de la decimocuarta letra del abecedario es-

# Contiene 11 cuadros en negro

pañol. 7: Símbolo del ástato. Divinidad egipcia. Unidad de vigilancia intensiva.
8: Cangrejo de mar, andarica, plural. Símbolo del masurio. 9: Almibarados, edulcorados. 10: Existo. Recobrase la salud.

VERTICALES.- 1: Jofainas. 2: De forma de óvalo. Pongo liso, terso o lustroso. 3: Satisfacéis lo que se debe. En Argentina, conejillo de indias. 4: Bóvido salvaje muy parecido al toro. Al revés, que tiene menor longitud de la normal. 5: Símbolo del litio. Llevaras a remolque una nave, por medio de un cabo que se echa por la proa para que tiren de él una o más lanchas. 6: Orillas de la calle reservadas al tránsito de peatones. Altar donde se celebran ritos religiosos. 7: Hagas mención de alguien o de algo. Utilizan. 8: Tiempo que equivale a 60 minutos. Al revés, mira, observa. Dona. 9: Mamífero carnívoro plantígrado. Actitud, disposición, temple, plural. 10: Extrajese. Tueste, abrase.

# Jeroglífico



Lo llevan muchos periódicos

#### **Ajedrez**

#### Negras juegan y ganan

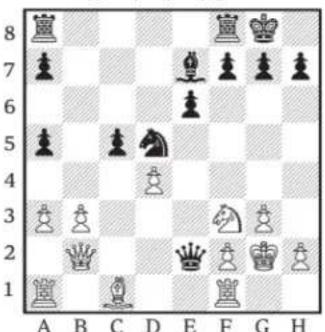

A B C D E F G H Levitt - Miralles (París, 1982)

# Crucigrama Por Cova-3

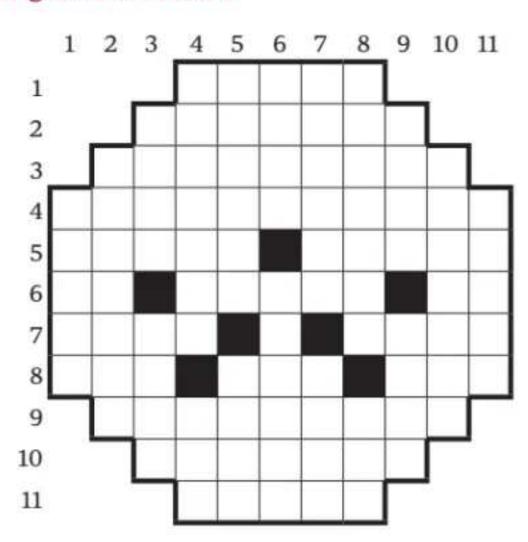

HORIZONTALES: 1: Producir de la nada. 2: Rocas. 3: Tuvieras desconocimiento del paradero de una cosa, o dejaras de tenerla. 4: Abuso de poder, deshonestidad, depravación, plural. 5: Al revés, concubina. Instrumento de labranza. 6: Pronombre personal. Al revés, lo son la pintura, la escultura, la música, la arquitectura, el cine.... Al revés, cincuenta y un romanos. 7: Mejor que nada. Sin compañía. 8: Al revés, diosa de la aurora en la mitología griega. Al revés, dos. Ritmo. 9: Pongas sonido o arregles el que hay en una grabación. 10: Elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Se, su número atómico es 34 y pertenece a la familia de los no metales. 11: Raza de perro corpulento y de pelo corto, plural

VERTICALES: 1: Pueblo de Sevilla. 2: Fruta cítrica grande y de sabor muy agrio, plural. 3: Elemento compositivo que significa alrededor. Grupo Especial de Operaciones, plural.
4: Que tiene cirros. Al revés, entreguen. 5: Hace que algo sea más pequeño. Al revés, lo que percibimos con el sentido del olfato. 6: Al revés, solicita. Pueblo bereber de tradición nómada del desierto del Sáhara. 7: Al revés, ladrona. Cierto tipo de árbol de hoja perenne muy común en España.
8: Anomalías, cosas no frecuentes. Centro de Investigaciones Sociológicas. 9: Estancia. Relativo a los huesos. 10: Al revés, ni líquidas ni gaseosas. 11: Estancia principal

# Sudoku Por Cruz&Grama

| 1 |             |   |   |   |   | 8 |   |   |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
|   |             |   | 6 | 9 |   |   | 5 |   |
|   |             |   |   |   | 7 |   |   | 6 |
|   | 6           | 7 |   |   | 5 | 2 |   |   |
|   |             |   | 1 |   |   |   | 4 |   |
|   | 4           |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 4<br>3<br>5 |   | 7 | 1 |   |   |   |   |
| 8 | 5           |   |   | 4 | 9 | 3 | 1 |   |

# Soluciones de hoy

7 . C . B . F . D . C . B

| m.: |   |    | 1.75 |   | 30.1 |   |   | - 4 |
|-----|---|----|------|---|------|---|---|-----|
| g.  | 8 | 1  | 9    | 1 | 4    | 2 | 6 | 6   |
| 6   | 2 | 9  | £    | 2 | 8    | 1 | * | 1   |
| B   |   | L  | 2    | 9 |      | 3 | 6 | 0   |
| r   | E | 5  | 9    | 8 | 6    | Ł | 9 | Þ   |
| 9   | 6 | 9  | 4    | ε | *    | 8 | 1 | 3   |
| 3   | 5 | š. | В    | 6 | 9    | Þ | L | 8   |
| r   | L | 6  | 1    | 2 | E    | 5 | 8 | 9   |
| E   | 8 | 8  |      | Ł | 5    | 6 | 3 | £   |

VERTICALES: 1: Camas. 2: Pomelos. 3: Peri. Geos. 4: Cirroso. neD. 5: Reduce. rolO. 6: ediP. Tuareg. 7: aretaR. Pino. 8: Rarezas. CIS. 9: Sala. Óseo. 10: sadilóS. 11: Salón

HORIZONTALES: 1: Crear. 2: Piedras. 3: Perdieras. 4: Corruptelas. 5: amioC. Azada. 6: Me. setrA. IL. 7: Algo. Solo. 8: soE. rap. Son. 9: Sonorices. 10: Selenio. 11: Dogos

Crucigrama

Ajedrez 1...**0e3+! 2.ke3** 1...**0e3+! 2.ke3** [2.本h3 響水作#; 2.本h1 響水作+ 3.色g1 響g2#] 2...**蟹xb2 0-1** 

VERTICALES: 1: Palanganas. 2: Oval. \*. Atezo. 3: Pagais. \*. Cuy. 4: Uro. \*. otroC. \*. 5: Li. \*. Atoaras. 6: Aceras. \*. Ara. 7: Cites. \*. Usan. 8: Hora. \*. eV. \*. Da. 9: Oso. \*. Animos. 10: Sacase. \*. Ase. Animos. 10: Sacase. \*. Ase. (El \* representa cuadro en negro)

HORIZONTALES: 1: Populachos.

2: Avariciosa. 3: Lago. \*, etroC.

4: Ala. \*, Área. \*, A. 5: N. \*, Iotas.

\*, As. 6: Gastos. \*, Ene. 7: At. \*,

Ra. \*, UVI, \*, 8: Nécoras. \*, Ma. 9:

Azucarados. 10: Soy. \*, Sanase.

Crucigrama blanco

# Medalla póstuma al fallecido director de 'El Comercio'

Adrián Barbón homenajeó ayer a Marcelino Gutiérrez

ABC MADRID

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, homenajeó ayer con la Medalla de Asturias a título póstumo al periodista Marcelino Gutiérrez, director de 'El Comercio' hasta su repentina muerte hace casi

un año. «Si el periodismo exige vocación, el director de 'El Comercio' la derrochaba, Con su rigor y respeto a la pluralidad, la Medalla de Asturias honra a una persona que contribuyó a mejorar la calidad de la conversación pública en el Principado. Marcelino Gutiérrez es una muestra de primera categoría, la del periodismo veraz y crítico», alabó Barbón. La viuda de Gutiérrez, Mari Luz Ania, quiso dar las gracias a todas las personas que acompañaron al periodista: «Gracias a sus compañe-



Mari Luz Ania, viuda de Marcelino Gutiérrez, recibe la medalla póstuma de manos del presidente asturiano, Adrián Barbón

ros, por ayudarle en cada proyecto y en el día a día durante los 25 años que dedicó al periodismo. Si Marcelino estuviera aquí, sin duda también daría las gracias a sus padres que hicieron el más grande esfuerzo por apoyarle en su carrera, y daría las gracias a su hija, Mari Luz, por ser generosa y renunciar a tantos momentos juntos».

t

EXCELENTÍSIMO SEÑOR

# DON CARLOS SALA ESCOLANO

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 4 DE JULIO DE 2024

a los ciento seis años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.

Sus hijos, Ángela y Carlos; hijos políticos, Carmen Gómez-Pastrana y Ramón Negro; nietos, Virginia, Alejandro, David y Carlos; nietos políticos y biznietos

RUEGAN una oración por su alma.

El funeral se celebrará en la Iglesia de San Pablo de la Cruz (Avenida de los Madroños, 40)

Conde Orgaz, de Madrid, mañana martes día 10 de septiembre,

a las veinte cuarenta y cinco horas.

(3)

# ESQUELAS ABC SERVICIO PERMANENTE 91 540 03 03 900 11 12 10 (LLAMADA GRATUITA) CONSULTE TARIFA Y EDICIÓN e-mail: esquelasabc@esquelasabc.com

# JAVIER GÓMEZ-NAVARRO NAVARRETE

FALLECIÓ EN MADRID

# EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024

Su mujer, Amalia; su hija, Marta; su hijo político, Dominik; sus nietos, Mateo y Gabriela; sus hermanos, Mercedes, María Paz, María José, María Luisa (†), José Luis y Alicia; hermanos políticos y demás familia

Se celebrará un funeral el 13 de septiembre, a las diecinueve treinta horas, en la parroquia Santa María La Blanca de Montecarmelo (c/ Monasterio de Oseira, 25), Madrid.



www.esquelasabc.com

# Ofrece una Misa

por tus seres queridos

La celebrará un sacerdote en un país de necesidad.

Intercederás por los tuyos y ayudarás a sacerdotes sin recursos para sostener a la Iglesia en el mundo.

ofreceunamisa.org

91 725 92 12

# RAMÓN GUARDANS CAMBÓ

1953 - 2024

# **INVESTIGADOR Y CIENTÍFICO**

He pasado una vida buena.

Agradezco a la familia, amigas y amigos su compañía y lealtad.

Os deseo un buen futuro.

La despedida se hará en estricta intimidad.

(4)

# † DOÑA PALOMA ESTELLA MARCOS

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 27 DE JULIO DE 2024

D. E. P.

Sus sobrinos, María Eugenia, Blanca, Laura, Margarita, Marta, Emilio,
Paloma y Marta

## RUEGAN una oración por su alma.

El funeral tendrá lugar el día 10 de septiembre de 2024, a las veinte cuarenta y cinco horas, en la parroquia de los Doce Apóstoles (calle Velázquez, 88) de Madrid.

(2)

# T DOÑA MARÍA CRISTINA RAMOS SOCASAU

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2024

a los ochenta años de edad

D. E. P.

Su esposo, Rafael Arnaiz Eguren; sus hijos, Rafael, Fernando y Juan; hijas políticas, Paula, Susana y Verónica; sus nietos, Gonzalo, Isabel, Juan, Santiago, Ignacio, Cecilia, Adriana, Lucía, Rafael, Inés y Javier; su hermana, María Pilar; sus sobrinos, primos y demás familia

## RUEGAN una oración por su alma.

La misa funeral se celebrará el lunes día 16 de septiembre de 2024, a las diecinueve treinta horas, en la Iglesia Parroquial de Santa María del Pilar, sita en la calle Reyes Magos nº 3, de Madrid.



**DÉCIMO ANIVERSARIO** 

# DON EMILIO BOTÍN-SANZ DE SAUTUOLA Y GARCÍA DE LOS RÍOS

PRESIDENTE DE BANCO SANTANDER

FALLECIÓ EN MADRID

# EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Banco Santander celebrará una misa el próximo martes 10 de septiembre, a las catorce horas, en la capilla de la Ciudad Financiera, en Boadilla del Monte, abierta a todos los que quieran compartir con el banco su recuerdo del presidente Emilio Botín, en el décimo aniversario de su fallecimiento.

(4)

# HORÓSCOPO

Aries

No dejes que nadie se meta en tu relación, para ti es muy beneficiosa aunque a otros les pueda molestar o incluso causar envidia. Sigue con tus planes.



Si tienes los pies en el suelo te darás cuenta de que las cosas no son realmente como tú habías soñado, pero tienes muchas posibilidades de cambiarlas.

# Géminis

Los astros te empujan hacia nuevas aventuras vitales y no puedes resistirte a ese empuje, pero ten en cuenta que no debes arrastrar a los demás.

Tienes que dar tiempo a que los procesos maduren, no puedes pretender que todos los planes salgan bien a la primera. Con paciencia verás fructificar tus semillas.

> Leo (21-VII al 22-VIII)

Alguien que ha dejado una profunda huella en tu corazón desaparece de tu vida. Es posible que en el futuro vuestros caminos se vuelvan a encontrar.

No consigues que te guste una persona que está muy interesada en ti y que te colma de atenciones. Por mucho que lo intentas, no te puedes enamorar de ella.



Buen momento para acometer planes que tenías pendientes desde antes del verano. Tus fuerzas se encuentran en su momento más álgido.

# Escorpio (23-X al 21-XI)

No es este el momento de mostrarte intransigente en el trabajo y de reclamar cosas que no te van a poder conceder. Debes esperar.

# Sagitario

Controlar tus impulsos no es nada fácil, pero con un poco de persistencia nada es imposible. Piensa que saldrás ganando mucho mantienes la calma.

Aprovecha los momentos de tranquilidad que vives en la actualidad para fortalecer tu espíritu y también tu cuerpo a través del ejercicio físico.

La fatiga será hoy uno de tus peores enemigos, te sentirás cansado a las primeras de cambio porque tu organismo tiene muy bajo el nivel de energía.

Tu disposición al diálogo hará que hoy las relaciones con los demás sean muy fluidas, funcionará muy bien tu sentido de la negociación.

# Hoy en España

# Viento fuerte al noreste

Cielo cubierto en el extremo norte peninsular con precipitaciones, en general, de carácter débil. Se esperan nubosidad baja matinal en Galicia, alto Ebro y zonas de Castilla y León. En el litoral de Cataluña y en Baleares se esperan chubascos ocasionales por la mañana. Cielo poco nuboso en el resto de la Península. Temperaturas mínimas en notable descenso en el tercio este peninsular, máximas en máximas en ligero ascenso salvo en el litoral sureste. Viento del noroeste en el valle del Ebro con rachas fuertes. En el resto viento flojo variable.





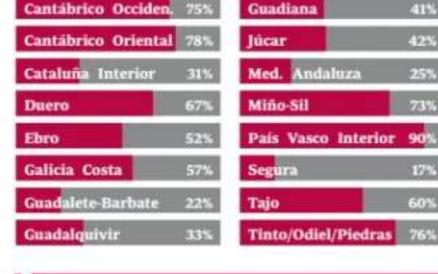

Hoy resto del mundo

Europa





Mundo

| Ayer en Esp | paña |      |     |    |               | *C<br>T.mín | *C<br>T.ma | x Llu |     |
|-------------|------|------|-----|----|---------------|-------------|------------|-------|-----|
| La Coruña   | 14.2 | 22.0 | 0   | 24 | Murcia        | 23,8        | 33.8       | 0.2   | 13  |
| Alicante    | 22.9 | 30.5 | 1   | 25 | Oviedo        | 11.4        | 21.7       | 0     | 1-2 |
| Bilbao      | 13.7 | 22.3 | 0.8 | 22 | Palencia      | 11.8        | 24.7       | 0     | 13  |
| Cáceres     | 15.0 | 28.0 | 0   | 17 | Palma         | 23.1        | 28.0       | 3.9   | 13  |
| Córdoba     | 17.6 | 31.1 | 0   | 22 | Pamplona      | 11.9        | 21.4       | 0     | 28  |
| Las Palmas  | 21.7 | 25.4 | 0   | 15 | San Sebastián | 17.2        | 229        | 2.4   | 20  |
| León        | 8.1  | 22.3 | 0   | 24 | Santander     | 15.6        | 21.0       | 0     | 20  |
| Logroño     | 12.8 | 22.9 | -   | 14 | Sevilla       | 17.0        | 31.0       | 0     | 21  |
| Madrid      | 11.6 | 28.8 |     | 22 | Valencia      | 20.0        | 34.4       | 0.5   | 35  |
| Málaga      |      |      |     |    | Zaragoza      | 16.3        | 26.4       | 0     | 24  |

Débil

Moderado Fuerte

| Temperati | ıras    | Temperaturas  |             |  |  |  |
|-----------|---------|---------------|-------------|--|--|--|
| Andorra   | Londres | Buenos Aires  | Nueva York  |  |  |  |
| 6/15"     | 15/20*  | 10/26°        | 10/20°      |  |  |  |
| Berlín    | Moscú   | Caracas       | Pekin       |  |  |  |
| 22/32°    | 14/25*  | 20/28*        | 20/22°      |  |  |  |
| Bruselas  | París   | Doha          | Río Janeiro |  |  |  |
| 15/21°    | 13/20°  | 31/36°        | 20/30°      |  |  |  |
| Estocolmo | Praga   | Johannesburgo | Singapur    |  |  |  |
| 17/23°    | 19/29*  | 15/26*        | 26/31*      |  |  |  |
| Lisboa    | Roma    | México        | Sídney      |  |  |  |
| 16/22°    | 24/33*  | 13/17"        | 11/23*      |  |  |  |

Mar Ilana Mar rizada Marejada Fuerte marejada Mar gruesa Muy gruesa

# Suscribete ya a

Despejado Variable



Y disfruta de una navegación ilimitada en abc.es





# Los Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía dan el último adiós a Juan Gómez-Acebo

Numerosos rostros de la nobleza española fueron a la misa funeral en recuerdo del primo del Rey Felipe VI

AARÓN ESPÍ MADRID

Juan Gómez-Acebo, hijo de la Infanta Doña Pilar y primo del Rey Felipe VI, falleció el 12 de agosto, a los 54 años, como consecuencia del cáncer que padecía. Su muerte llegó cinco meses después de la de su hermano. Fernando Gómez-Acebo. quién murió el pasado marzo después de un tiempo batallando contra unos problemas respiratorios que se agravaron cuando se contagió de coronavirus. Unas horas después del deceso del segundo hijo de los Duques de Badajoz, se instaló la capilla ardiente en el tanatorio de Calviá, en Mallorca, municipio en el que se encontraba de vacaciones junto a su hermana Simoneta Gómez-Acebo. Tras el velatorio, tuvo lugar la incineración y sus restos mortales fueron trasladados a Madrid. Pese a que el entierro estaba previsto para el 15 de agosto, la familia decidió posponerlo, hasta este domingo, para que familiares y amigos, que se encontraban en pleno período vacacional, pudieran darle el último adiós.

El acto fúnebre congregó a parte de la Familia Real, de la Familia del Rey así como a parte de la nobleza y aristocracia española. Los primeros en llegar fueron los hermanos del finado, Simoneta Gómez-Acebo, Bruno Gómez-Acebo y Beltrán Gómez-Acebo, quienes aún intentan asimilar el deceso de su hermano. No faltó el Rey Felipe VI, que no pudo acudir al tanatorio en Mallorca para despedirse de Juan Gómez-Acebo. El monarca llegó a las 12.00 horas y se encontró con la Infanta Cristina. La hermana de Felipe VI llegó en un vehículo conducido por su hijo Miguel Urdangarin. Junto a ellos estaban Pablo Urdangarin y Alexia de Grecia. Con ellos presentes, las cenizas de Juan Gómez-Acebo fueron enterradas en el panteón que la familia tiene en el cementerio de San Isidro.

Por la tarde, pasadas las 20.30 horas, se celebró una misa funeral, oficiada por el padre Serafín, en la iglesia catedral de las Fuerzas Armadas en re-

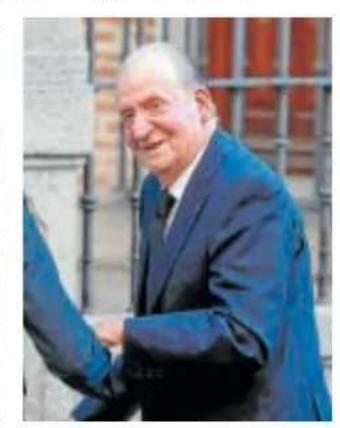

Don Juan Carlos // EFE



Doña Sofía // GTRES

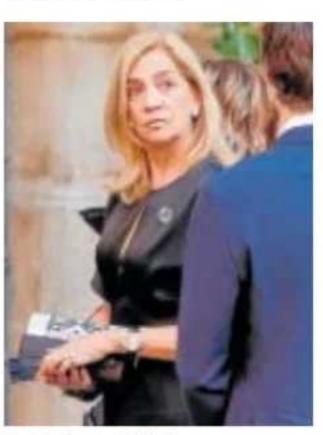

La Infanta Cristina // GTRES

cuerdo al hijo de la Infanta Doña Pilar. Allí, se dejó ver el Rey Felipe VI, pero en esta ocasión acompañado de la Reina Letizia. También acudieron Don Juan Carlos de Borbón, Doña Sofía y la Infanta Cristina. Beatriz de Orlens, la Infanta Margarita, Felipe Juán Froilán y Victoria Federica, allegados de los Gómez-Acebo, tampoco faltaron en la despedida de Juan Gómez-Acebo cuando está a punto de cumplirse un mes de su fallecimien-



Los Reyes llegando a la misa funeral de Juan Gómez-Acebo // EFE



Beltrán Gómez-Acebo // GTRES



Bruno Gómez-Acebo // GTRES



Simoneta Gómez-Acebo // GTRES



María y Alfonso Zurita // EP

to. De este modo, como sucedió en la misa funeral de Fernando Gómez-Acebo, volvieron a reunirse el Rey Felipe y Don Juan Carlos.

Señalar que el 12 de agosto se instaló su capilla ardiente en el tanatorio de Calviá, en Mallorca, donde acudieron los familiares. Entre ellos, Doña Sofía. También estuvieron Andrea Pascual y Bárbara Cano, quienes acompañaron a sus respectivos maridos, Beltrán y Bruno Gómez-Acebo. Además, algunos amigos pasaron por el recinto: José María Aznar Jr., hijo de José María Aznar y Ana Botella, con su esposa Mónica Abascal, entre ellos.

Juan Gómez-Acebo fue el primo más discreto del Rey Felipe VI. Siempre abogó por llevar una vida alejada del foco mediático para desarrollar sus dotes artísticas que motivaron que decidiera estudiar Bellas Artes en la Universidad Rollins de Orlando. Allí conoció a su primera esposa, Winston Holmes Carney, con la que tuvo a su único hijo, Nicolás. Sin embargo, en 2019, decidieron tomar caminos por separado. Hasta su muerte, el hijo de los Duques de Badajoz compartía sus días con Teresa Véret, a quién su pérdida la dejó sumida en la tristeza.

54 TELEVISIÓN



Almudena Pascual, Irene Escolar, Paula Usero y Elisabeth Casanova en 'Las abogadas' // RTVE

# Las abogadas' regresan a los crímenes de Atocha en TVE

La nueva serie se centra en la juventud de Paca Sauquillo, Manuela Carmena, Lola González y Cristina Almeida

CLARA MOLLÁ PAGÁN MADRID

Patricia Ferreira tuvo claro hasta el último aliento de su vida que era necesario llevar a la televisión pública 'Las abogadas', la nueva serie de La 1 que recuerda la juventud de Lola González, Manuela Carmena, Cristina Almeida y Paca Sauquillo, cuatro mujeres comprometidas con los valores de la democracia. Y así ha sido. Paula Usero, Irene Escolar, Elisabet Casanovas y Almudena Pascual presentaron en el FesTVal de Vitoria la nueva ficción, que tiene como contexto principal los crimenes de Atocha de 1977. Las actrices recordaron a la creadora de la serie, fallecida el diciembre pasado. «Tenía una visión clara de cómo quería que fuese la historia. Quería que se hiciera ver que había color y alegría dentro del miedo que pasaban estas mujeres en el contexto que vivían», afirmó Paula Usero en la presentación.

La serie pone el pistoletazo de salida en los años 70, cuando las cuatro jóvenes se conocen en la facultad de Derecho y, llenas de ilusión, deciden velar por la justicia y algunas abren su propio despa-

cho. Interpretar a estas mujeres no es fácil. «Al principio sentíamos mucha responsabilidad pero nos dimos cuenta de que lo mejor era quitarnos el peso de esos apellidos y pensar que en realidad eran cuatro jóvenes que estaban empezando en la universidad e íbamos a seguir sus vidas y sus experiencias», aseguró Irene Escolar. Cuando recibió la propuesta de Las abogadas', decidió reunirse con Manuela Carmena, a quien interpreta en la serie, no tanto para recordar su experiencia pasada sino para intentar absorber algunos de sus gestos. «Es un rol muy difícil de interpretar, no quería imitarla, pero sí tener algún guiño con su esencia», asegura.

# Una serie para RTVE

El hecho de que tres de las cuatro protagonistas reales de la historia sigan con vida ha sido un aliciente para las actrices. Almudena Pascual, que interpreta a Paquita Sauquillo, pudo encontrarse con ella y hablar sobre su vida. «Cuando le preguntas acerca de su juventud, ella misma asegura que no se reconoce ahora mismo en algunas de las cosas que hizo, pero sí en los valores que sigue defendiendo», añade.

Aunque la serie está basada en hechos reales, hay también ficción: los creadores no han querido seguir tanto la historia de estas mujeres, con luces y sombras, sino más bien mostrar la vida de cuatro abogadas, jóvenes, y con ganas de comerse el mundo, en una sociedad que estaba cambiando por completo. «Consideramos que este proyecto es un servicio público, una serie creada y protagonizada por mujeres y que además es feminista», indicó Marta Sánchez, guionista de la serie.

## Sin documentación

No es fácil ponerse en la piel de mujeres tan mediáticas como Manuela Carmena o Cristina Almeida, tan presentes en la televisión y en la vida pública durante mucho tiempo, pero tampoco es sencillo hacerlo cuando apenas hay archivos fotográficos o documentos sobre Lola González o Paca Sauquillo en su juventud. «Era un reto porque no sabíamos ni cómo vestían, ni cómo afrontaban todo lo que les iba sucediendo y apenas había publicaciones en los periódicos o archivos a los que poder acudir. Teníamos que construir el personaje en parte nosotras mismas con el guion y las referencias únicamente del entorno», aseguró Almudena Pascual.

Es la primera gran producción para esta actriz, mientras que Irene Escolar es ya una veterana en este tipo de formatos. «Ha sido precioso trabajar juntas, no ha habido competitividad ni estas cosas que a veces se piensa sobre la envidia o el pique entre mujeres», reconoció Elisabet Casanova.

# EL CINE EN TELEVISIÓN

POR FABIÁN MOLINO



\*\*\* MUY BUENA \*\*\* BUENA
\*\* INTERESANTE \* REGULAR • MALA

# 'La decisión de Sophie'

R.U.-EE.UU. 1982. Drama. 150 min. Dir.: Alan J. Pakula. Con Meryl Streep, Kevin Kline, Peter MacNicol.

# 22.00 La 2 \*\*\*\*

La decisión más difícil de la historia del cine quizás sea la que debe tomar Sophie, una superviviente del Holocausto que vive en Brooklyn atormentada por la terrible elección que tuvo que hacer forzosamente en Auschwitz. Denso, lúcido drama

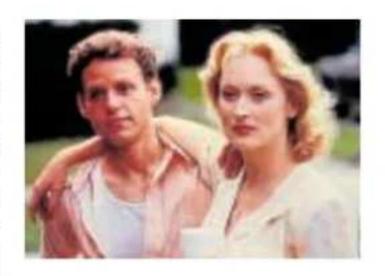

-aquejado quizás de excesiva duración y autoimportanciaque ratificó a Meryl Streep como la mejor actriz del mundo haciéndole ganar su segundo Oscar y el Globo de Oro, amén de someterse a un drástico cambio físico, algo muy valorado por la Academia. El guion del director Alan J. Pakula, basado en la novela autobiográfica del Pulitzer William Styron, fue nominado a la estatuilla junto a la fotografía de Néstor Almendros y el vestuario. Debut de Kevin Kline.

# 'Le llamaban Calamidad'

#### 13.20 La 2 \*

Italia-España. 1972. Oeste. 83 min. Dir.: Al Bagran. Con Michael Forest, Fred Harrison, Gigi Bonos, Malisa Longo.

Tras sus colaboraciones para Roger Corman, Michael Forest se traslada a Italia, donde hace dúo con Fernando Bilbao (o Fred Harrison) para protagonizar este indisimulado sucedáneo de 'Le llamaban Trinidad', fisicidad y andrajosos atuendos incluidos, dirigido por Alfonso Balcázar (alias Al Bagran).

'Hasta que la boda nos separe'

## 22.30 La Sexta \*\*

España. 2020. Comedia romántica. 110 min. Dir.: Dani de la Orden. Con Belén Cuesta, Álex García, Silvia Alonso.

Todo un subgénero bodas sigue dando tela para cortar y esta comedia española basada en la francesa 'La wedding planner' se le parece hasta en el cartel. Un triángulo amoroso basado en malentendidos, que empieza con el negrísimo gag de Ernesto Sevilla y su hija, sigue con otro que involucra la muerte de un perro, y acaba como el rosario de la aurora.

# '3 bodas de más' 1.00 La Sexta \*\*

España. 2012. Comedia. 90 min. Dir.: Javier Ruiz Caldera. Con Inma Cuesta, Martiño Rivas, Quim Gutiérrez, Paco León. Comedia patria con el tono del modelo americano y la forma del británico, concretamente de 'Cuatro bodas y un funeral', ya que el relato está estructurado en las bodas de exnovios a las que la soltera protagonista está invitada a asistir. La reiteración de situaciones intenta generar hilaridad cueste lo que cueste.

# PARRILLA DEPORTIVA

14.55 ElDesmarque Cuatro. Cuatro

15.10 Jugones. laSexta

15.25 ElDesmarque Telecinco, Telecinco

21.00 Fútbol. LaLiga Hypermotion: CD Castellón-Cádiz CF. En directo. LaLiga TV Hypermotion

21.00 Fútbol. LaLiga Hypermotion: Albacete Balompié-SD Eibar. En directo. LaLiga TV Hypermotion 2 21.00 Tenis. WTA 1000 de Guadalajara. En directo. DAZN

21.25 La Sexta deportes. laSexta

21.30 Deportes. Antena 3

22.00 Fútbol. Directo Gol. En directo. Gol

0.00 El Chiringuito de Jugones. Mega

# 2.20 Fútbol americano.

NFL: San Francisco 49ers -New York Jets. En directo. M+ Vamos

#### LA1

rial

8.00 La hora de La 1. Presentado por Silvia Intxaurrondo y Marc Sala.

10.40 Mañaneros. Presentado por Adela González. 14.00 Informativo territo-

14.10 Ahora o nunca verano. Presentado por Mònica López.

15.00 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz. 15.50 Informativo territorial

16.15 El tiempo. Presentado por Albert Barniol.

16.30 Salón de té La Moderna

17.30 La Promesa 18.30 El cazador stars. Presentado por Gorka Rodríguez.

19.30 El cazador. Presentado por Rodrigo Vázquez.

20.30 Aquí la Tierra. Presentado por Jacob Petrus.

21.00 Telediario 2. Presentado por Marta Carazo.

21.40 La revuelta. Presentado por David Broncano. 22.50 MasterChef Celebrity

2.15 Comerse el mundo. (Rep.) «Colombia». Presentado por Javier Peña.

3.10 La noche en 24 horas. Presentado por Xabier Fortes.

5.40 Noticias 24 horas

#### LA 2

6.30 Inglés online TVE 7.25 La 2 express 7.40 Página 2. (Rep.) 8.10 El año salvaje en África 9.00 El escarabajo verde 9.30 Aquí hay trabajo

10.55 Documenta2 11.55 Un país para leerlo 12.25 Las rutas D'Ambrosio

9.55 La aventura del saber

13.20 Mañanas de cine. «Les llamaban Calamidad», España, Italia. 1972. Dir: Alfonso Balcázar. Int: Michael Forest, Fernando Bilbao.

14.50 Ramón y Cajal. Historia de una voluntad

15.45 Saber y ganar 16.30 Grandes documentales. Incluye «El año salvaje en África» y «Del amanecer al crepúsculo».

18.05 Documenta2 19.00 Grantchester 20.35 Diario de un nómada. Operación Plaza Roja. Incluye «Entrando en la gran madre Rusia» y «Moscú, ciudad de excesos».

21.30 Cifras y letras 22.00 Días de cine clásico. «La decisión de Sophie». R.U., EE.UU. 1982. Dir: Alan J. Pakula. Int: Meryl Streep. Kevin Kline.

0.35 Abuela de verano. «A de Amador» y «A de aguacero».

# ANTENA 3

8.55 Espejo público. Presentado por Susanna Griso. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

13.45 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias Presentado por Sandra Golpe.

15.30 Deportes. Presentado por Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas. 15.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero.

15.45 Sueños de libertad 17.00 Y ahora Sonsoles. Presentado por Sonsoles Ónega. 20.00 Pasapalabra. Presentado por Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentado por Vicente Vallés y Esther Vaquero. 21.30 Deportes. Presentado

por Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas. 21.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero.

21.45 El hormiguero 3.0. Invitada: Victoria Federica, concursante de la nueva edición de El desafío. Presentado por Pablo Motos.

22.45 Hermanos 2.15 The Game Show. Presentado por Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernández.

# CUATRO

7.00 Love Shopping TV Cuatro

7.30 ¡Toma salami! 8.25 Callejeros viajeros. Incluye «Tierra Santa, Jerusalén» y «Jordania».

10.35 Viajeros Cuatro. (Rep.) «Israel».

11.30 En boca de todos. Presentado por Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro. Pre-

sentado por Alba Lago. 14.55 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Manu Carreño.

15.10 El tiempo 15.30 Todo es mentira. Presentado por Risto Mejide. 18.00 Lo sabe, no lo sabe.

Presentado por Xuso Jones. 19.00 ¡Boom! Presentado por Christian Gálvez.

20.00 Noticias Cuatro. Presentado por Diego Losada y Mónica Sanz.

20.45 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Ricardo Reyes.

21.00 El tiempo 21.05 First Dates. (Rep.) Presentado por Carlos Sobera.

22.50 ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Presentado por Luján Argüelles.

1.20 La vida de Marta Díaz. «He llegado para quedarme». 2.05 ElDesmarque madrugada

#### TELECINCO

7.00 Informativos Telecinco 8.55 La mirada crítica. Presentado por Ana Terradillos.

10.30 Vamos a ver. Presentado por Joaquín Prat y Patricia Pardo.

15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.25 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Lucía Taboada.

15.40 El tiempo

15.45 El diario de Jorge. Presentado por Jorge Javier Vázquez.

17.30 TardeAR. Presentado por Ana Rosa Quintana.

20.00 Reacción en cadena. Presentado por Ion Aramendi.

21.00 Informativos Telecinco. Presentado por Carlos Franganillo.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo

21.50 Babylon Show. Invitados: Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid; Koke y Marcos Llorente, jugadores del Atlético de Madrid. Presentado por Carlos Latre.

22.50 Entrevias 0.50 Entrevias, «Radios estropeadas».

# TRECE

8.00 La tienda de Galería del Coleccionista

11.00 Santa misa, Palabra de vida. Presentado por Jesús Higueras.

11.40 Adoración eucarística 12.00 Ángelus

12.05 Ecclesia al día. Presentado por Raquel Caldas.

13.40 Don Matteo, «Un sueño robado».

14.30 Trece noticias 14:30. Presentado por Nazareth G\* Jara.

14.45 El tiempo en Trece. Presentado por Inma Mansilla.

14.50 Cine. «Fort Saganne». Francia. 1984. Dir: Alain Corneau. Int: Gérard Depardieu,

Philippe Noiret. 18.15 Cine. «La soga de la horca». EE.UU. 1973. Dir: An-

drew V. McLaglen. Int: John Wayne, George Kennedy. 20.30 Trece noticias 20:30.

Presentado por José Luis Pérez.

21.05 Trece al día. Presentado por José Luis Pérez.

21.55 El tiempo en Trece. Presentado por Inma Mansilla.

22.00 El cascabel, Presentado por Antonio Jiménez. 0.30 El Partidazo de Cope. Presentado por Juanma Castaño.

## HOY NO SE PIERDA...

# 'Hit-Monkey'

## Disney+ | Bajo demanda |

Cuenta la historia de un mono japonés entrenado por el espíritu de un asesino americano.

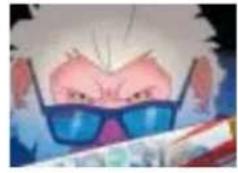

# '¿Quién quiere casarse...?

# Cuatro | 22.50 |

entrega protagonizada por madres e hijos.



# LO MÁS VISTO ENCI del sábado 7 de septiembre

Noticias 1 Antena 3, 15.00.

1.613.000 espectadores 20.4% de cuota



# LA SEXTA

6.30 Ventaprime 7.00 Previo Aruser@s 9.00 Aruser@s 11.00 Al rojo vivo. Presen-

tado por Antonio García

Ferreras. 14.30 La Sexta noticias 1\* edición. Presentado por

Helena Resano. 15.10 Jugones. Presentado

por Josep Pedrerol. 15.30 La Sexta meteo

15.45 Zapeando. Presentado por Dani Mateo. 17.15 Más vale tarde. Presentado por Cristina Pardo y

Iñaki López. 20.00 La Sexta noticias 2° edición. Presentado por Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 La Sexta Clave. Presentado por Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo 21.25 La Sexta deportes 21.30 El intermedio. Presentado por El Gran Wyoming y

Sandra Sabatés. 22.30 El taquillazo. «Hasta que la boda nos separe». España, 2020. Dir: Dani de la Orden. Int: Belén Cuesta, Alex García.

1.00 Cine. «3 bodas de más».

8.10 Paris 2024. 14.00 Louis Vuitton America's Cup 16.30 Paris 2024.

TELEDEPORTE

19.55 Paris en juegos. Espacio que realiza un resumen sobre las competiciones disputadas durante la jornada en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

20.35 Paris 2024. 21.45 Paris 2024.

# MOVISTAR PLUS+

8.00 Elsbeth. Emisión de los capítulos «Piloto» y «Reality Shock».

9.26 FesTVal de Vitoria. «El día después».

9.59 Informe+. La España de Clemente.

de Clemente. 11.37 Informe+. La España

10.49 Informe+. La España

de Clemente. 12.26 Mondo Duplantis. Nacido para volar

13.59 Williams y Mansell: Red 5

15.30 Cine. «Gran Turismo». EE.UU., Japón. 2023. Dir: Neill Blomkamp. Int: Orlando Bloom, David Harbour. 17.36 Enzo Ferrari. Todo al

rojo 18.35 Rapa

20.20 Aitana Bonmatí Conca

22.00 Informe Plus+. «4La Liga de Valdano».

23.00 El consultorio de

Berto, «Señores mayores y cagadas de paloma». 23.43 Leo talks. «Miedo en el

cuerpo». 0.11 María Antonieta. «La reina rebelde».

1.05 Coco Chanel

# Estreno del programa con una

# TELEMADRID

14.00 Telenoticias 14.55 Deportes

15.20 El tiempo 15.30 Cine de sobremesa.

«El laberinto rojo». 17.35 Cine de tarde. «Tercera

identidad». 19.20 Madrid directo

20.30 Telenoticias

21.15 Deportes 21.30 El tiempo

21.35 Juntos 22.50 Aqui se hace 23.45 Atrápame si puedes Celebrity

# TVG

13.55 Galicia noticias 14.25 Telexornal mediodía 15.10 Telexornal deportes mediodía

18.55 Avance Hora galega 19.00 Hora galega

21.25 O tempo 21.35 Atrápame se podes

Negra

11.30 En Jake

14.58 Teleberri

16.00 Eguraldia

17.35 Quédate

20.05 A bocados verano

21.00 Teleberri

22.10 Eguraldia

23.00 La otra cara

8.00 Els matins

13.55 Telenotícies comarques 14.30 Telenotícies migdia

16.05 Com si fos ahir

16.40 Doctor Martin

camisa taronja». 19.25 Atrapa'm si pots

20.25 Està passant 21.00 Telenoticies vespre 22.05 Catalunya aixeca el

# **CANAL SUR**

8.00 Despierta Andalucia

análisis 14.15 Informativos locales

14.30 Canal Sur noticias 1

15.25 La tarde. Aquí y ahora 18.00 Andalucía directo

19.45 Cómetelo 20.30 Canal Sur noticias 2

21.45 Atrápame si puedes 22.45 Cine. «Adiós».

15.25 El campo 15.45 En compañía 18.30 Toros

20.30 La cancha

20.40 El campo 20.50 El tiempo

20.55 Ancha es Castilla-La Mancha

21.00 Castilla-La Mancha a las 8

21.15 Ancha es Castilla-La Mancha

22.00 Atrápame si puedes 22.45 Castilla-La Mancha.

un lugar donde vivir 1.00 En compañía

15.30 O tempo 15.35 Quen anda aí? Verán

20.25 Telexornal serán

22.20 Historias de aquí 23.20 Operación Marea

1.05 Conexión Galicia

# ETB2

13.50 Atrápame si puedes

15.35 Teleberri kirolak

16.25 Esto no es normal

21.40 Teleberri kirolak

1.30 Esto no es normal

# TV3

22.20 Rh+

10.30 Tot es mou

**15.35** Cuines

17.30 Cine. «L'home de la

teló 23.35 Més 324

9.55 Hoy en día 12.50 Hoy en día, mesa de

21.00 Informativos locales

0.35 Cine. «La gran ola».

# CMM

LUNES 09.09.2024

Editado por Diario ABC, S.L.U., Josefa Valcárcel, 40B, 28027 Madrid.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Número 39.701 D.L.I: M-13-58 Apartado de Correos 43, Madrid.

Teléfono de atención 91 111 99 00. Centralita ABC 91 339 90 00.





Accede gratis a ABC Premium ★

código QR con tu móvil para acceder sin límites desde la 'app'

XBQGV1

Verbolario

POR RODRIGO CORTÉS

Eje, m. Idea fundamental que a veces une dos ruedas y a veces dos conceptos.

DONDE HABITA EL OLVIDO TILLAMOOK ROCK

# El faro maldito

Situado en un islote inaccesible de Oregón, fue abandonado en 1957 tras una serie de desgracias y catástrofes

PEDRO GARCÍA CUARTANGO



na maldición parece haberse abatido sobre el faro de Tillamook Rock, situado en un islote a dos kilómetros de la costa de Oregón, cerca de la frontera de Estados Unidos con Canadá. Inaugurado en 1881, el faro fue clausurado y abandonado en 1957, dejando atrás una oscura historia de leyendas y desgracias.

Conocido por los lugareños como el 'Terrible Tilly', su ubicación y sus peligrosas aguas hacen prácticamente inaccesible el desembarco en este promontorio rocoso de poco más de 1.000 metros cuadrados, coronado por dos edificios y una torre de 19 metros de altura, donde se colocó una lámpara incandescente cuya luz era visible a 33 kilómetros. Fue diseñada por Georges Gillespie, un experto de la Armada.

Cuando en 1879 comenzaron los trabajos para levantar sus muros, el Gobierno tuvo dificultades para encontrar personal. Tuvo que recurrir a empleados e ingenieros del Ejército para terminar la obra, técnicamente muy compleja, ya que los habitantes de Oregón creían que este islote de roca basáltica estaba poblado de fantasmas y de espíritus malignos.

Pocas semanas antes de la inauguración, el Lupatia, un bergantín dedicado al transporte de mercancías, chocó contra Tillamook Rock en medio de una niebla impenetrable. Sus 16 tripulantes murieron mientras los obreros del faro escuchaban sus gritos desesperados. No podían hacer nada para salvarles. Sus cadáveres aparecieron días después en la costa.

El suceso agudizó las leyendas sobre el lugar, un año después de que uno de los topógrafos desapareciera en el océano mientras realizaba sus mediciones. Era frecuente que los trabajadores permanecieran aislados dos o tres semanas por el mal tiempo que azotaba el enclave. No podían recibir comida ni comunicarse con el exterior.

En 1897, cuando el faro ya llevaba operando 16 años, el Gobierno financió la instalación de un cable para comunicar telefónicamente el islote con el continente. Unas violentas corrientes cortaron el tendido poco después y volvieron a dejar incomunicados a los fareros. Tillamook era uno de los lugares más inhóspitos del mundo, sometido a tormentas como las de 1912 y de 1934, que dejaron devastado el islote. En ambas ocasiones, el viento superaba los 170 kilómetros por hora, generando gigantescas olas, que provocaban daños en los edificios e inutilizaban la lámpara del faro. Las costosas reparaciones llevaron a las autoridades a cerrarlo y sustituirlo por un sistema de boyas luminosas.

Su ubicación y sus peligrosas aguas hacen prácticamente inaccesible el desembarco fareros, al cabo de unos meses, solicitaran el traslado, pese que, a finales de los años 30, ya había un sistema de comunicación por radio y un motor que suministraba electricidad. Dada la mala climatología y el aislamiento, a lo que se unía la influencia de las supersticiones locales, algunos de sus operarios sufrieron trastornos mentales y tuvieron que ser evacuados. Se decía que los fantasmas de los muertos gemían por la noche y que quienes habitaban allí se verían afectados por una maldición relacionada con una vieja tradición india.

No resulta extraño, pues, que los

Tras seis décadas de abandono, el tiempo ha hecho estragos. La estructura metálica de la cubierta del faro se cae a pedazos, los muros se desmoronan y los edificios, sin puertas ni ventanas, suscitan el temor de los escasos visitantes que pisan el islote.

Tras el cierre, las instalaciones fueron vendidas por el Estado a una empresa privada, que decidió construir un cementerio, llamado pomposamente 'Eternity of Sea'. Hoy ha vuelto a ser de propiedad pública, ya que se ha convertido en refugio de aves marinas. Tillamook Rock ha sido integrado en el parque nacional de las Oregon Islands Wildlife.

El acceso al islote está severamente limitado, pero es posible desembarcar con un permiso especial para observar los leones marinos, las ballenas y las aves de la zona. Pese a su cercanía física a la costa, Tillamook es hoy uno de esos rincones abandonados y aislados que preservan un misterio que desafía a la razón. Tal vez sea cierto que los fantasmas siguen poblando este peñón inhabitable.



Tillamook Rock está en un islote a dos kilómetros de la costa de Oregón // ABC



LAPISABIÉN

JESÚS NIETO JURADO

# Montero cupo

Ahora sí que se le entiende a la ministra de Hacienda

la feliz hora del cupo catalán, va como aquella selección española del «pelotón arriba, Sabino, que los arrollo», sin freno y sin tampoco mucho criterio. No es andaluz lo que chamulla según los lingüistas de su tierra, sino, más bien, un dialecto de resistencia dentro de ese partido que nos vendieron que era el que más se parecía al país. No se sabe quién creyó esa patraña, pero el histrionismo de Montero en el balcón de Ferraz siempre cotizaba a futuro.

España entera contempla su jeringonza por la cual un español no es igual que otro, pero qué importará ese detalle en este tiempo histórico tan injusto y tan bien contado, y que ulcera a Lambán y a Page en esas horas previas al sueño en que se hace balance del día.

En otros sitios, alguna 'fresca' más de la hiperactiva sevillana a los chicos de la prensa, y ya habrá 'pasao', como Celia Gámez, este penúltimo puente de decencia que los españoles, y ella la primera, cruzan. Cruzan en la senda hacia el vacío con la tartera temblona. Que Montero sea de las organizadoras del 41 Congreso Federal revela que el sanchismo tiene en mente a 'los y las bien pagaos': aunque luego los incinere de olvido.

En nada, flores a Casanova, los Mossos de gala, ataviados como a punto de salir de una tarta de bodas y echarse un Ducados nupcial con Trapero. Y sobre el festivo marcial de las flores, Illa, con bajas palpitaciones por la nubosidad variable en Barcelona. El otoño irá cayendo mientras en Castilla la vendimia viene más mermada. El septiembre catalán supone el eterno retorno de lo mismo, pero cada vez más grave. Y ahora con la gran labor de 'Achilipú Montero' que nunca será suficiente.

Marisu Montero, carita de 'emperaora', toda ella folclore del socialismo andaluz más genuflexo con caracolillo y abanico, envuelve un laberinto en un trabalenguas que esconde una injusticia para el sufriente cotizante. Ahora, al menos, hemos aprendido a entenderla mejor hasta en las repreguntas. Sin necesidad de traductor simultáneo. Y aquí sí que me conozco a mis clásicos. \*